### deportes

River se reencuentra con Gallardo y remonta una nueva ilusión

Esta noche, frente a Huracán en el Monumental, empieza otro ciclo del DT al frente del plantel.



### El Pompidou, con una impactante "sucursal" en la Triple Frontera

-cultura

Será la primera sede del museo francés en América Latina; estará cerca de las Cataratas; lo diseñó un gran arquitecto paraguayo. Página 28

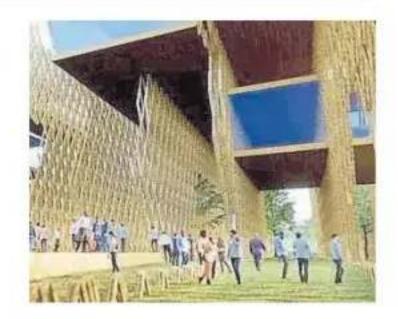

## LA NACION

SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

### Allanaron a Alberto Fernández para secuestrarle el celular

INVESTIGACIÓN. La medida se cumplió anoche en su departamento de Puerto Madero; la ordenaron los fiscales que intervienen en la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género; buscan sumar pruebas

Agentes de la Policía Federal allanaron anoche el departamento de Puerto Madero en el que vive el expresidente Alberto Fernández con la orden de incautar su teléfono celular.

La medida se llevó a cabo por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, que intervienen en la causa por violencia de género

activada a partir de la denuncia de Fabiola Yañez contra Fernández.

Fuentes de la investigación dijeron que los fiscales buscan determinar si el expresidente envió nuevos mensajes a Yañez después de haber sido notificado de la denuncia en su

El juez Julián Ercolini había dispuesto, el mismo día de la presenta-

ción que hizo Yañez, una restricción que le impedía a Fernández tomar contacto con su exmujer, además de prohibirle la salida del país. Ahora hay indicios de que el expresidente podría haber violado ese impedimento para contactar a Yañez.

Fernández designó una abogada defensora para que lo asista en la causa penal. Página 10

Yañez ya estaba embarazada cuando escribió "venís golpeándome hace tres días"

Camila Dolabjian

Página 13

"No le cuentes a nadie", le pidió la exsecretaria al recibir las fotos de los golpes

Hernán Cappiello Página 11



### El podio, su lugar en el mundo



deportes — Un cicloque es orgullo del deporte argentino. Las Leonas ganaron su primera medalla (plateada) en Sydney 2000 y desde entonces se subieron seis veces al podio en siete Juegos Olímpicos. París 2024 marcó una nueva conquista del seleccionado de hockey sobre césped con la obtención del tercer bronce, en definición por penales ante Bélgica (3-1), luego de igualar 2 a 2. Fue, además, la despedida de la capitana, Rocío Sánchez Moccia (foto).

### Se hacen cada vez más cirugías para remover las prótesis mamarias

HÁBITOS. Desde 2019, aumentaron un 170%; la búsqueda de un cuerpo "natural", una de las causas

"Sé que fue mi decisión y aún siento en 2022. Pero si se lo compara con una culpa enorme, pero me siento nueva y, sobre todo, feliz", señaló Paola Dessaner, una maquilladora de 56 años, luego de someterse a una intervención para que le removieran sus prótesis mamarias. No es la única. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, el año pasado se realizaron 12.323 cirugías de este tipo en la Argentina, un 18% más que

2019, esta clase de intervenciones aumentó un 170 por ciento.

Según las pacientes y los profesionales médicos consultados por LA NACION, la tendencia se origina en tres causas principales: la posibilidad de la aparición de una enfermedad autoinmune, el padecimiento de dolores y la búsqueda de una imagen corporal más "natural". Página 24

### Conmoción en Brasil: 61 muertos al estrellarse un avión

TRAGEDIA. Cayó en picada en una zona poblada de San Pablo

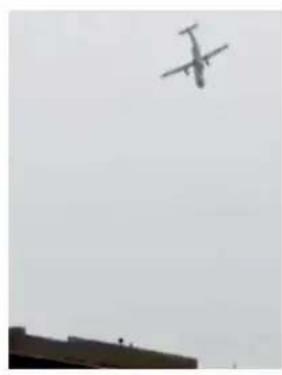

El momento fatal

CAPTURA

VINHEDO, Brasil (AFP).- En la tragedia aérea más letal en más de 15 años en suelo brasileño, murieron las 61 personas que viajaban ayer a bordo de un avión de pasajeros de la compañía Voepass que cayó en picada y se estrelló en una zona residencial.

No estaban claras las causas de la caída del avión, que iba hacia el aeropuerto internacional de San Pablo, pero expertos apuntaban a la formación de hielo. Página 3

### De no creer

- por Carlos M. Reymundo Roberts

### Orgías de sexo y violencia del hombrecito gris

n estas horas de perplejidad, indignación y vergüenza, todos probablemente se estén preguntando: ¿es el fin del peronismo? Quiero llevar certidumbre al pueblo argentino: no; definitivamente, no. En algún hogar del país, en algún rincón de esta bendita tierra crece y hace sus primeras travesuras un niñito que ya es peronista y al que el azaroso destino cubrirá un día de votos. O una niña con rodete Evita y aires de supremacía. En una de la stantas familias Fernández puede esconderse la sorpresa, y a no dejarse llevar por señales equívocas: tampoco Alberto se veía en las grandes ligas. Hay peronismo de sobra. Que suene la música, maestro.

¿Existe defensa posible para el profesor Alberto? Calculo que sus abogados sostendrán la siguiente línea argumental: es la dramática historia de un "hombre común" –certera definición de sí mismo– al que una conjura demoníaca pone frente a responsabilidades para las que no había sido diseñado; probablemente adjunten el detalle de las advertencias con que salió de fábrica. La desproporción entre instrumento y objetivos provocó fatiga de

Fabiola le pide a Alberto: "Por favor, pará de pegarme". Él le contesta: "Pará de recriminarme"

material, "El último Alberto – dirán los bogas – es fruto de las fantasías de un tipo vulgar convertidas en realidad cuando lo hacen presidente: poder, dinero, mujeres, impunidad". Suena convincente. Me creo eso: el culpable no es él, sino Cristina. Cristina es la madre de la criatura. Parió un monstruito. Del mismovientre salieron Aníbal candidato a gobernador de Buenos Aires, Boudou vicepresidente, Kichi ministro de Economía, Massita salvador de la patria. Para compensar tantos fallidos, ahí está Máximo.

Seguramente Albertodará su propia explicación. "Fueron tiempos muy difíciles. Me tocó la pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía...".

Perdón: lo de "monstruito", dicho con ánimo de caracterizar al personaje. Es el tono lo que le confiere carácter a un término tan versátil: "Che, impresionante cómo Alberto le hizo subir la temperatura a Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia. ¡Qué monstruo!" "¿Viste las fotos de Fabiola? Alberto la cagaba a palos: un auténtico monstruo". Nadie más versátil que el profesor: podía someter a su mujer, dejarle en la cara la firma de sus puños, y también podía

ser un dulce de leche con la pintora mendocina, con una docente a la que supo frecuentar en José C. Paz, con señoras y señoritas que quizás pronto conoceremos en nuevos videos. Un hombre común: se escapaba solo de Olivos manejando su auto para visitar amigas, Monstruo, monstruito, monstruoso.

Cuando Fabiola le dice en un whatsapp que ya iban tres días seguidos golpeándola, él contesta: "Me cuesta respirar. Por favor, pará". Digamos: al "pará de pegarme" reacciona con "pará de recriminarme". Un médico ahí, por favor. Y diez patrulleros.

¿La vida privada de los funcionarios explica sus peripecias públicas? Alberto tomaba, las series y Twitter no lo dejaban irse a dormir antes de las 4 o 5 de la mañana, a la Casa Rosada solía llegar tardey con ojeras, la agenda del corazón fue colonizando sus días y sus noches. Sin embargo, se dio tiempo para las tareas inherentes al cargo: era broker de seguros, anunciador de planes fulminantes contra la inflación, lector de las cartas incendiarias que le mandaba Cristina, visitante de emisoras de radio, robador de selfies con celebridades en foros internacionales, piropeador de Putin, figura estelar en las fiestas de Fabiola, diligente espectador de los desórdenes del gobierno. El Alberto público era igualito al privado.

Las fotos del escándalo, dijo ayer Cris, delatan "aspectos sórdidos". Cuánta razón. Cómo no pensar también en las fotos y videos de La Rosadita, de Josecito López en el convento, de los cuadernos de Centeno.

El país y el mundo deben estar preguntándose por qué Alberto grabó la escena hot con Tamara en el despacho presidencial. O por qué, después de extasiarse en su contemplación, no la borró. La respuesta es obvia. El hombrecito gris que nunca dejó de ser no lo podía creer, y, claro, tampoco le iban a creer sus amigos. Ese momento glorioso, e irremediablemente fugaz, tenía que ser perpetuado. Puede haber sido desprolijo en otros órdenes, pero no con la videoteca de sus conquistas. Un verdadero tesoro si no compitiera con la cara desfigurada de Fabiola. Tamara, pura espontaneidad, gracia y espuma, parece haber asimilado mejor que Alberto el peso institucional de esas paredes. "Tequiero un montón -le dijo-, y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar".

Bueno, lo que nos espera son nuevos detalles escabrosos sobre orgías de sexo y de violencia. Nos espera el desfile por los tribunales de los socios del silencio, de los cómplices del horror. Porque hoy sabemos que eran muchos los que sabían.

Mientras, Kichi y el gobernador riojano, Quintela, traman un regreso del peronismo en 2027.

Que siga sonando la música, maestro.

### sábado\_10/08

PREMONICIONES\_ CELINA CHATRUC Los sucesos de hoy en el arte de ayer

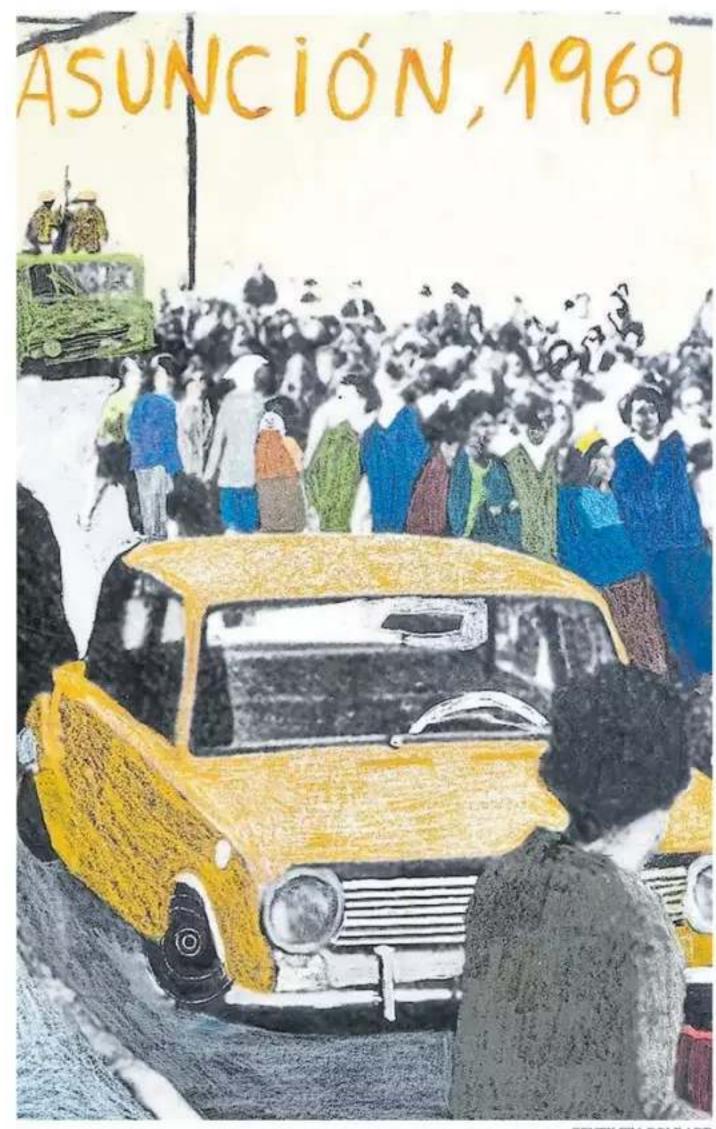

GENTILEZA ROLF ART

Protestas. De la serie 1968: El fuego de las ideas (detalle). Marcelo Brodsky, 2024. Una vez más, a raíz de las denuncias de fraude en las elecciones en Venezuela, las calles volvieron a llenarse de manifestantes en varias ciudades del mundo para reclamar transparencia en los resultados de los comicios. Luego comenzaron las detenciones de opositores, para intentar acallarlos. En este contexto, y en el marco del programa Pinta Sud ASU, el artista argentino Marcelo Brodsky inauguró esta semana en Paraguay una muestra que incluye su serie de fotografías intervenidas de movilizaciones sociales de la década de 1960. Entre ellas las realizadas en Asunción en junio de 1969,

cuando la dictadura de Alfredo Stroessner reprimió protestas estudiantiles. •

### Más que números — LN DATA

### VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2417

denuncias

En los primeros tres meses de 2024, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibió a 4430 personas, un promedio de 49 por día. De ellas, 2417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2013 fueron por consultas informativas. **71**%

víctimas mujeres

• Del total de personas afectadas por violencia doméstica, el 71% fueron mujeres y el 29% fueron hombres. Además, el grupo más afectado fue el de mujeres adultas de 18 a 59 años (47%), seguido por niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (36%). **29**%

riesgo altísimo o alto

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por los equipos de la OVD, el 29% de los casos fueron clasificados con un nivel de riesgo altísimo o alto. Este grupo incluye una alta proporción de mujeres y de niñas, niños y adolescen-

tes.

FUENTE: OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (OVD)

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 3

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Juan Landaburu www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

Tragedia aérea | INVESTIGAN LAS CAUSAS

### Un avión se estrelló en una zona residencial de San Pablo: 61 muertos

La nave, un bimotor ATR-72 de la compañía Voepass, volaba hacia el aeropuerto de Guarulhos cuando perdió el control y cayó; no hubo sobrevivientes de la caída, que provocó pánico entre los vecinos de Vinhedo

VINHEDO, Brasil. – Una nueva tragedia aérea conmocionó ayer a Brasil cuando un avión de pasajeros de tamaño mediano que volaba desde el estado de Paraná hacía el aeropuerto de Guarulhos se estrelló en una localidad del estado de San Pablo con 61 personas a bordo. No hubo sobrevivientes.

Todavía no se había informado qué provocó que el avión, un ATR-72 de la aerolínea Voepass, cayera 76.000 habitantes, está ubicada en picada sobre la localidad de Vinhedo. Expertos aeronáuticos apuntaban a la formación de hielo como un factor que le pudo haber hecho "Aterrador" perder sustentación (ver Pág. 6).

El accidente es el más mortífero enterritorio brasileño desde que 199 personas perdieron la vida en 2007 en un vuelo operado por TAM.

Voepass, que inicialmente había informado de 62 ocupantes, revisó esta cifra a la baja, al precisar que en el avión viajaban "57 pasajeros y 4 tripulantes".

La aeronave, un turbohélice del constructor franco-italiano ATR, viajaba de Cascavel, en el estado de Paraná, alaeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo.

Se precipitó sobre la localidad de Vinhedo a las 13.25, hora local, provocando el pánico de los vecinos, que describieron una escena "aterradora". Imágenes transmitidas por los medios locales mostraron un avión de gran porte cayendo en picada a gran velocidad. En otras se podía ver una gran columna de humo que subía desde el lugar del impacto, donde no hubo víctimas adicionales, según las autoridades.

Voepass dijo que "aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente".

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, lamentó la tragedia durante un acto oficial en el sur del país y pidió un minuto de silencio para las víctimas.

Según la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el vuelo "ocurrió dentro de la normalidad hasta las 13.20, hora local". Pero un minuto después "la aeronave no respondió a las llamadas" de control y "tampoco declaró una emergencia ni estar bajo condi-

#### OTRAS TRAGEDIAS **AÉREAS**

### 1996 - San Pablo

Un vuelo de TAM cayó a poco de despegar: 99 muertos

### 2006 - Mato Grosso

ChoquedeunvuelodeGOLcon un jet ejecutivo: 154 muertos

### 2007 - San Pablo

Un vuelo de TAM se estrella al aterrizar: 199 muertos

### 2009 - Océano Atlántico

Unvuelo de Air Francese pierde tras salir de Río: 228 muertos

ciones meteorológicas adversas".

"La pérdida de contacto con el radar ocurrió a las 13.22, hora local", añadió la FAB.

La caja negra, que contiene los registros de vuelo, "ya fue encontrada, aparentemente preservada", dijo el secretario de Seguridad del estado de San Pablo, Guilherme Derrite, a los periodistas en el lugar.

La localidad de Vinhedo, de unos unos 80 kilómetros al noroeste de San Pablo.

Nathalie Cicari, que vive al lado del sitio de la caída, describió a CNN Brasil que el accidente aéreo fue "aterrador".

"Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron", pero "mucho más alto", explicó sobre los segundos previos al choque. "Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Solo dio tiempo de agacharme y, como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída", relató. Y luego "el humo negro subiendo". Cicarí no sufrió heridas, pero debió abandonar su casa, que fue invadida por el humo.

"Vi el avión cayendo, desgobernado, prácticamente encima de mi casa, de mi propiedad... luego se inclinó y cayó a una cuadra de aquí", dijo al canal local Band News Ricardo Rodrigues, habitante del barrio donde ocurrió el accidente. "Llegué al lugar y vi muchos cuerpos en el suelo, muchos", agregó.

"Los cuerpos serán trasladados a la unidad central de la morgue" de San Pablo, informó el gobierno del estado, mientras que la Policía Militar sobre el terreno informó que el incendio que había provocado el accidente ya estaba controlado.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Militar y de Defensa Civil se encontraban en el lugar para prestar asistencia.

Luiz Ricardo de Souza Nascimento, uno de los directores de la Agencia Nacional de Aviación Civil, dijo en una conferencia de prensa en Brasilia que la aeronave cumplía con todas las normas vigentes y la tripulación tenía todos los certificados válidos.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (Cenipa) abrió una investigación para determinar las causas. El primer vuelo de ese avión fabricado en Francia fue en abril de 2010, de acuerdo con la página planespotters.net.

ATR dijo en un comunicado que fue informada del accidente y que sus especialistas "están totalmente comprometidos a apoyar la investigación" en curso. "Nuestros pensamientos están con las personas afectadas", agregó. •

Agencias AFP y Reuters



El avión se estrelló en una zona de casas en la localidad de Vinhedo

O GLOBO/GDA



DEL SÁBADO 10 AL MARTES 13

**DE DESCUENTO** 

















LEGUMBRES

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 



BARRAS











levite

**EN JUGOS EN POLVO** Y TODAS LAS **GOLOSINAS** 

FINLANDIA

QUESO UNTABLE Pote X 290 G.

RECIENTO

GRASAS

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 

























Old Spice









Tide

Cofler

GALLETITAS

Gallo snacks

GRANIX

BIZCOCHOS

Las Tres

Niñas

**CREMAS** 





Capri

ex

YVETTE

Mistral.

La Parmesana Sde de Sobre



ANTARES

LEVEX

DE DESCUENTO

Hollgran

CLASICO

QUESO UNTABLE/

YOGURES

VACALIN

DULCE DE LECHE

**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS** 



Visconti

Dánica

















AMSTEL





COQUITAS

JUGOS REFRIGERADOS

dolca



LATAS

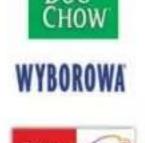

Ciudad'

ago

**PALMITOS** 

**EN LATA** 

Dog

































resitas

Vegetaléx

GALLETITAS

COLAVITA

FIDEOS SECOS



ORO





Doninas













### EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS [2]

COMBINALOS COMO QUIERAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

DE DESCUENTO

EN PRODUCTOS DE LAS















**Tonadita** QUESO UNTABLE



ARTOIS







115013





Dr. Zoo

SIGUIENTES MARCAS



GORDON'S

BOTELLAS







NUGGETS







**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 





Sadia







PRODUCTOS























ACETO









5868 (A)



SELECTION

BSA. X 1,5 KG.



**NutriBaby** 

PURE

Nutrisse



HIBISCU

BOTELLAS



OLLO

JABÓN EN POLVO















SALSAS



BID. X 6,3 LT.











EN GUANTES DE LÁTEX, ESPONJAS<sup>IA</sup>Y MILANESAS VEGETALES

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🗐

EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 10/08/2024 AL 13/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "SALÓN". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

### Tragedia aérea | LAS CAUSAS DEL DESASTRE



Una vista aérea del lugar del accidente tras la llegada de los equipos de rescate

ISAAC FONTANA/EFE

# Según expertos, el avión pudo perder sustentación por la formación de hielo

Las condiciones meteorológicas eran adversas y pudo haber fallado el sistema de deshielo; la nave cayó fuera de control

RÍO DE JANEIRO.— Las imágenes que muestran la trayectoria de la caída del avión bimotor de Voepass que se estrelló en Vinhedo, en el estado de San Pablo, indicarían que perdió apoyo en el aire, mientras que fue remarcado el "alto riesgo de congelación" en el aire debido a las condiciones climáticas en la zona, según las primeras hipótesis de distintos expertos en aviación.

En una entrevista con Globo-News, el ingeniero Gerardo Portela, doctorado en Gestión de Riesgos y Seguridad de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) afirmó que las versiones iniciales indican que hubo problemas con la integridad de la aeronave que provocaron una pérdida de control. "Por las imágenes, el avión estaba teniendo algunos problemas de control porque no podía sostenerse. Perdió apoyo", dijo Portela, que destacó que las investigaciones sobre la caída aún deben aclarar qué provocó la caída del aparato, que tenía a bordo a 61 personas. No hubo sobrevivientes, según informaron las autoridades.

Portela recordó que, para mantenerse en el aire, el avión necesita tener una velocidad y un posicionamiento mínimos en relación con la línea del horizonte. "Cuando una maniobra se hace de forma incorrecta, los equipos fallan o la potencia de los motores no es suficiente para mantener la velocidad y la agilidad, se puede tener una pérdida de calidad y sufrir una entrada en pérdida [nombre con el que también se conoce el fenómeno del tornillo, cuando el avión gira en el aire]", explicó Portela. El experto señaló que el avión era una aeronavecomercialdetamañomedio, por lo que está sujeta a normas de seguridad más estrictas.

Aunque las primeras imágenes muestran que se han conservado partes del avión, como la cabina, la repentina pérdida de velocidad es un factor que posiblemente indique la "alta letalidad" del accidente, remarcó. El avión perdió 3300 metros de altitud en menos de un minuto, a partir de las 12.21 (hora local), según el sitio web Flight Aware, que monitorea los vuelos en tiempo real en todo el mundo.

El ingeniero aeronáutico Celos Faria de Souza, experto en accidentes de aviación y director de la Asociación Brasileña de Seguridad de Vuelo (Abravoo), basándose en las imágenes del accidente del avión de Voepass maneja dos hipótesis, una de las cuales tiene un "95% de posibilidades" de ser la causa principal, según él.

"Se preveía la formación de hielo en la zona del accidente. El hielo puede haberse formado en el ala del avión y el sistema de deshielo, por alguna razón, no funcionó. Como resultado, el avión perdió sustentación y cayó, como vemos en los videos", dijo el experto.

### Informe

Un piloto de un A320 que voló ayer a Guarulhos llegó a informar al control aéreo de la formación de hielo en la ventanilla lateral de la cabina, algo poco frecuente. "Me siento mal, incluso lloré en casa, recordando que informé al control, relató. Según el piloto, es la primera vez en 16 años de vuelo que le ocurre algo parecido. "Nunca lo había visto, se formó hielo en mi ventanilla lateral" subravó.

mi ventanilla lateral", subrayó.

La otra hipótesis, menos probable según Faria de Souza, es que el avión sufriera un desequilibrio durante el vuelo. Esto significa que una posible carga en el interior se desplazó hacia la parte trasera del avión, haciendo que perdiera sustentación y se estrellara.

En la región entre los estados de San Pabloy Paraná, donde se estrelló el avión, estaba activa una alerta meteorológica debido al "alto riesgo de congelación" en altura. Según información de Flightradar24, dos minutos antes del impacto en tierra, el avión volaba a una altitud de 17.000 pies. Según las autoridades de aviación internacional, el riesgo "grave" de formación de hielo se extendía entre los 12.000 y los 21.000 pies.

El sur de Brasil vive una ola de frío polar que alcanzará su punto máximo entre hoy y mañana. El modelo ATR-72, como el que se estrelló en San Pablo, ha tenido accidentes en distintas partes del mundo a raíz de congelamientos en su fuselaje, según expertos.

Los pilotos están entrenados para recuperar el avión cuando se produce una pérdida de sustentación. En el caso del avión VoePass, el avión tenía altitud suficiente para recuperar teóricamente la sustentación, lo que podría ser un indicio de que el hielo pudo haber congelado el ala y el sistema de deshielo no funcionó, señalaron expertos.

Según un experto en aviación consultado por LA NACION, el tipo de caída del ATR-72 que se ve en los videos se denomina "barrena plana", que implica una pérdida en la que las alas dejan de sustentar la aeronave y "cae plano, como un piano".

"Es muy difícil, casi imposible, sacar al avión de esa condición, que de todas maneras no es algo habitual que pase", añadió.

"Cuando el avión está en vuelo, las partículas de aire recorren la superficie de las alas, por arriba y por debajo, con baja y alta presión, y al final del ala se vuelven a encontrar, lo que le da sustento al aparato. Cuando el avión entra en pérdida, que deja de sustentar por algún motivo, por ejemplo, un 'ángulo de ataque' muy alto, la manera de salir de esa condición es bajar la nariz del avión y reducir el ángulo de ataque, pero eso hay que hacerlo a tiempo", señaló.

"Pero si la pérdida de sustento continúa, hay una manera de que se agrave la condición, que es que el avión entre en barrena plana. Y de esa condición es muy dificil salir, porque se pierde el control del avión en su totalidad", concluyó.

# Maduro rechaza cualquier salida negociada con la oposición

VENEZUELA. La líder opositora María Corina Machado había ofrecido acordarle "garantías" si avanzaban hacia una transición democrática

CARACAS.—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó ayer cualquier negociación con la líder opositora María Corina Machado, que ofreció buscar un compromiso entre las partes hacia una transición democrática que incluya un "salvoconducto" para el líder chavista si deja el poder.

Machado dijo en una entrevista que la oposición propone una "negociación para la transición democrática", que "incluye garantías, salvoconductos e incentivos para las partes involucradas, en este caso el régimen que fue derrotado en esa elección presidencial".

"Estamos decididos a avanzar en una negociación", insistió la dirigente en diálogo con la agencia AFP. "Será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación".

Maduro descartó cualquier contacto y la conminó a entregarse, en lo que sería la cereza del postre luego de la razia contra decenas de activistas y manifestantes que rechazaron los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio.

"El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general. Que se entregue ante la Justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí", dijo Maduro, que la tildó de "prófuga de la Justicia".

Maduro fue proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de Edmundo González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), que responde al chavismo, no publicó el detalle del escrutinio alegando un hackeo al sistema de votación.

La oposición denunció fraude y aseguró tener el 80% de las actas, que demostrarían la victoria de González Urrutia, el exdiplomático que tomó el lugar de Machado en las presidenciales luego de que el chavismo la inhabilitara para el ejercicio de cargos públicos.

Después de conocerse los resultados electorales, estallaron protestas en el país que se saldaron con al menos 24 muertos y más de 2200 detenidos.

Observadores internacionales, como el Centro Carter, coinciden en las proyecciones del triunfo opositor, mientras Estados Unidos –que reconoció la victoria de González Urrutia–, la Unión Europea –que pidió una "verificación independiente" del proceso y desconoce los resultados oficiales– y países de América Latina exigen la publicación de las actas.

Maduro dijo no obstante estar dispuesto a convocar a un "diálogo" a los 38 partidos del país, que incluye a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fuerza que apoyó a González Urrutia. En sus once años de gobierno, Maduro y la oposición sostuvieron varias negociaciones, la mayoría sin resultados, o a lo sumo, efimeros. La última fue en 2023 en Barbados, que abrió el camino a las finalmente refutadas elecciones.

Maduro continuó ayer sus esfuerzos por legitimar la elección acudiendo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, a la que le había pedido "certificar" los resultados provistos por el CNE que lo dieron ganador.

Maduro fue el último candidato en concurrir al tribunal a declarar luego de que asumiera el caso. Otros ocho presidenciables, minoritarios, también respondieron al llamado, mientras que el principal opositor, González Urrutia, desacató la citación de la Corte, también afín al gobierno.

#### Santa sentencia

"Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República, será santa sentencia", dijo Maduro al salir de la audiencia. El líder chavista concurrió representado por el procurador del Estado, Reinaldo Múñoz, y miembros de su gabinete.

"He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta de las juezas y jueces", añadió frente al tribunal y delante de partidarios que se congregaron para mostrarle su respaldo.

Maduro también le dedicó unas palabras al Centro Carter por su evaluación negativa de los comicios. "El Centro Carter ha hecho su despedida por la puerta triste de la mentira en esta historia electoral", zanjó. "El ataque cibernético fue brutal: 30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE y Venezuela", añadió sobre el pretexto número uno presentado por el gobierno.

Dijo además estar "al teléfono las 24 horas del día, todos los días" para una eventual llamada con los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Luis Inácio Lula da Silva (Brasil) y Andrés Manuel López Obrador (México), tres aliados del régimen que no obstante expresaron su interés en que se presenten las actas de los resultados.

Una llamada entre los presidentes prevista por estos días se canceló, según Maduro, por "problemas de agenda". •

Agencias AFP y AP

#### HOMENAJE DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

El Fondo Nacional de las Artes realizó ayer en la Casa de Victoria Ocampo un homenaje a los artistas e intelectuales detenidosen Venezuela con participación de autoridades nacionales y venezolanos con allegados detenidos en Caracas. "Cultura en libertad: la voz de Venezuela resuena en Argentina" fue un encuentro que reunió a artistas venezolanos. En el evento coordinado por el director de Letras del FNA, Juan Antonio Lázara – se escucharon las voces de la poeta Eleonora Requena, de los escritores Gustavo Valley Blanca Strepponi, y del cantante lírico Iván García Hernández. La pintora Lara Di Cione estuvo presente, además, con su obra Nadador, un acrilico sobre tela.

### APPATAGONIA FLOORING

PISOS Y REVESTIMIENTOS NATURALES Pusimos los precios y cuotas **CUOTAS** por el piso, así revestís toda tu casa **FIJAS** ¿Probaste proyectar los pisos para tocás buena madera. 🔨 simple revestir paredes y techos? Hasta TOMAMOS TUS DÓLARES A \$1.400.-PATAGONIA MAGGINIA FLOORING Aceptamos billetes cara chica, manchados o escritos isin quitas! UNICA EMPRESA ARGENTINA DE PISOS Y REVESTIMIENTOS DE MADERA PREFINISHED CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

**Bona** Service Av. Libertador 6601 - T: 7559-6154 (esq. Barilari) Belgrano - CABA



Transformamos cualquier piso antiguo ien uno nuevo! Solicitá nuestra visita técnica sin cargo \$\Omega\$11.3595.2414



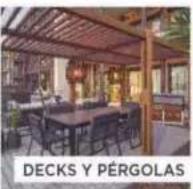

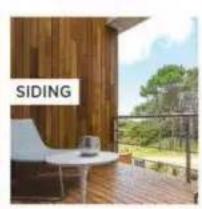



PISOS 100% A PRUEBA DE AGUA Y REVESTIMIENTOS NATURALES PARA INTERIOR Y EXTERIOR DECKS PROTECTED BY PETRILAC"

Atención al Cliente: 

11.3595.2414 | 70 SUCURSALES EN TODO EL PAÍS | patagoniaflooring.com

Av. Córdoba 3942, CABA | Av. Libertador 6699, CABA | Soler 5719, CABA | Colect. Panamericana 1501, Martínez | Edison 2920 (a 300mt de Unicenter)

Av. Alberdi 3909, CABA | Nuevo Showroom Escobar: Colect. Este km 42 Ruta 9 (fte a Maschwitz Mall) | DOT Baires Shopping, nivel 2. Sáb. y Dom. de 12 a 21 hs.

C.F.T.: 21,07% COSTO FINANCIERO TOTAL EXPRESADO EN TASA NOMINAL ANUAL. PATAGONIA FLOORING® DE © MADERAS EXÓTICAS S.A. CUIT 33-70923902-9. \*LISTA DE PRECIOS A DÓLAR OFICIAL \$ 957.- HASTA 20-30-40% OFF CORRESPONDE A PRODUCTOS SELECCIONADOS HASTA AGOTAR STOCK TOTAL DE 1.500M2. OPCIONES DISPONIBLES EN SHOWROOMS. OFERTA VALIDA HASTA 14/8/2024 ORIGEN ARGENTINA

### Una incursión de Ucrania cambia el foco de la guerra y genera dudas

GIRO. Tras un ataque que la tomó por sorpresa, Rusia reforzó la región de Kursk tras cuatro días de combates; los analistas no tienen claro si el objetivo de Kiev es sostenible

Constant Méheut

THE NEW YORK TIMES

KIEV.-Cinco días después de la incursión transfronteriza sorpresiva de Ucrania en territorio de Rusia, ambos bandos se preparan para una escalada de la guerra, que tomó un giro inesperado que plantea nuevos interrogantes.

Los analistas militares dicen que el asalto ucraniano sobre territorio ruso es el más grande desde que comenzó la guerra. Las fuerzas de Kiev han capturado varias localidades de la región de Kursky ahora luchan para tomar el control total de una ciudad que funciona como "nodo vial" cerca de la frontera.

Además, según expertos militares independientes y blogueros militares pro-Kremlin, Ucrania también está enviando pequeñas unidades de tropas a incursionar más adentro de la región de Kursk.

La ofensiva sorpresa dentro de territorio ruso arrancó el martes y ha modificado temporalmente el foco de la guerra, abriendo un nuevo frente dentro de Rusia y obligando a Moscú a reaccionar rápidamente para frenar el avance ucraniano.

Pero la operación también plantea dudas: ¿vale la pena el riesgo, considerando que las fuerzas ucranianas ya están al límite? Tampoco queda claro si la embestida ayudará a Ucrania a mejorar su situación en el resto del campo de batalla, donde viene perdiendo terreno de manera constante desde hace muchos meses.

La policía nacional de Ucrania comenzó a evacuar a unos 20.000 residentes del área que bordea la zona de combate, hacia donde las Fuerzas Armadas de Rusia ya avisaron del envío de más tropas y vehículos armados para intentar repeler el ataque ucraniano.

La televisión rusa difundió videos de caravanas de tanques y de camiones militares transportando piezas de artillería y ametralladoras de grueso calibre. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los camiones se dirigían a la región occidental de Kursk, donde se verifica un rápido avance de las tropas ucranianas.

El Kremlin, además, decretó una situación de emergencia a "nivel federal" en esa región de Rusia.

Al mismo tiempo, el gobierno de Kiev decidió la evacuación de 28 asentamientos en la región de Sumy, del lado ucraniano de la frontera con Kursk, anticipándose a los posibles ataques en represalia de las fuerzas del Kremlin.

enfriamiento de los combates y el Ejército ucraniano informó ayer del ataque a un aeródromo ruso en la región de Lipetsk, limítrofe con Kursk, que destruyó los arsenales de bombas aéreas guiadas. Las autoridades rusas locales informaron a su vez sobre un gran ataque con drones que había causado varias explosiones y un incendio en un aeródromo militar.

El gobierno de Kiev también informó de un ataque ruso a un supermercado en Kostiantynivka, ciudad de Ucrania oriental situada 320 kilómetros al sur de la zona de los combates, donde murieron diez personas y otras 35 resultaron heridas.

El Ejército ucraniano mantiene una política de hermetismo sobre



Rescatistas ucranianos trasladan a una víctima del ataque ruso a un supermercado

ROMAN PILIPEY/AFP



la operación y no ha reconocido públicamente el lanzamiento de un ataque transfronterizo.

Los analistas militares dicen que del ataque participaron elementos de al menos cuatro brigadas ucranianas, un raro ejemplo de una maniobra exitosa que involucró el apoyo de artillería, defensas aéreas y guerra electrónica, que re-Por ahora no hay señales de un dundó en un rápido avance sobre el terreno.

"Parece ser una operación combinada bastante bien coordinada y planificada, con elementos de guerra electrónica que se desplegaron para interferir con el comando y control rusos, y con el despliegue de defensas aéreas para crear burbujas de defensa aérea alrededor del avance de las tropas ucranianas", explica Franz-Stefan Gady, analista militar radicado en Viena.

"Además, parece haber formaciones mecanizadas bastante eficaces que avanzan a un ritmo relativamente constante".

Hasta ahora, los países aliados de Kiev eran cautelosos ante las incursiones ucranianas en territorio ruso, por temor a una escalada imparable de la guerra. Pero

en este caso, al menos por ahora las capitales occidentales no han dado señales públicas de oponerse al avance.

"Algunos no se dieron cuenta y a otros no les importa. La mayoría lo aprueba en silencio", escribió en las redes sociales Mykhailo Podolyak, un gravitante asesor del presidente ucraniano, en referencia a la respuesta internacional.

Ahora, agregó, una parte importante del mundo considera que Rusia "es un objetivo legítimo de cualquier operación y con cualquier tipo de armas".

Elanalista Gady y otros expertos dicen que ahora la gran pregunta es si Ucrania puede mantener el impulso y si es capaz de sostener su avance sobre territorio ruso. porque el Ejército ucraniano tiene pocos reservistas para aportar a los combates y sigue sufriendo una fuerte escasez de armas y municiones.

### Objetivo

Tampoco queda claro qué espera lograr Ucrania en última instancia. Un alto funcionario de Kiev que habló bajo condición de anonimato dijo que el objetivo era alejar a las tropas rusas de otras zonas de la linea de frente donde las unidades ucranianas están al límite, pero los expertos militares independientes dicen que Rusia probablemente pueda responder con reservas de tropas que todavía no entraron en combate.

"¿Esta ofensiva realmente resuelve alguno de los grandes problemas militares estratégicos que están sufriendo los ucranianos en las otras zonas de la línea de frente?", se pregunta Gady.

Un mapa del campo de batalla elaborado por el Black Bird Group, una organización con sede en Finlandía que analiza imágenes del

campo de batalla, muestra que desde el comienzo de la avanzada las tropas ucranianas han ganado alrededor de 260 kilómetros cuadrados de territorio ruso, aunque eso no implica necesariamente que se hayan asegurado el control de todo ese terreno. Lo cierto es que han superado dos líneas de defensas rusas.

Tal vez lo más destacable es que el Ejército ucraniano se ha acercado particularmente a Sudzha, una pequeña ciudad de unos 6000 habitantes a diez kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.

Emil Kastehelmi, analista del Grupo Black Bird, escribió en las redes sociales que algunas unidades ucranianas parecían estar realizando incursiones de sondeo aún más al norte, en dirección a Lgov, una ciudad a unos 80 kilómetros de la frontera, en lo que parece ser un intento de poner a prueba de las defensas rusas.

En un video publicado en las redes sociales y verificado por The New York Times puede verse una columna de vehículos militares rusos destruidos al este de Rylsk. una ciudad al oeste de la zona fronteriza capturada por Ucrania.

Ahora veremos si Ucrania intenta adentrarse aún más en territorio ruso para consolidar el control sobre el área que ha capturado, o si después de unos días se repliega, como ocurrió en otras incursiones transfronterizas anteriores y de menor escala.

Kastehelmi dice que Ucrania no puede seguir avanzando más hacia el norte sin ampliar sus flancos y así exponerse al contraataque ruso. "El tiempo también les juega en contra a los ucranianos", escribió Kastehelmi. "El desbande de los rusos no va a durar para siempre". •

Traducción de Jaime Arrambide

### Una ofensiva de Israel demora las negociaciones

GAZA. Atacó en el sur de la franja, entre presiones de los países mediadores

TEL AVIV.-Israel lanzó ayer una nueva ofensiva terrestre en el sur de la Franja de Gaza, al día siguiente de anunciar, bajo presión de los países mediadores temerosos de una escalada regional en Medio Oriente, que aceptaba reanudar las negociaciones de tregua con el movimiento islamista Hamas.

La ofensiva se centró en Khan Younis, la mayor ciudad del sur del territorio palestino, de donde las tropas israelíes se retiraron en abril, tras semanas de duros combates con milicianos de Hamas, en el poder en Gaza.

El Ejército israelí urgió anteayer a la población a evacuar barrios del este de Khan Younis antes de lanzar sus operaciones y ayer indicó que estaba librando combates "subterráneos" en esa localidad.

El llamamiento provocó la fuga precipitada a pie o en autos cargados de enseres de numerosos civiles, nuevamente sacudidos por un conflicto que se inició hace diez meses y obligó a desplazarse al 90% de los 2.4 millones de habitantes de Gaza, según datos de la ONU.

"Hemos sido desplazados 15 veces. ¡Ya basta! Somos civiles y no somos responsables de esta situación", exclamó Mohamed Abdeen. Otro habitante obligado a huir, Ahmed al Najjar, gritó airado: "¡No más humillaciones! ¡Detengan esta farsa!".

La Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó que un bombardeo dejó víctimas en el este de Khan Younis y que cuatro personas murieron en un ataque en Nuseirat, en el centro del territorio.

Irán, aliado de Hamas y de otras organizaciones armadas en la región, acusó anteayer a Israel de querer "extender" la guerra de Gaza.

El conflicto exacerbó las tensiones entre Irán y sus aliados en el Líbano, Yemen, Siria, Irak e Israel. El asesinato el 31 de julio en Teherán del jefe del comité político de Hamas, Ismail Haniyeh, atizó los temores de una escalada.

El ataque con explosivos que mató a Haniyeh no fue reivindicado, pero Irán y Hamas lo imputaron a Israel y prometieron vengarlo.

Horas antes del asesinato de Haniyeh, un bombardeo reivindicado por Israel mató en las afueras de Beirut a Fuad Shukar, comandante militar del grupo chiita Hezbollah, aliado de Hamas y respaldado por Irán.

Hamas nombró esta semana para reemplazar a Haniyeh a Yahya Sinwar, el jefe del movimiento en Gaza, a quien Israel acusa de ser uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre que desató la guerra.

El perfil de Sinwar, que perteneció al brazo armado de Hamas. hacer temer que se compliquen las negociaciones.

Los países mediadores del conflicto (Qatar, Egipto y Estados Unidos) instaron a las partes a reanudar las conversaciones indirectas para "comenzar la implementación del acuerdo sin más demora".

Agencias AFP y AP

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024

on 61,2 kilómetros cuadrados de superficie -algo más de un tercio que la ciudad de Buenos Airesy sin salida al mar, la República de San Marino es el tercer Estado más pequeño de Europa después de Mónaco y el Vaticano. Aunque este microestado enclavado en el norte de Italia en verdad es famoso por ser el Estado más antiguo del mundo. El dato desconocido es que en este pequeño país viven hoy muchísimos argentinos: son mil, entre sus apenas 33.000 habitantes. Es decir, representan el 3% de su población.

¿Por qué se cree que es el Estado más antiguo del mundo? Según la leyenda, todo comenzó el 3 de septiembre del año 301, cuando un picapedrero llegado desde Dalmacia que se llamaba Marino, perseguido por su fe por el emperador Diocleciano y luego proclamado santo, fundó una pequeña comunidad cristiana sobre el monte Titano, la más alta de las siete colinas sobre las que surge este país. Antes de morir, san Marino pronunció una frase clave: "Los dejo libres de los dos hombres". Esto significaba que dejaba a sus seguidores libres tanto del emperador, soberano del Imperio, como del Papa, líder de la Iglesia. Un hecho considerado el fundamento de la independencia de la comunidad, luego república, como testimonia un documento de un juicio que tuvo lugar en plena Edad Media, en 1296, por falta de pago de impuestos: "No pagan porque nunca han pagado. Su santo los ha dejado libres".

En esos tiempos, pese a las luchas y a las amenazas de los obispos limítrofes y de los Malatesta, familia noble de la "signoria" de la cercana ciudad de Rimini, gracias a los condes de Montefeltro y privilegios papales, la república logró mantener su independencia. Es más, durante el Renacimiento, aliada con Pío II y con Federico de Urbino en contra de los Malatesta, la pequeña república logró expandirse y obtener los castillos de Fiorentino, Monte Giardino, Serravalle y Faetano, tal como se llaman aún hoy cinco de sus nueve territorios administrativos.

La independencia del pequeño Estado, sin embargo, estuvo varias veces en peligro. En 1503, César Borgia ocupó la república durante diez meses, hasta la muerte de su padre, el papa Alejandro VI; en 1739, el cardenal Giulio Alberoni intentó anexar el enclave al Estado Pontificio, algo que fracasó gracias a la desobediencia cívica y religiosa, especialmente de las monjas clarisas, y a las protestas ante el papa Clemente XII.

El Estado de San Marino fue reconocido por la Francia de Napoleón en 1797 y por otros países europeos en el Congreso de Viena de 1815. Es más, en 1797 Napoleón, en señal de amistad y fraternidad con los ciudadanos de la república, les ofreció a los "sanmarinesi" la posibilidad de extenderse hasta el mar Adriático, que queda a unos diez kilómetros. Pero los locales, con gran visión política, rechazaron la generosa oferta de ampliación territorial, "que podría con el tiempo comprometer su libertad", según escribió en una carta su "regente" del momento, Antonio Onofri.

En 1849, el general Giuseppe Garibaldi, jefe militar de los revolucionarios que estaban combatiendo para unificar a Italia, se refugió en San Marino con unos 2000 soldados, escapándoles a las armadas de Austria y Roma.

La última ocupación fue en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasaron por San Marino primero tropas alemanas y de la República Social Italiana en retirada y, posteriormente, fuerzas aliadas, que estuvieron allí



PAÍSES QUE NO SON NOTICIA

### San Marino. Un inesperado acento argentino en el Estado más viejo del mundo

La pequeña nación enclavada en el norte de Italia tiene algo más de 33.000 habitantes, de los cuales mil llegaron desde la Argentina; vive del turismo y el sector financiero

Texto Elisabetta Piqué Corresponsal en Italia

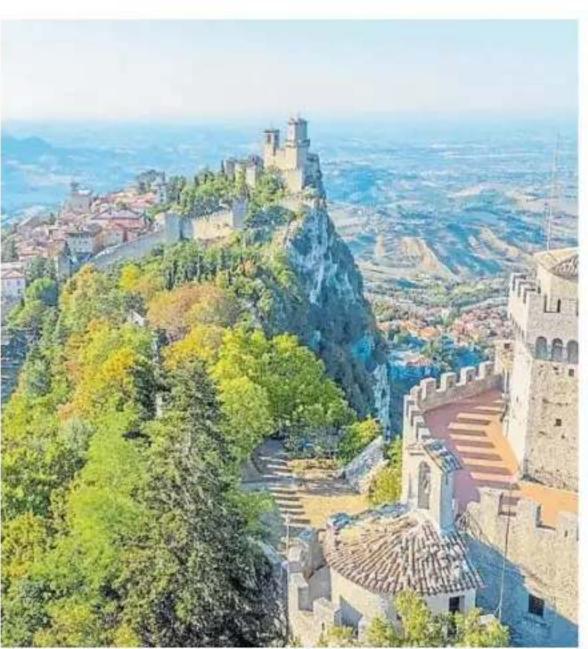

Una vista de San Marino, dominada por la torre Guaita SHUTTERSTOCK

MARCHE

Superficie: 61,2 km²

Población\*: 33.660 hab.

Capital: San Marino

PBI per cápita\*\*: US\$54.952

Moneda: euro

Idiomas: italiano

Datos del \*2022 \*\*2021

**UBICACIÓN** 

tres meses. Entonces la pequeña república fue un Estado neutral y, aunque tenía una población de apenas 15.000 habitantes, les dio asilo y refugio a unos 100.000 desplazados llegados de la vecina Italia, que estaba siendo bombardeada sin tregua.

Hoy todo es más tranquilo en el Estado de San Marino, que es miembro de la ONU y otros organismos internacionales como el FMI, pero no de la Unión Europea, con la que ha sellado acuerdos que implican, por ejemplo, la utilización del euro. Es una república parlamentaria (con un sistema que se remonta al siglo XI) que tiene una relación privilegiada con Italia, con la que no hay aduana, sino diversos tratados que reglamentan la especial relación. Orgulloso de ser el Estado más antiguo del mundo, en las actas oficiales internas los sanmarinenses -que hablan un dialecto local e italiano- cuentan los años partir de la fundación de la república: según este calendario, el año comienza el 3 de septiembre, día de la fiesta nacional.

Otra particularidad es que tiene dos capitanes regentes, es decir, dos jefes de Estado, con funciones más bien representativas, que tienen un mandato de apenas seis meses. Por eso San Marino es el país con el mayor número de mujeres jefas de Estado y con el primero declaradamente homosexual.

Acento argentino

En el país más antiguo del mundo, donde viven algo más de 33.000 personas, lo curioso es también su importante comunidad de argentinos. "Por ser un país tan chico, hay mil argentinos, muchísimos", dijo a LA NACION Pablo Giacopetti, presidente de la Asociación de Argentinos de San Marino, que vive en el microestado desde hace 24 años. A diferencia de muchos otros compatriotas, Giacopetti, nacido en Pergamino hace 48 años, no se fue de la Argentina debido a la terrible crisis de 2001, sino "por aventura".

Como en el siglo pasado muchos sanmarinenses emigraron a la Argentina, estableciéndose en su mayoría en Pergamino y Córdoba, su mujer, Valeria Ceccoli, tenía el pasaporte sanmarinense gracias a su abuelo. "Anticipándonos a la crisis, decidimos venir a conocer este mundo, pensando en principio en quedarnos cinco años y después volver. Pero al final nos quedamos y ahora tenemos dos hijos, de 20 y 18 años, que son sanmarinenses; uno, Nicolás, incluso juega en la selección de fútbol". contó Giacopetti, que desde hace 23 años trabaja en el depósito de una industria química que fabrica cosméticos como encargado de las expediciones. Su mujer, en tanto,

puso en marcha un laboratorio de alfajores y tapas de empanadas, que vende en toda Italia.

Aunque hay algunas industrias, la economía de San Marino se basa principalmente en el turismo y en el sector bancario. Fue un paraíso fiscal hasta la crisis financiera de 2008, cuando fue insertado en una "lista negra" y la pequeña república se vio obligada a adaptarse a una política tendiente a garantizar mayor transparencia, algo que creó una recesión de la que tardó en salir.

Más allá de estos problemas, se vive bien en San Marino. "El que dice que vive mal está mintiendo. En 2008 se notó una crisis y que las cosas cambiaron con respecto a principios de 2000, cuando esto era un paraíso, es verdad. Pero para los argentinos no era crisis. Acá los sueldos son buenos, de entre 1900 y 2000 euros netos, y la gran ventaja es que los impuestos, que son pocos, son bajos. Si tenés trabajo, acá vivís bien, no sos millonario, pero podés darte tus gustos", dijo Giacopetti.

"Es muy chico este país, es un barrio y vas a encontrar gente hablando en español de tantos argentinos que somos. Seguramente somos el grupo de inmigrantes más grande y, es más, en los últimos seis meses llegaron más argentinos, unas veinte, treinta personas que todavía no pude conocer", agregó.

### Noboa anunció que buscará la reelección en Ecuador

MANDATO. El empresario asumió el poder en noviembre pasado

QUITO (AP).— El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que asumió el poder en noviembre, informó ayer que buscará la reelección para los comicios presidenciales de febrero de 2025.

Noboa hizo el anuncio de su postulación durante la convención de su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), al inicio del período fijado por el Consejo Nacional Electoral para que las organizaciones definan internamente sus candidaturas. El plazo para las elecciones internas vence el 17 de agosto y entre el 12 de septiembre y el 2 de octubre podrán inscribirse oficialmente ante el órgano electoral.

En la convención de ADN, el mandatario presentó los nombres de quienes lo acompañarán: la actual funcionaria María José Pinto irá como vicepresidenta y su propia madre, la exasambleísta Annabella Azín, será la primera candidata a la Asamblea Nacional. La "búsqueda dejusticia" tieneque continuar y "reforzarse con una reelección", afirmó el mandatario, que es cuestionado por opositores por no haber podido controlar la inseguridad que azota al país.

El empresario y político de 36 años, que pateó el tablero electoral con su sorpresivo triunfo en noviembre pasado, dijo que no hay tiempo "para la improvisación", a pesar de que uno de los cuestionamientos a su gobierno es la falta de experiencia. •

### Tras la fuga, Puigdemont dijo que está en Waterloo

CATALUÑA. BARCELONA (AFP).—El independentista catalán Carles Puigdemont, prófugo desde hace siete años de la Justicia española, afirmó ayer que se encuentra en Bélgica, luego de su escandalosa y breve aparición de anteayer en Barcelona.

"Hoyestoyen Waterloo", localidad cercana a Bruselas, "después de unos días extremadamente difíciles", escribió el expresidente catalán, que se había instalado en Bélgica tras huir de España para evitar ser capturado por su participación en la fallida secesión de la región de Cataluña en 2017.

"Son miles de kilómetros en muy pocos días y muchas jornadas de una tensión difícil de explicar, y confio en que se entienda que necesite todavía unas horas para reponer y tomar aire", continuó Puigdemont.

Figura clave del separatismo catalán, Puigdemont reapareció el jueves antes miles de seguidores en Barcelona, en un escenario dispuesto cerca del Parlamento regional, donde se preparaba la elección del nuevo presidente catalán, el socialista Salvador Illa.

Tras dar un breve discurso, Puigdemontdesapareció, burlando el amplio dispositivo policial desplegado para detenerlo. •

### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Nicolás Balinotti www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS REACCIONES, ENTRE CRÍTICAS Y SORPRESA

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández generó repercusiones de todo tipo en el arco político



Estoy absolutamente sorprendido. Mi solidaridad y apoyo a la víctima, que es Fabiola, y mi repudio al victimario, que es Alberto"

Agustín Rossi exfuncionario

El escándalo de los chats | AVANCES JUDICIALES Y COLETAZOS POLÍTICOS

### La Justicia allanó el departamento de Fernández para incautarle el teléfono

Lo dispusieron los dos fiscales que quedaron al frente del caso por la acusación de violencia de género contra Fabiola Yañez; rige desde ayer el secreto de sumario en el expediente

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La Justicia ordenó anoche un allanamiento en el departamento de Alberto Fernández para incautarle el celular en el marco de la investigación por violencia de género tras la denuncia de Fabiola Yañez, su expareja. El motivo de la medida era constatar si el expresidente continuó "hostigando" a la ex primera dama luego de ser notificado de que no tenía que tener contacto con ella.

El procedimiento, que ordenaron los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, se llevaba a cabo en la torre de Puerto Madero donde reside el expresidente, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Allí, en el piso 12 del edificio River View, Fernández volvió a permanecer ayer durante toda la jornada, junto a pocos amigos y familiares.

Más temprano, la Justicia había dispuesto el secreto del sumario en la causa por las supuestas agresiones que sufrió la ex primera dama, mientras ordenó la realización de medidas de prueba reservadas que, ahora se confirmó, consistían principalmente en el allanamiento que un grupo de policías federales ejecutaban anoche.

Los fiscales González y Rívolo indicaron, en el pedido oficial de allanamiento al departamento de Fernández, que necesitan "comprobar si siguió el hostigamiento luego de ser notificado" de que no tenía que tener contacto con Yañez, que vive en Madrid. La ex primera dama había denunciado que era sometida a "terrorismo psicológico" por parte del expresidente.

El teléfono celular de Alberto Fernández es desde hace unos días motivo de fuertes especulaciones políticas y judiciales, ya que hasta el momento los chats del escándalo se conocieron por mensajes de su exsecretaria privada María Canteroyporcapturas de la propia Yañez, aunque la Justicia busca precisar ahora el contenido del dispositivo del expresidente.

departamento, acompañado de su medio hermano Pablo Galíndez y otras pocas personas, mientras

los efectivos policiales realizaban el procedimiento. Más temprano, el expresidente había designado a la abogada Silvina Carreira, una especialista en derecho de familia, para que lo defienda en el flamante expediente.

Elflamante expediente que dó desde hoy radicado ante el juez federal Julián Ercolini, pero en otro juzgado, y cambió el fiscal, que será desde el lunes Ramiro González. A su vez el fiscal Carlos Rívolo, que intervenía hasta ahora, seguirá actuando en el caso de manera conjunta, en función del principio de unidad del ministerio público.

La causa por violencia de género contra Yañez es un desprendimiento del caso de fraude por la contratación de los seguros del Estado. Era un incidente del mismo expediente, ya que las fotos de los golpes fueron

El expresidente pasó en compañía de familiares la jornada en el piso 12

El allanamiento fue ejecutado por la Policía Federal; le quitaron el celular

encontradas en los chats de Cantero, investigada por conseguirle negocios a su esposo el broker Héctor Martínez Sosa.

Pero como el caso de los golpes es un hecho diferente del fraude de los seguros, el fiscal Rívolo le pidió al juez Ercolini que mande a sorteo el expediente de violencia de género, para evitar posibles nulidades, ya que de lo contrario alguien podría decir que quiso retener el sumario para si en una maniobra conocida como forum shopping.

El sorteo se hizo aver en la Cámara Federal por medio de un sistema informático que asigna las causas. Los juzgados entre los que se sorteó el caso eran aquellos numerados del Fernández se encontraba en el 6 al 11. El sistema determinó que la causa quedara en el juzgado Nº 10, que es el natural de Ercolini, mientras que el fiscal de turno con ese juz-

gado es Ramiro González.

De este modo ahora los dos hechos investigados, la corrupción con los seguros y la violencia de género, tramitan como causas separaras pero quedan con el mismo juez. Intervienen la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

Ahora el fiscal Ramiro González espera el momento oportuno para escuchar el relato de Fabiola Yañez de modo que haga una descripción detallada de los hechos y el lugar donde tuvieron lugar. La ex primera dama fue entrevistada por psicólogos de la unidad de asistencia a la víctima y aún no se encontraba en condiciones de exponer ese relato detallado.

La nueva abogada de Yañez, Mariana Gallego, viajó ayer desde Buenos Aires a Madrid, donde vive Yañez para entrevistarle con ella, y recién luego tendrá lugar la entrevista con el fiscal para describir los hechos. En tanto, Fernández designó ayer como abogada defensora a Silvina Carreira, especialista en derecho de familia. Desde que estalló el caso Fernández se encuentra recluido en su departamento de Puerto Madero. Niega lo hechos y su defensa se basaría en un fuerte ataque a la figura de Yañez.

Dependiendo de dónde hubieran ocurrido los sucesos, es que se verá que juez es competente. Si hubieran ocurrido en la Quinta de Olivos, el fiscal Rívolo lo enviaría el asunto a la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción allí. El juez federal de turno es Lino Mirabelli, el mismo que llevó adelante la causa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena pandemia.

El otro debate jurídico es si se trata de un caso de la justicia federal, o de la justicia provincial. Aquí hay dos interpretaciones: los que señalan que cualquier hecho de violenciadegénero debetramitar en la justicia ordinaria, y los que sostienen que el episodio habría ocurrido en un territorio federal (la quinta presidencial) y que fue protagonizado por un funcionario federal, como es el presidente de la Nación.



La silueta de Fernández, anoche, en su departamento de Puerto Madero

### Qué condenas podría recibir el expresidente

El caso se inició por "lesiones leves agravadas", pero podría complicarse la acusación

La causa abierta contra Alberto Fernández por los presuntos hechos de violencia física contra Fabiola Yañez se inició por el hallazgo, en el celular de María Cantero. de fotos de la entonces primera dama golpeada y su acusación al expresidente. Son las mismas dos fotos que se conocieron públicamente el jueves a la noche.

Pero no se sabe aún hasta dónde pueden escalar las acusaciones contra Fernández. Resta saber si es cierto que existen fotos donde las marcas de los golpes son aún peores y si ella lo acusará de haber cometido además otros delitos en su contra.

El caso es muy incipiente, pero ya se vislumbran los posibles delitos que se expondrán en el expe-

Hasta ahora, en cuanto a la violencia física, los elementos que hay en la causa encuadran en el presunto delito de lesiones leves agravadas por la violencia de género, según escribió el juez Julián Ercolini en un fallo de esta semana, que redactó después de que Yañez

le informara que impulsaba la acción penal contra el expresidente.

Se trata de un delito que tiene una pena de seis meses a dos años de prisión. La ley contempla que si la condena no es de más de tres años, el juez puede disponer que su cumplimiento sea "condicional"; es decir que, aunque la pena impuesta sea de prisión, el condenado no vaya nunca a la cárcel.

Las lesiones leves son aquellas que no dejan una "debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro ni una dificultad permanente de la palabra", ni hayan "puesto en peligro la vida del ofendido", ni lo hayan "inutilizado para el trabajo por más de un mes" o le hayan "causado una deformación permanente del rostro". Si algo de todo eso sucede, las lesiones son graves y, en su forma agravada, la pena es de tres a diez años.

El caso de Yañez y Fernández encuadraría en dos agravantes (que corren para todos los grados de lesión): la prevista cuando las lesiones sean contra una mujer y

POLÍTICA | 11 LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024



Él es mi amigo, ruego que no sea cierto. Pero si es cierto. que pague las consecuencias. No quiero adelantarme a los hechos"

Aníbal Fernández exfuncionario



El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández"

Victoria Villarruel VICEPRESIDENTA



Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada Sandra Pettovello denunció maniobras con los seguros"

Javier Milei PRESIDENTE



En la gestión vi actitudes que me decían que íbamos a terminar en esto. De un burro no se puede esperar más que una patada"

Sergio Berni DIRIGENTE DEL PJ



HERNÁN ZENTENO

que "el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género", y la que contempla el ataque a alguien con quien se tiene o ha tenido "una relación de pareja". Sean una o dos agravantes, la escala penal es la misma.

"Si son varios episodios de golpes, el hecho no es uno solo, sino que se van sumando [a los efectos del castigo]", explicó un fiscal con muchos años de experiencia en la Justicia Penal, que dijo que se considera un "concurso real de delitos". En ese caso, la escala penal a aplicar tiene como mínimo el mínimo mayor de los delitos que se están sumando, y el máximo resulta de la sumatoria de las máximas previstas para cada delito, que no puede superar 50 años.

De corroborar la Justicia que Yañez sufrió lesiones, habrá que ver cómo interpreta los golpes; si se entiende o no que fueron "varios hechos independientes", como dice la ley para disponer que el concurso sea real.

En su presentación de esta semana ante Ercolini, Yañez no detalló los hechos de violencia que informó haber sufrido, pero sí añadió que estaba siendo víctima de un "terrorismo psicológico" que incluia un "contacto amenazante" de parte de Fernández. Eso motivó al juez a disponer medidas de protección en favor de Yañez.

delegado el caso, Carlos Rívolo, es tomarle declaración cuanto antes a Yañez para precisar los hechos a investigar; entre otros, las posibles amenazas, a las que solo se alude en forma genérica en la causa has-

ta ahora. Si lo que Yañez dice haber sufrido de parte de Fernández encuadra en un hostigamiento, se trataría de una contravención en la ciudad de Buenos Aires, no de un delito. Las amenazas, en términos penales, están previstas en el artículo 149 bis. Pueden ser "coactivas o no". Ese artículo dice que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".

Y añade: "Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

La periodista Sandra Borghi, que informó que tiene diálogo con Yañez, dijo que la ex primera dama le contó que durante los últimos cuatro meses del gobierno de Fernández se mudóa la casa de huéspedes de Olivos porque no la dejaban salir de la quinta presidencial y estaba "prácticamente secuestrada" en esa casa. Si Yañez introduce en la causa penal esta acusación, el hecho podría encuadrar en una privación ilegítima de la libertad.

Elartículo 141 del Código Penal dice que "será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años el que "ilegalmente privare a otro de su libertad personal", y que la pena será "de dos a seis años" en deter-El objetivo del fiscal que tiene minados casos, que incluyen que el delito se "cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular" o "si la privación de la libertad durare más de un mes". •

### La Justicia analiza si la exsecretaria encubrió los presuntos ataques a Yañez

María Cantero le pidió a la ex primera dama que no le contara a nadie que era víctima de violencia e intentó justificar a su jefe

### Hernán Cappiello

LA NACION

María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández. suma problemas con la Justicia. A la causa de corrupción por el negocio de los seguros en beneficio de su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, se le añade ahora una posible acusación de encubrimiento en el caso de los golpes que habría recibido Fabiola Yañez, la ex primera dama.

Después de recibir las dos fotos que le envió Fabiola Yañez golpeada, Cantero le respondió: "No le digas a nadie, no lo comentes". Y ensaya una justificación en un intento de que entienda la actitud del rntonces presidente. "Tiene mucho trabajo, muchas presiones", señaló. El intercambio, ratificado a LA NACION por fuentes judiciales vinculadas al caso, surge de los peritajes a que fue sometido el teléfono de Cantero en el marco de la causa en que se investiga el presunto tráfico de influencias para beneficiar a su esposo en el negocio de los seguros.

Esas expresiones de Cantero bastarían para encuadrar su conducta como la de un posible encubrimiento de las lesiones leves agravadas por violencia de género que supuestamente le provocó Fernández a Yañez.

"No da para que la escuchen en esta causa como testigo, sino como imputada", dijo una fuente judicial a LA NACION. Será el nuevo fiscal de la causa, Ramiro González, quien decida estos extremos, junto con el fiscal Carlos Rívolo, que seguirá interviniendo en el expediente para colaborar con la investigación, a partir del principio de unidad del Ministerio Público Fiscal.

Los chats de Cantero sobre el caso de violencia de género contienen la queja de Fabiola Yañez y la advertencia a la secretaria sobre el asunto. Anteanoche se difundieron otros chats, que habría enviado Yañez el entonces presidente, con la dos fotografías donde aparece congolpes en el rostro y los brazos. Los diálogos entre ambos dicen: Fabiola Yañez: -Ya iré.

Alberto Fernández: -Me siento mal fisicamente.

Fabiola Yañez: -Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación.



María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández

ARCHIVO

Alberto Fernández: –Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Veni.

Fabiola Yañez: -Me volvés a golpear. Estás loco.

Alberto Fernández: -Me siento

Fabiola Yañez: -Venis golpeándome hace tres días seguidos.

Alberto Fernández: -Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal.

Fabiola Yañez: -Y cuando me samarreaste [sic] de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

### Revelación

Luego de que la ex primera dama denunciara a Alberto Fernández por violencia de género, el jueves por la noche se conocieron dos fotos, parte de la prueba que Yañez

#### LA CHARLA QUE VENTILÓ D'ELÍA

El dirigente Luis D'Elía publicó en redes sociales una conversación por WhatsApp que tuvo anteanoche con Alberto Fernández. "Luis. Yo no hice eso. No entiendo cómo podés creer que hice eso", le escribió el expresidente. Y luego añadió: "Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro".

dicetener para demostrar la acusación. En las imágenes, que fueron publicadas inicialmente por Infobae, se la ve con un ojo morado y con un hematoma en la parte interior del brazo, cerca de la axila. Los presuntos ataques habrían sido con Yañez gestando su embarazo (ver aparte).

La denuncia por violencia de género fue presentada ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantuvieron hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición de salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yañez.

Luego mandó la causa a sorteo, pero le volvió a tocar a él, aunque al frente de otro juzgado. El fiscal de la causa ahora es Ramiro González, que actuará junto a Rívolo, el fiscal que tiene hasta ahora el caso, en el que se esperan medidas.

Ayer, Fernández designó a la abogada Silvina Carreira para que lo defienda en el marco de la denuncia por violencia de género y hostigamiento en su contra presentada por Fabiola Yañez. La designación llegó después de que hubiera circulado con fuerza el nombre de Maximiliano Rusconi, uno de los penalistas más reconocidos del país, como una de las posibilidades para hacerse cargo del caso.

### El escándalo de los chats | LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS EN EUROPA

### El expresidente designó defensor y la abogada de la ex primera dama viajó a Madrid

Mariana Gallego se encontraría hoy con la ex primera dama para trazar la estrategia; Fernández eligió a Silvina Carreira

#### Cecilia Devanna

LA NACION

Mariana Gallego, flamante abogada de Fabiola Yañez, viajó ayer a
Madrid para entrevistarse personalmente con la ex primera dama
y comenzar a delinear la estrategia
judicial en el caso para enfrentar el
proceso contra el expresidente Alberto Fernández por su denuncia de
violencia de género y hostigamiento. Gallego reemplazó a Juan Pablo
Fioribello, que hasta ahora la había
representado en otras causas.

Alberto Fernández, en tanto, designó ayer a Silvina Carreira como su abogada defensora. Es especialista en familia. La designación llega después de que hubiera circulado con fuerza el nombre de Maximiliano Rusconi, uno de los penalistas más reconocidos del país, como una de las posibilidades para hacerse cargo del caso. Desde que estalló el caso Fernández se encuentra recluido en su departamento de Puerto Madero. Niega lo hechos y su defensa se basaría en un fuerte ataque a la figura de Yañez.

Gallego, en tanto, partió ayer rumbo a la capital española, donde Yañez reside desde diciembre junto a su madre y su pequeño hijo, y desde donde el martes pasado impulsó la denuncia contra el expresidente.

El caso escaló el jueves por la europeo. noche, luego de que se conocieran fotos de Yañez en las que aparece con golpes. También subió con las capturas de chats con Fernández, en los que ella le reprocha las agresiones físicas que recibió por parte suya. Cerca de Gallego confirmaron su viaje y la entrevista detallada que mantendrá hoy a poco de llegara Madrid, tras haber aceptado la representación de Yañez. Gallego apuntará a conocer de forma precisa los hechos por los que está denunciado expresidente, tras lo que apuntará a construir la defensa de Yañez.

Desde que se conoció el caso, en nombre de Yañez habló su entonces abogado Fioribello, quien poco después desde el entorno de la ex primera dama sostuvieron que no tenía "ninguna instrucción para hablar en su nombre".

Fioribello fue denunciado por violación del secreto profesional e incompatibilidad de sus asesorías. La presentación fue realizada ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por un colega del letrado. Fioribello se mostró en sucesivas entrevistas dando detalles de la situación de Yañez, que no habría estado conforme con esa situación. Fue también este abogado quien el último sábado le avisó a Fernández que saldría la información del caso en la prensa.

La llegada al expediente de Gallego, especialista en derecho de fami-



Mariana Gallego

lia, se da también en el marco de que se esperan nuevos movimientos, luego de que el juez del caso, Julián Ercolini, le delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo, quien ya tomó contacto con Yañez.

En tanto, se espera una nueva declaración de la ex primera dama, que podría concretarse vía Zoom o de forma presencial, en Buenos Aires, en caso de que ella regrese al país, o en Madrid, en caso de que el fiscal decida viajar hasta ese país europeo.

Gallego es esposa del mediático abogado Mauricio D'Alessandro. Ambos representaron en distintos casos a famosos. Gallego, entre otros, a la familia de Gustavo Martínez, expareja del empresario Ricardo Fort.

Y en el caso de D'Alessandro, al letrado Matías Morla, en el litigio entre este y la familia de Diego Maradona. También fue precandidato a intendente de San Martín por Juntos por el Cambio, en 2023, en la lista que llevaba a Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente; no logró pasar de las primarias.

La causa empezó luego de que en el marco de otra investigación que involucra a Fernández, por la contratación del Estado de seguros durante su gestión, aparecieron chats de Yañez en el teléfono celular de María Cantero, secretaria privada histórica del expresidente. De acuerdo con las revelaciones que surgieron del peritaje judicial, Yañez le mandó imágenes a Cantero en las que aparece golpeada y con mensajes en los que asegura que esas agresiones fueron hechas por el entonces mandatario.

Inicialmente Yañez no quiso avanzar con la denuncia, pero luego de que el último domingo tomara estado público el caso tomó la determinación de denunciar al expresidente por violencia de género y hostigamiento. •



Otros tiempos: Alberto Fernández, en un café de Puerto Madero junto con Fabiola Yañez

El expresidente voló a España en diciembre y a fines de mayo; en el segundo periplo, ya había trascendido que ella hablaría en un documental y llegó la primera alerta de los tribunales

### Maia Jastreblansky

Alberto Fernández y Fabiola Yañez estaban separados desde antes de que él finalizara su mandato, aunque el exmandatario no les había blanqueado la situación a sus amigos. Distintos testigos directos e indirectos del vínculo ahora hablan de una relación tóxica y "muy problemática" durante buena parte de la estadía en Olivos. Una trama que hoy termina con la denuncia por violencia de género y hostigamiento que la ex primera dama radicó contra Fernández, además de las fotos que la muestran a ella con hematomas y de las capturas de chats que aluden a golpizas reiteradas en la quinta presidencial.

Yañez quiso irse del país apenas terminó el mandato y se radicó en Madrid, en el exclusivo barrio de Salamanca, con su hijo Francisco, de dos años, y su madre, Miriam Yañez Verdugo. Ella consideró que en la Argentina no iba a poder caminar por la calle con tranquilidad –por el escándalo de la fiesta de Olivos, entre otras cosas– y que le resultaría imposible volver a trabajar en el país.

Fernández, según personas de su entorno, viajó a Madrid al menos dos veces -con estadías de varias semanas-, aunque su decisión siempre fue seguir viviendo en Buenos Aires.

La primera vez que Fernández viajó fue para las fiestas de fin de año. "Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo", publicó el exjefe del Estado en su cuenta de la red social X el 21 de diciembre. El 31, ambos festejaron el inicio de 2024 en el Hotel Four Seasons de Salamanca. El expresidente permaneció en Madrid hasta el 25 de febrero.

En esos días, ambos fueron filmados en una sucursal del Banco Santander, en la misma zona de Madrid. Las imágenes de Fernándezy Yañez fueron publicadas por el sitio Nexofin. El video, de unos pocos segundos, muestra a la expareja presidencial en un box de atención al cliente del banco, sin una atención preferencial.

El exmandatario recibe una pensión de privilegio de alrededor de \$7 millones por haber ostentado la investidura. Y sumó un contrato de trabajo con la Universidad Internacional de La Rioja, en España, según contó. Respecto de Yañez, distintas fuentes del exgobierno

aseguran que ella no tendría ingresos propios.

Según fuentes cercanas a Fernández y a Yañez, la pareja no habría realizado un acuerdo formal por una cuota alimentaria para sustentar la vida de ella y de Francisco en Madrid. El expresidente, según dicen en ambos entornos, habría optado por depositar los ingresos que él obtenía por su actividad en España en esa cuenta que abrieron en el Banco Santander, para que ella administrara sus gastos y los del niño.

Quienes la trataron en el último tiempo señalan que ella habría expresado que vivía de forma austera, que tuvo problemas para afrontar la escolaridad de Francisco y que acumuló una deuda de al menos dos cuotas escolares.

### El último viaje

Sin embargo, quienes entraron en contacto con ella en las últimas horas –luego de que designara a Mariana Gallego, especialista en derecho de familia, como su abogada en la causa contra Fernández– aseguraron que Yáñez "no está sufriendo privaciones económicas ni tiene deudas", como trascendió al principio. Y que ella, incluso, habría manifestado que

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024

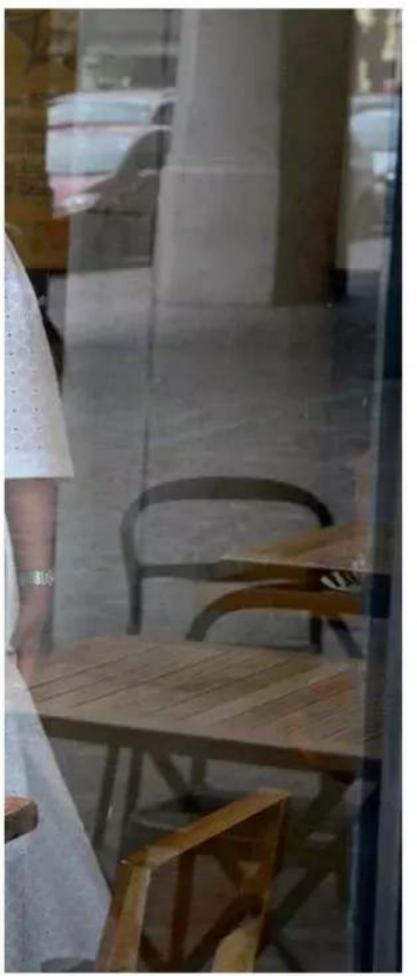

ARCHIVO

tenía planeado comenzar a trabajar "en una tienda" para ganar un sueldo mientras su madre se ocupaba de Francisco.

Fernández voló por última vez a Madrid el 23 de mayo, según pudo reconstruir LA NACION. Volvió a fines de junio. El expresidente le contó a su entorno que en este viaje él alquilóy se hospedó en un departamento distinto al de Fabiola. El 13 de junio, el juez federal Julián Ercolini abrió un legajo reservado en la causa de los seguros cuando encontró el material que exhibía a Yañez golpeada. Pero en ese momento, consultada por el juzgado, la ex primera dama no quiso darle curso a la acción penal. El l'de julio Ercolini archivó las actuaciones.

Para cuando Fernández viajó a Madrid por última vez, ya había trascendido que Fabiola estaba decidida a romper el silencio y contar todo lo que había vivido intramuros en Olivos.

La periodista de TN Sandra Borghi contó que un director español la grabó durante varias horas hablando a cámara y preparó el material para luego venderle el proyecto a una plataforma de streaming que le pudiera dar formato de documental. Dijo que estaría dividido en "seis capítulos de 40 minutos" y que se llamaría "Fabiola, la verdad". Borghi también reveló que pudo dialogar con Yañez y que ella le relató en detalle la violencia física y psicológica que habría ejercido Fernández.

Un exfuncionario que habló con Fernández en el último tiempo relató que el expresidente, al principio, aseguraba que lo del documental de Fabiola era "una mentira de los medios" y le restaba importancia.

Sin embargo, en el entorno de Fernández hacen correr la versión de que habría existido un reclamo de dinero de la ex primera dama al exmandatario. Y aseguran que circularon cifras millonarias por la venta del material para el documental.

### Yañez ya estaba embarazada cuando le reclamó a Fernández por los golpes

El dato se desprende de la fecha en la que le envió las fotos a María Cantero, la secretaria del expresidente; el gobierno comunicó el 23 de septiembre de 2021 el embarazo

Camila Dolabjian

Las fotos de Fabiola Yañez con moretones en un brazo y con un ojo morado, y las capturas de pantalla de las conversaciones entre ella y su entonces pareja, Alberto Fernández, terminaron en el teléfono de la secretaria presidencial María Cantero porque la propia Yañez se las envió. Según se desprende de las fotos, la captura de la conversación entre la pareja presidencial ocurrió el 13 de agosto de 2021 por la madrugada. En ella, la primera dama le envió fotos de sus marcas y le dijo: "Venís golpeándome hace tres días seguidos". Esos eventos, que no son negados por Fernández en la conversación, ocurrieron durante su embarazo, según la propia cronología que difundieron los partes médicos de ese entonces.

El 23 de septiembre de ese año, un comunicado de Presidencia transmitió que el matrimonio presidencial estaba esperando su primer hijo. "Se informa que la primera dama, Fabiola YAÑEZ, se encuentra cursando su décima semana de embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se

brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión", decía el documento, firmado por Fernando Saavedra, director de la unidad y hoy una de las personas bajo sospecha por el nivel de conocimiento que podría tener sobre la situación de violencia en Olivos.

Las sospechas sobre el embarazo de la primera dama comenzaron el 14 de agosto de ese año, cuando Yañez hizo una publicación en sus redes sociales en la que estaba sentada, con las manos sobre su vientre.

Esa imagen fue tomada un día después de la fecha que ella reportó como la de la discusión con su marido, que seve en las capturas de pantalla. De acuerdo con la comunicación de Presidencia, el embarazo comenzó a mediados de julio, entre el 12 y 18. En agosto, la leve notoriedad de un posible embarazo ya despertaba especulación. Fue también durante este mes que se conocieron las fotos de la fiesta de Olivos, que ocurrió en 2020.

En los meses previos, Fabiola hacía publicaciones en su Instagram de manera casi diaria de sus actividades como primera dama. Entre el 30 de julio y fines de agosto hubo un bache de un mes en el que solo posteó un video institucional de la Fundación Banco Nación Argentina, que ella manejaba. Su siguiente reaparición pública se dio el 27 de agosto, en la inauguración oficial de la Escuela de Mar y Playa en el complejo turístico de Chapadmalal.

Francisco nació el lunes 11 de abril de 2022, a la 1.21 de la madrugada, en el Sanatorio Otamendi. Pesó 3,510 kilogramos.

Además de las dos imágenes difundidas de los supuestos hasta el momento, hay una tercera foto que podría incorporarse como prueba a la causa que tramita en el juzgado de Julián Ercolini. El 27 de junio de 2021 al mediodía, el presidente encabezó un homenaje a los fallecidos por el Covid-19 en el Centro Cultural Kirchner, una ceremonia en homenaje a los fallecidos por el Covid-19 de la que participaron representantes de las distintas religiones del país, de los trabajadores esenciales, de pueblos originarios y de la comunidad afroargentina. Allí estuvo presente Yañez.

Cuando fue enfocada por las cámaras, parecía notarse un chichón en su ceja derecha. La periodista Sandra Borghi reveló ayer que la propia Yañez le confirmó que esa marca se debió a una de las situaciones de violencia en Olivos, que buscará probar en la Justicia. También contó que la ex primera dama le aseguró que hubo golpes durante el embarazo.

La causa todavía está caratulada como "averiguación de delito". Resta aún que Yañez declare frente al fiscal y que se determinen los delitos que se imputarán al expresidente. Ercolini ya mencionó, en las primeras medidas ordenadas, que cabría el tipo penal de lesiones leves agravadas por el vínculo y por constituir violencia de género, pero podrían sumarse más delitos a un concurso real. Tiene una pena de seis meses a dos años de prisión. El hecho de que estuviera embarazada puede constituir un agravante.

Las lesiones leves son aquellas que no dejan una "debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro ni una dificultad permanente de la palabra", ni hayan "puesto en peligro la vida del ofendido", ni lo hayan "inutilizado para el trabajo por más de un mes" o le hayan "causado una deformación permanente del rostro". Si algo de todo eso sucedió, las lesiones son graves y, en su forma agravada, la pena es de tres a diez años. •

### La custodia de la ex primera dama demandará un gasto del Estado de US\$36.000 al mes

Llegarán hoy a Madrid los dos agentes de la Policía Federal que reforzarán el cuidado de Fabiola Yañez

Iván Ruiz PARA LA NACION

MADRID.— Dos agentes de la Policía Federal estarán llegando en las próximas horas a esta ciudad para hacerse cargo de la custodia personal de Fabiola Yañez, una decisión tomada por la Justicia después de que la exprimera dama denunciara a Alberto Fernández por violencia de género. Será un refuerzo para su seguridad y también un recambio de la persona que había sido asignada para cuidarla cuando todavía estaba en pareja y en quien ya no tiene confianza, tal como declaró

Todavía a la espera de resolver detalles de logística, los agentes de la Policía Federal tomarán alguno de los vuelos que parten de Buenos Aires hoy, informaron fuentes oficiales.

en los tribunales.

Serán dos oficiales que se turnarán el cuidado de la ex primera dama en un departamento ubicado en el centro de Madrid, donde ahora reside Yañez, y que la acompañarán en cada uno de sus traslados por la capital española.

La medida tendrá un costo para el Estado: mantener a un agente de la Policía Federal como custodia en Madrid tiene un valor aproximado de \$18.000 dólares por mes, indicó una fuente oficial a LA NACION. La custodia para Fernándezy su expareja está vigente desde que el expresidente anunció que se mudaría a esta ciudad en pasado diciembre y se mantendrá, ahora por duplicado, para Yañez. El Estado deberá hacerse cargo del hospedaje, alimentación y cualquier tipo de gastos que tengan los policías durante su estadía en esta ciudad.

Cuando Alberto Fernández hizo público a través de la red social X que viajaría a España, el Ministerio de Seguridad inició gestiones con sus pares del gobierno español para firmar un convenio que permitiera un cuidado mutuo de sus fuerzas de seguridad para funcionarios que vivieran en estos países. Así, la Policía Nacional de España podría darles cuidado a Fernández y Yanez con un presupuesto mínimo para el Estado. Pero el convenio no llegó a firmarse. En el medio, la relación entre los presidentes Javier Milei y Pedro Sánchez se quebró hasta ocasionar una inédita crisis diplomática que persiste hasta la actualidad.

### Beneficio

Yañez tienen derecho a recibir una custodia vitalicia tanto en la Argentina como en el exterior, algo que en su momento también despertó polémica. Días antes de dejar la Casa Rosada, el exmandatario modificó por decreto la normativa vigente para que esa custodia se hiciera extensiva fuera de la Argentina sin límites o condiciones específicas para presidentes, vicepresidentes

y sus familiares. Además, le quitó las facultades de la custodía al Ministerio de Seguridad y, en cambio, designó para esa responsabilidad a la Casa Militar.

Pero el Gobierno revocó días después el decreto firmado por Fernández. "¡Se terminan los privilegios de la clase política! Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos", escribió la ministra Patricia Bullrich en su perfil de X. De todas maneras, Fernándezy Yañez hicieron uso de su beneficio desde que se mudaron

a Madrid, hace nueve meses.

Pero la custodia no pudo evitar algunos escándalos públicos de la pareja. Como cuando decidieron pasar la cena de Año Nuevo en el restaurante Dani, en el Hotel Four Seasons, cuyo menú tenía un costo inicial de 600 euros por persona. "Comé las uvas", le dijo Fernández, la típica costumbre española para recibir el nuevo año, en un video que publicó LA NACION.

Yañez se había disfrazado con un antifaz negro y su hijo Francisco con una vincha de cotillón. Fernández, en cambio, estaba serio y atento a los mensajes que recibía en su celular. El video se hizo viral en minutos y puso los primeros interrogantes sobre cómo financiaba el expresidente su vida en Madrid.

Los interrogantes volvieron a aparecer cuando Fernández fue fotografiado en una estación de servicio de las afueras de Madrid mientras cargaba combustible en una camioneta Mercedes Benz; según averiguó LA NACION, era parte de un servicio de alquiler de vehículos a largo plazo. El presupuesto de esas camionetas de alta gama tiene un costo mensual aproximado de unos 1000 euros.

Yañez se había mudado a España incluso antes que Fernández. Dijo que venía a Madrid con propuestas laborales, y hasta se especuló que podía volver a alguna actividad relacionada con el periodismo audiovisual, su profesión, pero nunca se supo si efectivamente consiguió trabajo. Fernández, por su parte, dijo que sería profesor de la Universidad Camilo José Cela. Por su estrecha relación con el presidente Sánchez, Milei dijo que era asesor del socialismo español, pero el propio Sánchez rechazó esa posibilidad.

Se instalaron a fines de 2024 en un departamento cerca de la sede general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el barrio de Argüelles, según pudo reconstruir este medio. Pero tras el regreso de Fernández a Buenos Aires Yañez habría dejado esa vivienda para mudarse a otro departamento en el centro de Madrid junto a su hijo. El escándalo de la pareja pasa, por ahora, prácticamente desapercibido en los principales medios de comunicación españoles. •

### El escándalo de los chats | EL PERONISMO, EN CRISIS

### Cristina buscó despegarse de Fernández con duras críticas por la denuncia

Arremetió contra su excompañero de fórmula; "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana", dijo sobre las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Con críticas y dispuesta a desmarcarse del escándalo, Cristina Kirchner rompió ayer el silencio sobre la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, quien por su decisión integró en 2019 la fórmula que los postuló a él a la presidencia y a ella como vice.

La exvicepresidenta usó su cuenta de X para expresarse por primera vez sobre el caso de violencia de género que involucra a su excompañero de fórmula. "Alberto Fernández no fue un buen presidente", aseguró Cristina Kirchner en el tramo inicial. Sin embargo, aprovechó para cuestionar también a la oposición peronista: "Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa, solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología".

En tanto, más allá del debate político, ahondó directamente sobre el expediente de violencia de género que lo involucra a Fernández, luego de que se hicieran públicas las fotos de la ex primera dama Fabiola Yañez con moretones en un ojo y en un brazo, como también videos del entonces mandatario en la Casa Rosada con la panelista Tamara Pettinato.

"Las imágenes que vimos transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA [SIC]", escribió, con mayúsculas.

"Las fotos de la señora Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza", sostuvo la expresidenta en su publicación, realizada a las 13.09 en la red social X.

Asimismo, Cristina Kirchner —que tuvo una relación tirante con Fernández en la Casa Rosada— marcó que "la misoginia, el machismo y la hipocresía" como "pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer" no tienen "bandera partidaria". Remarcó que también "atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos".

En el tramo final de su mensaje, hizo un paralelismo con el atentado en su contra, cuando Fernando Sabag Montiel la quiso asesinar

frente a su casa de Recoleta y el disparo no salió.

"En lo personal, y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física como fue el intento de asesinato del 1º de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: "Toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal", concluyó, en alusión a dichos del Papa.

Por el episodio del atentado a Cristina Kirchner está en curso un juicio oral y público que tiene como acusados a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, que se dedicaban a la venta de algodones de azúcar y son los que están señalados como autores del intento de asesinato.

Para este juicio fueron aceptados, en total, 277 testigos y se estima que todo el proceso puede demorar un año. La expresidenta pretende que se abra una nueva investigación que se focalice en detectar a "los autores intelectuales que idearon y financiaron el atentado", como reclamó hace dos semanas, en otra intervención por redes sociales al al compartir una publicación de "La Liga de la Justicia Social", una cuenta de Instagram que agrupa a influencers peronistas y kirchneristas.

### El primer mensaje

Antes de Cristina Kirchner, se había expresado la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que estuvo al lado de la expresidenta los últimos días en un viaje por México, convocada para una disertación.

Mendoza dijo que Fernández ejerció "violencia política" contra Cristina Kirchner. Y añadió: "Cristina quizás no lo va a reconocer, porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima; pero yo sí. Mi generación, y con la formación que tenemos, sí sabe que se ejerció violencia".

Asimismo, la dirigente camporista –en un preludio de las expresiones de su jefa política – comentó
que Fernández usaba a sus "operadores mediáticos" para decir que
su entonces número dos "estaba
loca, era bipolar, no lo dejaba gobernar", y además marcó que la
culpaba de "su inoperancia, de su
irresponsabilidad y de su falta de
compromiso".

Pocoantes La Cámpora y a había tomado distancia con un comunicado. •



Ricardo Quintela y Axel Kicillof, ayer, en La Rioja

DIEGO NASELLO

### Kicillof dijo estar "en shock" y ya trabaja para renovar el PJ

Se refirió por primera vez al caso de violencia de género que involucra al expresidente; fue a La Rioja para respaldar a Quintela

#### María José Lucesole CORRESPONSALÍA LA PLATA

LA PLATA.—El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajó ayer a La Rioja para participar del acto de jura de la nueva Constitución de la provincia norteña y fortalecer la alianza opositora con su par Ricardo Quintela, en busca de un doble objetivo: activar la renovación dentro del PJ nacional y construir una alternativa opositora de cara al recambio presidencial de 2027.

En la capital riojana hubo un encuentro a solas entre los dos mandatarios, pero también viajaron diputados, senadores y unos 300 intendentes de la Federación Argentina de Municipios, liderados por Fernando Espinoza. La FAM pretendió llevar respaldo del peronismo del Gran Buenos Aires a los intentos de Quintela de suceder a Alberto Fernández en la presidencia del PJ nacional.

Pero Kicillof evitó la foto a solas con Espinoza –denunciado por abuso sexual– en medio del escándalo por las fotos de los supuestos golpesa Fabiola Yañez por parte de Alberto Fernández. Pero no pudo evitar que el intendente matancero se le uniera en el saludo a la dirigencia local.

Los dos gobernadores tuvieron oportunidad de analizar en privado el escándalo del expresidente Fernández y los movimientos en busca de la renovación de la jefatura del Partido Justicialista, donde actualmente Fernández tiene licencia como titular del partido. Luego participaron de un acto público donde profundizaron sus críticas al actual presidente, Javier Milei.

Quintela aspira a conducir el partido y y a mostró su voluntad de liderar esa conducción al participar, el 1º de julio pasado, en el homenaje al presidente Juan Domingo Perón en la quinta 17 de Octubre de San Vicente. "Tenemos que levantar bien alto el legado como peronistas", dijo Quintela, en una referencia expresa a su intención de liderar el partido a nivel nacional.

Loescuchaban Kicillof, los intendentes y un grupo de diputados nacionales. El gobernador bonaerense hizo un guiño al riojano: "Amigo, compañero, ejemplo para el peronismo—dijo Kicillof en referencia a Quintela—. Cuando hay un gobierno nacional que deserta, las provincias se unen, se acompañan. La provincia de Buenos Aires se siente parte del interior de la Argentina".

### Sin comunicado

No hubo un pronunciamiento conjunto sobre la denuncia sobre violencia de género que pesa sobre Alberto Fernández. Ayer, antes de viajar y en declaraciones radiales, Kicillof se refirió a la denuncia por violencia de género contra el expresidente: "Por supuesto que todos estamos muy shockeados por esta situación. Esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es gravísima la denuncia. Estamos todos en shock"

todos en shock".

Hasta ayer el gobernador bonaerense no se había referido al tema desde que el fin de semana se conoció que había fotos, videos y capturas de pantalla en los que Yañez acusaba a Fernández de haberla maltratado cuando ejercía la presidencia.

del PJ
bre producto de la PJ
control del PJ
con

Quintela, en tanto, comenzó ayer a recibir señales y apoyos a su intento de presidir el Partido Justicialista desde noviembre, cuando deben definirse autoridades. Kicillof devolvió este viernes el gesto que hizo Quintela a la quinta de San Vicente, el 1º de julio pasado, con la excusa de participar de la presentación de la nueva Constitución, que modificó 20 artículos

del texto original y agregó otros 30.

Kicillof participó también de la firma de convenios de cooperación recíproca entre las dos provincias. A largo plazo, los dos mandatarios trabajan con la mira en la agenda de 2027. Kicillof quiere ser la alternativa presidencial y no lo oculta. En este camino tiene que construir una base de apoyo al interior del país, y del peronismo.

Quintela, por ahora, busca conducir ese espacio político. También se analizan reformas constitucionales en Tucumán, Tierra del Fuego, Catamarca, San Luis y Santa Fe. Incluso Kicillof anunció el año pasado que pretendía una reforma en la Constitución de Buenos Aires: pero no avanza porque no tiene quorum propio en la Legislatura.

Kicillof afianza en tanto su gira por el interior del país: este año visitó varias provincias de distinto signo político: por caso Chubut, Santa Fe y La Pampa. Ahora sumó La Rioja, donde Quintela mantiene un similar gradode enfrentamiento con las políticas de la administración de Milei.

Los movimientos de Quintela tienen como objetivo el ordenamiento del PJ no solo hacia el 17 de noviembre próximo, fecha pautada para una eventual interna partidaria si Cristina Kirchner decidiera participar o La Cámpora propusiera otro candidato, sino pensando en las elecciones legislativas del año 2025.

Entre las virtudes que puede mostrar el riojano hacia el interior de la diáspora peronista se encuentra el hecho de haber sido el primer gobernador en ir a la Corte Suprema a reclamar contra el DNU 70/23, bajo el patrocinio de Raúl Zaffaroni, una petición que fue rechazada in limine. Además, fue el gobernador que pudo frenar en la Justicia los aumentos de las tarifas de algunos servicios. •

### LA NACION





CAPÍTULO 6

El reto de crear soluciones rápidas e innovadoras





Andrea Folgueiras

CTIO de Telefónica Hispanoamérica



Diego Schwartzman

Tenista



**Enrique** Carrier

Director de Carrier y Asociados



Roberto Cruz

Socio de PwC Argentina. Responsable de la práctica de Innovación Digital



María Victoria Minassian

Directora de Desarrollo de Producto en Naranja X



Christian Fuciños

Socio de Deloitte a cargo del área de Impuestos Internacionales



Delfina Irazusta

Directora Ejecutiva de la Red de Innovación Local



Maryleana Méndez

Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET)



Martín Mazza

Gerente Regional de Latinoamérica de Tools for Humanity



Fernando Dionisi

VP de Business Development para Fiserv Latinoamérica Sur



Gisella Furiati

Directora General Adjunta de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Alejandro Formento

Director de Banco Provincia



Leticia Sofía Vázquez

Presidenta de la Cámara Infraestructura Digital Argentina (IDA)



Marcelo Tulissi

Presidente de Cámara Argentina de Operadores TIC PYMES (CACPY)



Enrique Alonso

Gerente de FECOSUR Ltda.

Encontrá la cobertura de la jornada en nuestras plataformas



### SUPLEMENTO ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Domingo 18 de agosto



### **VOLVÉ A VERLO EN LN+**

PARTE 1: Domingo 1 de septiembre a las 13 h
PARTE 2: Domingo 8 de septiembre a las 13 h



MÁS INFO EN revoluciondigital.lanacion.com.ar





















### El escándalo de los chats | EL IMPACTO SOCIAL

### Una denuncia que agrava el descreimiento en el sistema político

Según los expertos consultados por LA NACION, la acusación genera un desgaste de la investidura presidencial como institución; subrayaron, además, la importancia de las políticas contra la violencia de género



Fabiola Yañez y Alberto Fernández caminan por Puerto Madero

SILVANA COLOMBO/ARCHIVO

#### Alejandro Horvat LA NACION

Las fotos de Fabiola Yañez en las que aparece con evidentes secuelas de golpes en el rostro y en el cuerpo, que, según denunció la ex primera dama, fueron propinados por el entonces presidente Alberto Fernández, generaron un profundo impacto social, que se tradujo en mensajes de indignación en las redes .

Según los especialistas consultados por la nacion, esta acusación por un hecho severo de violencia de género en el marco de la intimidad del poder en la Argentina provoca un fuerte desgaste de la investidura presidencial como institución y genera un mayor sentimiento de descreimiento en el sistema político como promotor de ideas y de

causas relevantes para la sociedad.

Los expertos también remarcaron que en sistemas partidarios o espacios de poder las situaciones de violencia con frecuencia terminan ocultándose en detrimento de los derechos de la víctima. A su vez, destacaron la importancia de sostener y reforzar las políticas de género para prevenir o abordar casos similares.

"Cualquier persona puede sufrir violencia, incluso la mujer de un presidente. La ex primera dama no pudo denunciar hasta ahora, es muy importante que eso nos haga pensar en la relevancia de mantener y reforzar las políticas de género", señaló Gabriela Perrotta. coordinadora de la Consejería de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Perrotta analizó que, sin lugar a dudas, el caso generó un shock en la sociedad porque este tipo de violencia presuntamente se ejerció desde la investidura presidencial. A partir de ese argumento, de acuerdo con el razonamiento de la especialista, se busca atentar contra el diseño y la ejecución de políticas de género. "Algo preocupante es que se intente invalidarlas porque Fernández era el presidente. Hay que sancionarlo a él como persona, pero no a las ideas y políticas destinadas a la protección de las mujeres. Por ejemplo, este caso hizo que muchas otras mujeres llamaran al 147. Seguramente, Fernández tomó consignas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres por conveniencia política, pero eso no invalida las políticas en sí mismas".

#### Protección

La politóloga y escritora María Florencia Freijo argumentó que tablemente, en todos los ámbitos, es frecuente que lo partidario o ya sean estatales o privados. los sistemas de poder contengan episodios violentos que no salen a la luz para proteger esas estructuras. "Hay una doble vara en el tratamiento de estos casos cuando suceden dentro de espacios de poder. Es interesante analizar las tensiones que se generan en el poder cuando surgen contradicciones con la masculinidad enquistada en muchos sectores", indicó la autora de Decididas. Amor, sexo y dinero (Planeta).

A su vez, la politóloga consideró que es necesaria una autocrítica por parte de la política en general, y del peronismo en particular, por el daño a la legitimidad presidencial y partidaria que esta acusación de violencia genera frente a los ojos de la ciudadanía.

En consonancia con Freijo, Mir-

ta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), planteó: "Por supuesto que la degradación de estas figuras afecta a la institucionalidad, porque entonces, si no podemos confiar en quien nos representa, ¿quién nos representa?".

La autora de Xenofobias, terror y violencia. Erótica de la crueldad subrayó que la degradación de la figura paterna, del padre simbólico que podía ser un presidente, provoca que la sociedad ingrese en un cierto caos.

La psicoanalista lo puso en estas palabras: "Por un lado, puede ser un hecho que de alguna manera avala la violencia en la sociedad. Aunque, por otro lado, es importante observar la reacción de la sociedad. Hubo una respuesta muy fuerte que también colabora con la visibilización y condena de estos hechos".

En tanto, Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y profesor a cargo de la materia Psicología Política, sostuvo que el impacto social de la noticia es mayúsculo.

De hecho, el especialista argumentó que si bien hoy el peso de este caso se carga, en términos políticos, en especial sobre el gobierno anterior, la violencia contra los derechos de las mujeres es transversal a todos los colores políticos y se da, lamen-

"Creo que esto genera un impacto mayúsculo en la sociedad, y en especial el rechazo recae sobre un sector político en particular. Dentro de los partidos y los grupos se defienden ideas y cuando se generan contradicciones de estas características luego surgen crisis importantes dentro de esos grupos. Aunque, por supuesto, la misoginia no tiene color político", subrayó Biglieri.

A su vez, el académico consideró que es importante que la división política que existe en la Argentina no desvíe el foco de la cuestión, que es la lucha contra la violencia de género. El referente de la UBA expuso que la defensa de Yañez por parte de mujeres que ocupan, o no, cargos de relevancia es un hecho potente comomensaje para otras mujeres que sufren violencia de género. •

### Vinculan a un diputado con una causa de pornografía infantil

Se trata de Germán Kiczka, legislador provincial en Misiones del partido Activar, que lidera el hijo de Puerta; evalúa renunciar

### Martín Boerr

PARA LA NACION

POSADAS.-Los circulos políticos en Misiones están conmocionados por el allanamiento al domicilio del diputado provincial Germán Kiczka con motivo de una causa judicial en la que se investiga el presunto tráfico de pornografía infantil.

Si bien Kiczka no está imputado, su situación se complica y se especula con su renuncia a su banca de diputado provincial por Activar y, por ende, a sus fueros de legislador. En un comunicado emitido ayer, el partido Activar, controlado por Pedro Puerta, le pidió a Kiczka que "renuncie a su banca de diputado". Llamó la atención porque Puerta y Kizcka hasta hace cuatro dias eran una dupla inseparable y se los veia juntos y sonrientes en cuanta actividad política organizaban.

El martes pasado, alrededor de las 7, personal de la Dirección de Cibercrimen y la SAIC (Secretaría de Asistencia a Investigaciones Complejas) junto al juez de instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Farías, se presentaron en el domicilio de

este diputado, en esa localidad, distante a 80 kilómetros de Posadas.

En ese allanamiento se hizo una revisión rápida y preliminar en una notebook Lenovo y se encontró material que confirmaría la línea de investigación. La computadora se incautó junto a dos celulares, todo propiedad de Kiczka. El juez no detuvo al diputado provincial, que goza de fueros por su cargo.

El próximo jueves se fijó como fecha para una apertura y revisión de esos equipos electrónicos en presencia del abogado de Kiczka, quien aún no ha designado representante legal.

En un comunicado, el diputado admitió que allanaron su casa, pero como parte de "una causa que es de público conocimiento que involucra a familiares míos".

"Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación", indicó. "Seguiré colaborando y trabajando en la pronta resolución", señaló Kiczka, que también agregó que "confía ple-

namente en las instituciones y cree en la independencia de la Justicia".

En el marco de una causa que inició la fiscal porteña Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, como parte de una denuncia impulsada por una ONG de lucha contra el abuso infantil, el domicilio del padre de Kiczka, donde vive un hermano, fue allanado. Allí se secuestró material con pornografía infantil. En aquel entonces, la causa de Dupuy ordenó allanamientos en otras siete provincias. Luego la Justicia porteña exhortó a la misionera a que siguiera investigando esa parte de la causa.

¿Es delito la tenencia de pornografía infantil? Fuentes de la Justicia misionera consultadas por LA NACION señalaron que "la mera tenencia de pornografía infantil, por repudiable que pueda resultar. no es un delito. En cambio, si el material produce, comercia, exhibe o hace circular de alguna manera, sí, está penado".

Según las investigaciones preliminares que venía realizando la Justicia provincial, en el marco de esta causa, lo que avala la presunción de un delito es el volumen del material y la existencia de un programa P2P instalado en el material que se incautó en marzo pasado.

La Justicia porteña puso todo ese material a disposición de la misionera cuando la exhortó a seguir investigando esa ramificación de la causa.

Es decir, en el caso del material allanado, se habría encontrado un gran volumen de datos y la instalación de un programa, lo cual puede dar una presunción de tráfico de pornografía infantil, siempre de acuerdo con las investigaciones

Kiczka ingresó a la Legislatura en diciembre de 2021, su jefe y referente político es Pedro Puerta, el hijo del exgobernador y presidente a finales de 2001, quien se hizo cargo del país en las 48 horas posteriores a la renuncia de Fernando de la Rúa, por ser el tercero en la línea de sucesión presidencial.

Puerta y Kiczka, junto a la diputada nacional Florencia Klipauka, se separaron de Juntos por el Cambio y con su partido Activar buscan

ser la referencia libertaria en Misiones, un espacio que se disputan otros partidos, incluyendo sectores de la Renovación, el oficialismo que gobierna la provincia hace casi 25 años.

En tanto, en la Legislatura misionera ingresó un oficio del juez Farías, notificando el allanamiento a uno de los 40 diputados que componen el cuerpo.

Ahora las autoridades trasladarán el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que deberá formar una comisión, pedirle al juez que remita todo lo actuado y analizar si se procede a avanzar con el pedido de destitución del diputado. De tratarse en el recinto, debería ser aprobado por dos tercios del cuerpo. Sin embargo, se especula con que no será necesario y será el propio Kiczka el que dará un paso al costado. Incluso el legislador de Apóstoles le ofreció al juez Farías renunciar, si el magistrado se lo pedía, para allanar la investigación.

En el comunicado de Activar, el partido de Pedro Puerta, se evitó cualquier alusión a esta causa. •







Con la compra online





Con la compra online Todos los días



bebesit

Con la compra online Todos los días





Con la compra en sucursales Todos los días



Con la compra en sucursales Todos los días FAUNA BSAS

Con la compra online y en sucursales Todos los días



Con la compra online y en sucursales Todos los días





Con la compra en sucursales Todos los días BRØER

Acumulable, con la compra online Todos los días





Con la compra online y en sucursales Todos los días



ENCONTRÁ TUS **CÓDIGOS DE DESCUENTO** EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR



Activá tu mundo

BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 26 DE JULIO DEL 2024 HASTA EL 11 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. PARA OBTENER EL BENEFICIO EN COMPRAS ONLINE SE DEBERÁ DESCARGAR EL CÓDIGO DENTRO DEL SITIO DE CLUB LA NACION. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.CLUB.LANACION.COM.AR. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. ASIMISMO. LOS BENEFICIOS QUE SE DETALLAN ESTÁN VIGENTES A LA FECHA PUDIENDO ESTAR SUJETOS A FUTURAS MODIFICACIONES. LA TARJETA CLUB LA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITÁ 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUSCRIPCION Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

### Todos los condenados del kirchnerismo

JUSTICIA. De Cristina a Guillermo Moreno, una por una las figuras que recibieron penas por diferentes delitos



#### Cristina Kirchner

EXPRESIDENTA

La expresidenta fue condenada por administración fraudulenta en diciembre de 2022 a seis años de prisión por favorecer "sistemáticamente" al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Casación revisa su condena.



Felisa Micelli

EXMINISTRA DE ECONOMÍA

Fue la primera funcionaria kirchnerista con condena firme. En 2007, una requisa policial encontró una bolsa con dinero (más de 30.000 dólares y 100.000 pesos) en el baño de su despacho. En 2015, tres años después del fallo que la encontró culpable, la Corte confirmó la pena de tres años en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

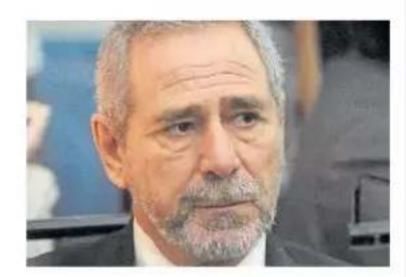

Ricardo Jaime

EXSECRETARIO DE TRANSPORTE

Fue condenado a 8 años por enriquecimiento ilícito, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal en 2005. También fue condenado luego por la tragedia de Once a 6 años de prisión y tiene una condena por dádivas, a dos años en suspenso, y otra condena por ocultamiento de pruebas. Está libre en Córdoba.



Juan Pablo Schiavi

EXSECRETARIO DE TRANSPORTE

Fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once. En 2020, la Corte ratificó su condena por administración fraudulenta y estrago culposo. Recuperó su libertad-condicional-tras cumplir las dos terceras partes de su condena en la cárcel en noviembre de 2021.



Lázaro Báez

DUEÑO DE AUSTRAL CONSTRUCCIONES

El empresario patagónico fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa de la ruta del Dinero K. a 6 años de prisión por fraude en la causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, y a 3 años y seis meses por la retención de aportes de sus empleados de Austral Construcciones. Está en prisión domiciliaria en Santa Cruz.



Luis D'Elía

LÍDER DE MILES

El dirigente piquetero fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años a ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría de La Boca en 2004. En 2020, la Corte Suprema dejó firme el fallo, en 2021 le fue concedida la libertad condicional y en noviembre de 2022 cumplió con su condena.



Milagro Sala

LÍDER DE LA TÚPAC AMARU

En 2022, la Corte Suprema confirmó, por unanimidad, la condena de 13 años de prisión que tiene la dirigente piquetera y líder de la Túpac Amaru por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión. Fue condenada a tres años de prisión en suspenso por un escrache contra el radical Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy.



Romina Picolotti

EXSECRETARIA DE AMBIENTE

En septiembre de 2021 la Justicia encontró culpable a la exsecretaria de Ambiente kirchnerista del delito de fraude en perjuicio de la administración pública por haber pagado con fondos del Estado gastos personales. El Tribunal Oral Federal N° 6 la condenó a tres años en suspenso y la inhabilitó para ejercer cargos públicos de por vida.



Amado Boudou

EXVICEPRESIDENTE

El exvicepresidente de la Nación Amado Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión, por haberse quedado con el 75 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda. La Corte confirmó la condena en 2020. Boudou estuvo preso, cumplió su condena y está en libertad.

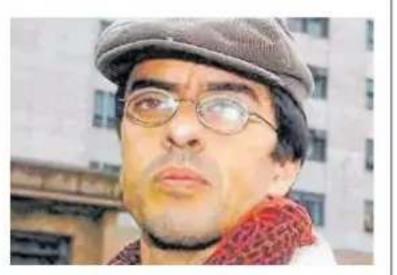

Fernando Esteche

LÍDER DE QUEBRACHO

Pue condenado a 3 años y ocho meses de prisión por el TOF N°8; en 2010, a tres años y ocho meses por el TOF Nº 3 por daño e incendio con peligro común. En 2014, el TOF Nº 5 lo sentenció a otros tres años por intimidación pública agravada por el uso de explosivo. Tuvo una pena unificada de cuatro años y seis meses de prisión.



Ricardo Echegaray

EXTITULAR DE LA AFIP

Para la Justicia, fue el soporte estatal que tuvo el plan de pagos otorgado a la empresa Oil Combustibles, cuyos dueños son Cristóbal López y Fabián de Sousa. Fue condenado a 4 años y ocho meses de prisión en marzo de 2022. La Justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray el Grupo Indalo expandió sus negocios.



Sergio Urribarri

GOBERNADOR ENTRE RÍOS

El exgobernador de Entre Ríos (2007-2015) fue hallado culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado mientras todavía era embajador argentino en Israel y Chipre, en abril de 2022. A Urribarri la Justicia entrerriana lo condenó a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua.



José López

EXSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN

En junio de 2023 la Corte Suprema dejó firme la pena unificada de siete años y medio contra el exfuncionario, célebre por haber tirado bolsos con millones de dólares en un convento. También fue condenado en diciembre de 2022 a 6 años de prisión por fraude en la causa Vialidad. Se encuentra en libertad condicional desde noviembre de 2021.



Julio De Vido

EXMINISTRO DE PLANIFICACIÓN

Está condenado a 5 años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once, uno de las mayores siniestros ferroviarios del país. La Corte Suprema mandó a revisar el monto de la condena para reducirlo. Asimismo está condenado a 4 años de prisión por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Fue absuelto en la causa Vialidad.



José Alperovich

EXGOBERNADOR DE TUCUMÁN

Sobre él pesa una condena por violación sexual. Fue detenido en junio luego de que le fuera leída la sentencia del juez Ramos Padilla: 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, dos en grado de tentativa. La víctima era la hija de un primo. Podrá recurrir, ir a la Corte, y el año próximo, tras cumplir 70, pedir cumplir la pena en su casa.



Guillermo Moreno

EXSECRETARIO DE COMERCIO

En su tercera condena, fue encontrado culpable de manipular los datos del Indec entre 2006 y 2007. Fue condenado a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ya tiene otra condena a 2 años y 8 meses y otra a dos años en suspenso. Eventualmente, podrían unificarse.

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024

u apellido es sinónimo de los años 90, pero Federico Sharif Menem nació en 2002, cuando el régimen de la convertibilidad se había agotadoy el menemismo ya no sonaba tanto a Miami ni a pizza con champagne, sino más bien a estallido social, desempleo y escándalos de corrupción. El último de los Menem creció a la par de la popularidad de Cristina y Néstor Kirchner, que inicialmente denostaron la presidencia del patriarca de Anillaco y la utilizaron como contracara de su propio relato. Pero nada dura demasiado en la Argentina pendular y el joven dirigente hoy está lejos de padecer su apellido en las filas libertarias, desde donde se reivindican las políticas neoliberales del pasado. Desde diciembre cuida las espaldas de su "tío" Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

A lo largo de sus 22 años, fueron muchas las veces que Sharif tuvo que defender y rendir cuentas por un período de la Argentina que no vivió. Para hacerles frente a los cuestionamientos, estudió al detalle las presidencias de Carlos Menem, el hijo del primo de su abuelo, Mohamed. "Ser Menem es estar y no estar en política", resume uno de los tantos miembros de esta familia, cuyo primer referente en el país—Saúl—llegó desde Siria a principios del siglo XX.

Esta dualidad, ser y no ser, marcó la vida del joven Menem, a quien su madre quiso llamar Federico y su padre, Sharif. Fue anotado con ambos nombres, aunque rápidamente predominó la denominación de origen árabe, que significa "noble". "Nadie me dice Federico", admite a LA NACION.

Su existencia pareciera estar dominada por la pulseada que inició con su nombre y que está vinculada a su apellido: Sharif Menem estudia la hipertécnica carrera de actuario, pero lo apasiona la política; asiste a clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que combina con su trabajo en la Cámara de Diputados; nació y creció en el barrio porteño de Almagro, aunque viaja como militante a La Rioja, antiguo bastión indiscutible del menemismo; cultiva un bajo perfil, pero está en el ojo de la opinión pública.

En 2020, Sharif terminó el secundario en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE). Pocos meses después, y con su carrera universitaria en marcha, tuvo que tomar una decisión. Martín Menem, a quien él se refiere como "tío" a pesar de que su vínculo es lejano, era candidato a legislador provincial por La Rioja y él lo llamó para felicitarlo. "Qué 'te felicito', vení mañana", le respondió el actual titular de la Cámara baja. Sharif no desobedeció.

### Recorrida

Los más de 40 grados que dominaban el suelo riojano en pleno octubre no fueron un obstáculo para Sharif y Martin Menem, quienes a fuerza de caminata y sonrisa recorrieron cada rincón de la provincia que supo ser un emblema de su apellido. Había que instalar al candidato y hacerlo conocido. Un reto nada despreciable en un territorio donde, desde el ocaso del menemismo, el peronismo kirchnerista se hizo cada vez más fuerte. Ricardo Quintela, el actual gobernador, es el exponente de esta gesta.

Sharif y Martín Menem se repartían en iguales cantidades las boletas que, de un lado y otro de la calle, cada uno dejaba debajo de las puertas de los hogares. Cuando divisaban un comercio, se agrupaban para conversar con el dueño y la clientela. Repitieron este esquema durante el mes y medio que duró la campaña. Junto a ellos había Con 22 años, milita en las filas libertarias, donde se reivindica una era, la menemista, que no vivió; mientras se encarga de los recortes en Diputados, mira a La Rioja; pasado y futuro del clan

### Sharif Menem. A la sombra de su "tío" y con el mismo territorio para reconquistar

Texto Delfina Celichini



Sharif Menem en la Cámara de Diputados, donde es funcionario

ARCHIVO

un tercer Menem, Eduardo o Lule, verdadero tío de Sharif, el hermano de su padre.

"No fue fácil: eran pocos y había mucha hostilidad", confió a este medio un colaborador que sigue siendo parte del reducido grupo que orbita a los Menem. Sharif se convirtió, desde ese momento, en el guardián de las espaldas de Martín, rol que hoy tiene en la Cámara baja.

Para ese momento, Javier Milei era un economista mediático que aspiraba a ocupar una banca como diputado en el Congreso nacional. "El de la peluca", repetían los Menem para hacer referencia a su líder político cuando recorrían los rincones de La Rioja, la casa matriz del libertarianismo mileista. Esa descripción era suficiente para que la gente entendiera de quién se trataba. "Lo conocían", se sorprende hasta el día de hoy Sharif al recordar ese momento.

Martín Menem finalmente asumió como legislador provincial y Milei hizo lo propio en el parlamento nacional. Dos años des-

#### VISITA A REPRESORES

La Justicia abrió un expediente para investigar la polémica visita de seis diputados nacionales libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Lo hizo el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, tras una presentación de la diputada Lourdes Arrieta, una de las integrantes de la comitiva que visitó al genocida Alfredo Astiz, entre otros. La legisladora, que dijo que fue "engañada" a Ezeiza, denunció que recibió amenazas. Pidió que se indaguen los detalles de la visita al penal y quiénes fueron los impulsores del encuentro con los represores.

pués, ambos se prepararon para un nuevo desafío: Martín fue por la gobernación de La Rioja y su jefe político disputó la presidencia.

El avance del economista libertario hacia la Casa Rosada no bastó para que Martín Menem se hiciera con el Ejecutivo provincial, pero sí le bastó para que en octubre de 2021 consiguiera una banca en la Cámara de Diputados. Su cercanía con el Presidente y su "mesa chica", fundamentalmente su hermana Karina Milei, fue suficiente para que terminara al frente de la presidencia de la Cámara. Sharif lo acompañó durante todo este proceso y hoy cumple un rol fundamental junto a su "tío". No solo es su mano derecha sino que, además, ejerce como director general de la Secretaría Privada del titular de Diputados, "Mi tarea es que no le lleguen los problemas a Martín", confía el joven Menem a LA NACION.

A principios de año, la designación de Sharif Menem fue duramente cuestionada por la opinión pública, a la que calificaron como

un acto de nepotismo. "Trabaja conmigo hace unos tres años. Es la persona en la que más confío de todas las que tengo a la vuelta", retrucó el presidente de la Cámara, que defendió a Sharif y se negó a removerlo de su lugar.

"Es un trabajador incasable, trabaja 14 horas por día", repiten quienes conocen la dinámica del último de los Menem. Los legisladores del oficialismo y la oposición lo respetan. A pesar de que es el funcionario que se encarga de llevar adelante en la Cámara baja el ajuste impuesto por la administración Milei en todos los estamentos del Estado—una tarea poco simpática entre los diputados—, le tienen estima. "Es una persona muy reservada", señala una referente de los dialoguistas.

Pese al abrupto cambio de ropaje que lo llevó a desempeñar un rol institucional, Sharif no dejó la facultad. Hace equilibrio entre su trabajo en Diputados y sus estudios para convertirse en actuario. Trabaja de día y estudia de noche, o al revés, según la jornada.

Logró combinar la ciencia estadística que estudia con su labor política: recortó la pauta publicitaria de la Cámara (que en 2023 había rondado los 1700 millones de pesos), redujo un 20% la emisión de pasajes de avión y colectivos de los legisladores, impuso el presentismo para todos los empleados de la Cámara, cesanteó los contratos de alrededor de 400 personas y vendió 45 autos de la flota oficial. "Un ahorro aproximado de 25.000 millones de pesos anuales", precisa con orgullo.

#### Salpicado

Cuando la polémica por el "Astizgate" escaló, salpicó al protegido de Martín Menem. Seis diputados libertarios visitaron a represores condenados por desapariciones y torturas, y para ello se trasladaron al penal de Ezeiza en una de las combis que forman parte de la flota oficial de autos. El hecho dejó desmarcado a Sharif, encargado de la autorización de uso de los vehículos de la Cámara baja.

Sin justificar el accionar de la media docena de diputados que pidieron la combi, en el despacho de la presidencia del cuerpo salieron a desligar a Sharif de cualquier responsabilidad. Según explicaron a LA NACION, el sistema de solicitud de vehículos permite reservar un auto sin intervención de las autoridades siempre que sea para menos de cinco personas. Para una rápida gestión, el líder de la comitiva, el diputado entrerriano Beltrán Benedit, ingresó un número menor de asistentes y aclaró en los comentarios que la cantidad de pasajeros podía ser superior.

El escándalo dejó en evidencia la sinergia protectora entre Sharif y Martín Menem. La misma que existió entre sus abuelos, que se brindaron ayuda mutua cuando eran inmigrantes sirios recién llegados a la Argentina. Este vínculo se extiende por todas las ramificaciones del clan, que encontró en Milei la reivindicación del apellido y la posibilidad de aspirar a volver a dominar La Rioja.

Cerca de Sharif aseguran que el joven no tiene "ninguna aspiración política personal". Que sus objetivos están atados a los de Martín Menem, el candidato natural de La Libertad Avanza para gobernar la tierra de Carlos Saúl.

Por eso, el último Menem lleva siempre consigo un billete de 10.000 "Chachos", la cuasimoneda que Quintela emitió en La Rioja para sostener el gasto público en medio de la caída de los ingresos nacionales y provinciales. Afirma que le recuerdan sus prioridades. Quizás, también, sus aspiraciones y limitantes en estas tierras pendulares. Ser o no ser. •

### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

|           |          | (ANT: \$977,02) |
|-----------|----------|-----------------|
|           |          | (ANT:\$1311,10) |
| Mayorista | \$939,00 | (ANT: \$937,00) |

| Paralelo | \$1355,00 | ▼ (ANT: \$1375,00) |
|----------|-----------|--------------------|
| Turista  | \$1532,00 | ▲ (ANT: \$1528,80) |
| Euro     | \$1025,48 | ▲(ANT: \$1022,54)  |

\$170,44 A(ANT: \$167,65) Real

Reservas 27.392 A (ANT: 27.382) en millones de US\$

### Nuevo round: la pelea entre los bancos y Mercado Pago llega a trenes y colectivos

TARJETAS VS. CÓDIGOS QR. La implementación de medios de pago alternativos a la SUBE ya despertó el interés de los principales jugadores; el tipo de tecnología que se use será decisivo

#### Diego Cabot LA NACION

Primero, hay que reemplazar o adicionar 18.000 máquinas, una para cada colectivo de los que circulan por el área metropolitana. Después, compatibilizar todo el procedimiento, así las empresas se llevan el dinero que recaudan de sus pasajeros. Cuando esos mínimos requisitos estén listos, el boleto se podrá pagar con otro dispositivo electrónico y no solo con la tarjeta SUBE. Pero ese relato ideal tiene dos estaciones antes. La primera, quién pone el dinero para equipar semejante cantidad de unidades; la segunda, y fundamental, decidir qué tecnología se va a usar.

Acá es donde aparece la pelea que ya tiene varios episodios en los últimos años. Se dará un round más en la disputa entre el sistema financierotradicionaly las billeteras virtuales. En otras palabras, regresan al ring los bancos y Mercado Pago.

abril que el boleto de transporte metropolitano se iba a pagar con otros medios electrónicos que iban a convivir con la SUBE. Esta semana, varios meses después, salió la norma mediante la que se rompió el candado de exclusividad que hasta ahora tenía la tarjeta SUBE. Es decir, se cumplió el primer paso de muchos que aún falta resolver.

Quizá lo primero sea la tecnología que reemplazará, o se sumará, a la existente. Aparecen dos posturas claras: Mercado Pago habla de una solución con el QR (código de lectura), mientras que los bancos quieren la llamada contactless, es decir, se apoya la tarjeta y se debita el importe. Depende de cuál se use,



En rigor, el Gobierno anunció en El sistema SUBE ya no será el único posible para pagar el transporte público

pues es posible que aparezca el financista de las 18.000 máquinas.

En resumen, se permitirá la colocación de validadoras que permitan la interoperabilidad de otros medios depago. "Seentiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto. Se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros", dice la norma.

Por ahora, no mucho más. LA NACION habló con empresarios del transporte, funcionarios del área,

con Mercado Pago y con las entidades que agrupan a los bancos, además de consultar a Nación Servicios, la encargada de operar el sistema actual. No hay precisiones, salvo el interés de una tecnología u otra. Por ahora, todo enunciativo.

El meollo del asunto son los millones de pasajeros que utilizan el transporte público. De acuerdo con datos oficiales, existen 14 millones de tarjetas habilitadas, de las cuales 5,1 millones son de beneficiarios de la tarjeta social. Como es un sistema de tarjetas prepagas, cada pasajero que utiliza el sistema deja depositada una importante cantidad de dinero a tasa cero. Es decir, carga un de-

terminado monto y lo gasta de viaje en viaje. Para poner un parámetro de dinero: si cada uno tiene apenas 1000 pesos depositados en su tarjeta, pues ese pozo es de \$14.000 millones. Atasa cero. Maravilla financiera para cualquiera que pueda colocar ese dinero que le rindió cero al usuario, pero no a quien lo administró. Las lágrimas de Nación Servicios se deben secar con una sábana.

ARCHIVO

Sucede que ahora, si lo que viene ya no es un medio de prepago sino un sistema de débito de cuenta o de billetera, ese negocio se termina. Se reemplazaría por otro estrictamente financiero: que el usuario tenga plata disponible para poder pagar

el transporte público. Para ponerlo en números. Una de las entidades de los empresarios del sector (Aaeta) informó en su último Índice Bondi que se transaccionan 9 millones de boletos diarios. Siempre con los números realizados con los escenarios de mínima, (que cada uno pague un boleto mínimo) cada 24 horas por el sistema de pagos de los colectivos metropolitanos pasan \$3371 millones, si se toma en cuenta el valor que tendrá la tarifa a partir del lunes. Si la cuenta se hace por año, pues se habrán canalizado \$1,22 billones.

A esa pequeña fortuna se debe adicionar el tren, también utilizado por millones, y cuyos boletos son alcanzados por la medida que impulsa el Gobierno. Semejante zanahoria trajo tras de sí a los bancos, con sus tarjetas de débito o crédito, y Mercado Pago, el gigante de las transacciones online que pretende imponer su billetera. La pelea, entonces, es ver quién impone su tecnología.

Las entidades financieras pretenden que las próximas máquinas sean con la tecnología de pago mediante contacto. Ese sistema implica que el dinero provenga de una tarjeta de débito, detrás de la cual haya una cuenta bancaria. Es decir, negocio financiero tradicional. Claro que no todo el mundo está bancarizado en la Argentina. Este esquema necesita que la validación de la existencia de dinero se haga vía online. Y la conectividad en la zona metropolitana es másbien parecida alguiño de un auto que a una luz constante. Se prende y se apaga. "Es importante que la implementación del decreto sea lo más amplia posible, permitiendo la oferta de opciones de cobro a las empresas y de pagos a los usuarios. Los bancos disponen de los recursos tecnológicos avanzados y la infraestructura necesaria para ofrecer de manera inmediata servicios de pago eficientes y seguros para el transporte público. Los bancos están preparados", dijo, mediante un comunicado, Adeba, la asociación de bancos argentinos.

Mercado Pago, por el contrario, podría ser el proveedor de una solución basada en tecnología QR. "Los usuarios pueden pagar el transporte generando su propio QR, de manera sencilla, ágil, práctica e inclusiva, sin importar qué tipo de tecnología tenga su celular o si cuentan con una tarjeta de crédito, débito o prepaga. La tecnología basada en QR además ya es utilizada en distintas partes del mundo", sostuvo un vocero de la empresa. •

### Vuelve a subir el boleto de colectivo en Córdoba: \$970

TRANSPORTE. En el interior, el pasaje sigue costando casi el triple que en el AMBA; presión de los intendentes por los subsidios

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Luego de que el gobierno nacional anunciara que en septiembre dejará de subsidiar los boletos de colectivo en el area metropolitana de Buenos Aires (AM-BA), los usuarios de Córdoba ya pagan el pasaje, a partir de ayer, \$940, con un alza del 34%. En paralelo, en Rosario-donde ya cuesta eso- un estudio técnico determinó que debería estar en \$1423. El lunes subirá también en el AMBA, donde el mínimo con la SUBE pasará a \$370.

El secretario de Transporte, Fran-

co Mogetta, dijo en la Cámara de Diputados dejará de compensar a las líneas de colectivos que inician y finalizan su recorrido en la ciudad de Buenos Aires, que deberán cubrir el 100% del precio, al igual que la provincia de Buenos Aires. Los subsidios se mantendrían para los que cruzan esos distritos.

El funcionario hizo ese planteo después de que los intendentes de las principales ciudades del interior salieran al cruce después de que conocieran que la Nación aumentaría el subsidio al AMBA en unos \$20.000 millones por mes, con lo que el aporte total llegaría a \$72.000 millones.

Elinterior recibe cero pesos desde febrero, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió eliminar el Fondo de Compensación. Sin embargo, sostiene los giros al AM-BA. Por ese motivo, son las administraciones provinciales y municipales las que debieron aumentar los aportes que ya realizaban y, a la vez, seguir actualizando tarifas.

En un comunicado, la Municipalidad de Córdoba fundamentó la suba del boleto: "Con motivo de brindar sustentabilidad al sistema de transporteurbano de pasajeros, y debido a los incrementos en los costos necesarios para proporcionar una correcta

prestación del servicio, se actualiza la tarifa del boleto de colectivos urbanos". El alza había sido anticipada en medio del reclamo ante la Nación. Los \$940 equiparan el pasaje a otras ciudades de la región centro, como Rosario, Santa Fey Parana.

"En el interior, los municipios debemos sostener [el sistema] con fondos propios para que nuestros vecinos puedan llegar a sus trabajos, a estudiar, y a trasladarse en nuestras ciudades. El esfuerzo es múltiple: los vecinos pagan un boleto que tiende a \$1000, los municipios con fondos propios subsidian una parte muy importante para que

no se traslade el real costo del boleto, que ronda los \$ 1700", aseguraron los intendentes en el texto.

Desde el lunes, el boleto en el AM-BA subirá 37%; repercute tanto para los pasajeros con SUBE registrada comopara quienes no hicieron el trámite. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, Luciano Fusaro, advirtió que si la Nación les quita las compensaciones, el costo del pasaje podría alcanzar los \$1300. La cifra es todavía más baja que la que marca el estudio técnico de Rosario realizado de hacedos meses. "Sin subsidios no podemos trabajar", agregó el empresario. •

### Los datos que sigue el mercado | PRECIOS, DÓLAR Y RESERVAS

### El BCRA estimó que la inflación de julio fue la más baja en lo que va del año

El vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, mostró una presentación en Colombia que calcula un 3,7%

#### Francisco Jueguen LA NACION

La principal bandera del Gobierno seguiría intacta. El Banco Central (BCRA) estima que la inflación de julio fue la más baja en lo que va del año. En una presentación, el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, informó que el bancovio una suba de preciosel mes pasado de 3,7%, una variación que estaría-deconfirmarse la semana que viene-por debajo del 4,2% de mayo.

El funcionario realizó la presentación "Programa argentino de estabilización: Reversión de la fase terminal de la dominancia fiscal sobre la política monetaria" en Cartagena, Colombia. En la misma indicó que la inflación núcleo-que no contempla los precios regulados ni estacionales en la economía-sería de 3,2%. Consultados en el BCRA, aseguraron que se trata sólo de un cálculo técnico "consistente" con presentaciones previas. "No es una provección formal de la inflación; es un estimado para el análisis", explicaron.

La proyección va de la mano con la que realizó semanas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, en el encuentro que mantuvo con los ALYC en el Palacio de Hacienda. "Julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año", había dicho Caputo.

Las perspectivas oficiales contrastan con la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que marcó una segunda aceleración consecutiva de los precios el mes pasado. El dato de CA-BA, que siempre suele ser mayor al del Indec, mostró un avance de 5,1%.

"Hay que tener en cuenta que los ponderadores de CABA son distintos a los del IPC-Nacional", afirmó el economista Amilcar Collante. "Si se aplican iguales variaciones a los ponderadores nacionales -en promedio- [el IPC] sería cercano a 4,4% mensual. Habrá que esperar

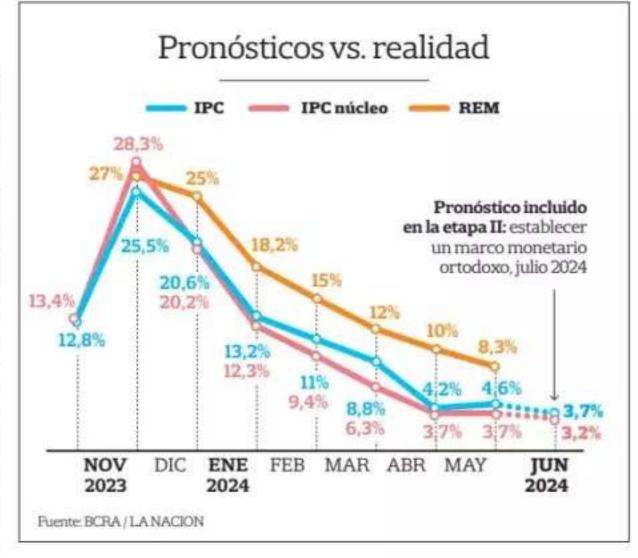

al dato de Indec", agregó. El Indec lo difundirá el miércoles.

El vicepresidente del BCRA además sumó un gráfico para conocer el estado de los precios relativos en la actualidad frente a lo que o curría en noviembre de 2023, antes de la devaluación. Aquellos atrasados se ajustaron por encima de la inflación, excepto los de la educación, y las bebidas alcohólicas y el tabaco, y los alquileres. Los demás que siguen atrasados (electricidad, gas y otros; transporte público, comunicaciones, combustibles, prepagas, bienes y servicios varios) avanzaron hacia los valores de equilibrio. En tanto, algunos que estaban por encima de los precios de estabilidad, como restaurantes y hoteles, y la ropa, comenzaron a acercarse al precio de equilibrio. Otros resisten, pese a la recesión, por encima, como los autos, los medicamentos, o las frutas y verduras, según el BCRA.

Los números presentados por Werning en Colombia además prevén que los salarios comienzan a mostrar una leve curva positiva a junio de este año, lo mismo que los agregados monetarios. "La liquidez bancaria servirá como fuente de crecimiento para la base monetaria y el multiplicador monetario solo cuandoestéimpulsadaporelcrecimiento de la demanda de dinero y la demanda de crédito. La repatriación también impulsará la remonetización en dólares", estimó el BCRA sobre la "remonetización" de la economía prevista. En ese sentido, la presentación muestra también el crecimiento del crédito en pesos y también de los préstamos en dólares.

La presentación cerró con dos promesas subrayadas del Pacto de Mayo ya firmado: el "compromiso no negociable con el equilibrio fiscal" y la "reducción del gasto del gobierno central al 25% del PBI". •

### Los dólares financieros perforaron los \$1300 y subieron 7% las acciones

La brecha cambiaria se redujo por debajo del 40%, mientras que la Bolsa porteña operó al alza

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Luego del cimbronazo del lunes pasado en los mercados globales, las principales Bolsas del mundo cerraron ayer la semana con tendencia alcista. Con un escenario exterior menos hostil para el país, las acciones locales rebotaron hasta 7% y los dólares financieros perforaron la barrera de los \$1300.

Al compás de otros índices accionarios internacionales, el S&P Merval presentó el viernes un avance del 3,5%, lo que le permitió recuperar parte de las bajas que arrastraba desde el jueves de la semana pasada. El panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, fue liderado por Transporta- el blue sevendió a \$1355 en las "cuedora de Gas del Sur (+7%), Ternium (+4,6%) y Aluar (+4,4%).

Lasacciones argentinas que cotizan en Wall Street, más conocidas como ADR, también operaron en terreno positivo. Los papeles de Transportadora de Gas del Sur treparon un 7,1%, seguidos por Edenor (+7%), Banco Supervielle (+5,2%), Pampa Energía (+4,6%) y Telecom Argentina (+4,6%).

"Esta semana, los activos argentinos mostraron una buena performance relativa en un contexto de alta incertidumbre. Dicho esto, los desafíos domésticos lejos están de ser resueltos y el mercado sigue poniendo su foco de atención en las cuentas externas y en cuándo el Gobierno removerá finalmente los controles de cambios", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Este viernes el Banco Central (BCRA) pudo comprar US\$3 millones.

Sin embargo, los bonos soberanos operaron ayer con variaciones mixtas, dependiendo de la legislación y el vencimiento. Los Bonares

registraron subas del 1,12% (AL41D) y bajas del 0,25% (AL30D). Entre los Globales, en tanto, hubo títulos que treparon hasta 1,39% (GD46D) y otros que retrocedieron 1,08% (GD38D). El riesgo país cerró la semanaen 1558 puntos, seis unidades más que al cierre previo (+0,39%).

"La Argentina amplifica los movimientos del mercado. Por esta razón, contextos de estrés financiero internacional se sienten con másvirulencia en el mercado local. De todos modos, el factor idiosincrático de nuestro país también es relevante. Es que la Argentina no siempre se encuentra insertada en el mapa financiero. El cepo y las distintas restricciones amortiguan parcialmente el impacto, al igual que lo hacen las bajas paridades de los bonos. Esto puede explicar el hechode que las distintas medidas de riesgo no se hayan disparado en la semana", explicó Nery Persichini, analista de GMA Capital.

En la última rueda de la semana, vas" que operan en la City. Fueron \$20 menos que el jueves (-1,4%), y terminó la semana con una baja acumulada de \$35 (-2,5%).

Los tipos de cambio financieros también presentaron ligeras caídas, aunque estas cotizaciones están presionadas a la baja por la entrada de dólares de exportaciones (pueden liquidar un 20% al CCL), las intervenciones que haga el Banco Central (BCRA) en el mercado financiero y la eventual entrada de divisas por el blanqueo de capitales. En ese escenario, el dólar MEP cerró a \$1298,27, un retroceso de \$12,2 frente al cierre anterior (-0,9%). El contado con liquidación (CCL) cedió \$13,4 y terminó el día a \$1297,87 (-1%).

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a \$939, lo que significó una microdevaluación de \$2 frente al cierre anterior (+0,2%), en línea con la política del Banco Central de mantener un crawling peg del 2% mensual. Frente al contado con liquidación, la brecha cambiaria se redujo al 38,2%. •

### Desciende rápido la deuda del BCRA que retomó el Tesoro

En pocas semanas, la "bola" de pases pasivos remanente transferida a letras fiscales de liquidez se redujo casi un cuarto

#### Javier Blanco LA NACION

El costo que deberá enfrentar el Tesoro nacional por haber reasumido mediante la emisión de las letras fiscales de liquidez (LEFI) la deuda que alguna vez le generó al Banco Central (BCRA) -lo que lo obligaba a mejorar aún más en adelante su cuenta de resultados- puede resultar mucho menor que el que el mercado temía.

Ocurre que, según la estadística oficial, en poco más de dos semanas los bancos desarmaron casi un cuarto de la posición en pesos invertida en estos nuevos instrumentos. El Gobierno se los había ofrecido para que reubicaran la liquidez que mantenían colocada en pases pasivos, precisamente para terminar con esa deuda por la que el BCRA debió emitir más de \$33,5 billones solo en los últimos cuatro años, para honrar

los intereses que generaba.

Concretamente, los \$10,85 billones que migraron el 22 de julio (día en que quedaron eliminados los pasivos remunerados del BCRA) fueron reducidos a \$8,1 billones a poco de comenzar la semana en curso.

Los analistas vinculan este movimiento con una recuperación en la demanda de pesos (según datos del BCRA, el M3 –agregado monetario más amplio de la economía-creció 5,5% real) y, principalmente, con el sostenido proceso de recuperación que muestra el crédito en moneda local al sector privado en los últimos en los últimos cuatro meses, que se sostiene además en la primera parte del mes en curso.

"Sin dudas hay aportes de ambos factores, pero creo que más importante es la expansión que se está generando por la inyección de créditos", explica el economista Juan Manuel Truffa, de la consultora Outlier.

Esto implicaría que "los bancos están volviendo a trabajar de bancos", traslargos años de haber vivido de lo que cobraban por comprarle Lebac/ Leliq o pases al BCRA con el dinero que la propia entidad buscaba retirar de circulación tras haber rebasado todos los límites recomendables de emisión para financiar al fisco, como planeó el Gobierno al terminar precisamente con esa "bola".

"Lo que interpretamos es que el sistema financiero está demandando mayor liquidez, poscanje de las opciones de liquidez fácilmente ejercibles sobre inversiones hechas en bonos (puts) que tenían en un contexto donde el crédito en pesos al sector privado se sigue recuperando fuerte. Pero también hay una recuperación del circulante y el M2 (depósitos a la vista) en términos reales para las series con ajuste estacional, tras el piso que marcara en enerofebrero", explica Truffa.

La baja de esta deuda también es consistente, aunque en menor medida, con un aumento en el stock de encajes prudenciales.

### Razones varias

En los bancos coinciden en que hay un combo de factores, que incluye una mayor preferencia por mantener liquidez en un contexto en que se hace algo menos costoso por la baja que experimenta la inflación.

"Los que fuimos con el total de la posición al canje de puts (te hablo en plural porque creo que es algo extendido) por ahora nos sentimos más cómodos con algo más de liquidez en esta situación de mercado", explicó a LA NACION el gerente general de una entidad privada líder.

El cuadro que describe, además, coincide con la reactivación que mostró la ventanilla de pases pasivos (préstamos) del BCRA desde comienzos de mes, que solo había

estado activa por varios días en los últimos años en medio de la corrida cambiaria desatada sobre el final de abril de 2018.

Recobró actividad desde comienzos de mes, al solicitar algunas instituciones financieras unos \$97.000 millones por esta vía al ente monetario, luego de que el costo de esa asistencia bajara del 60% al 48% nominal anual.

Para Truffa, que encaren la búsqueda de liquidez desprendiéndose de las LEFI tiene lógica por el diferencial de tasas. "Las LEFI pagan 40% anual, algo menos que varias de las Lecapque suscribieron. Además, hay que considerar que ya descargaron parte de la cartera que tenían invertida en bonos CER (al cambiar las expectativas), por lo que prefieren mantener la porción que tienen en cartera para no perderse de capturar ganancias si hubiera alguna sorpresa inflacionaria en adelante", explicó.

### Rechazo del sector privado al paro de trabajadores aceiteros

**IMPACTO**. Corredores de granos y exportadores dijeron que la medida de fuerza, que lleva cuatro días, causa pérdidas económicas por los buques en espera y los camiones varados



Las terminales portuarias del Gran Rosario están sin operar

MARCELO MANERA

Al cumplirse cuatro días del paro realizado por los sindicatos aceiteros en el sector agroexportador, los centros de corredores de cereales del país expresaron su "profunda preocupación" por el conflicto gremial, que está causando, dijeron, un "impacto negativo no solo en la industria aceitera, sino también en toda la cadena de valor agroindustrial y en la economía nacional en general".

mercio de Rosario (BCR), hasta las 7 ayer ingresaron 402 camiones, lo que representó una caída del 85%

en comparación con igual día de la semana pasada. Fuentes de la agroexportación calcularon que los transportistas de camiones que no pudieron descargar en los puertos se perdieron ingresos por \$500 millones. En tanto, por la demora diaria para unos 20 barcos el costo ya trepa a US\$4 millones.

En un comunicado el Centro de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, el Centro de Corredores de Según datos de la Bolsa de Co- Cereales de Buenos Aires, el Centro de Corredores de Cereales de Entre Ríos, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario y el Centro de

Corredores de Cereales de Santa Fe. Instaron a las autoridades y a todos los sectores involucrados a trabajar "conjuntamente, actuando con la debida responsabilidad, para facilitar el diálogo y llegar a una solución".

Lamentaron que la medida de fuerza, liderada por el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), esté afectando directamente la logística de exportación, con "camiones varados y buques a la espera de carga en los principales puertos del país".

El conflicto se debe a que los sindicatos exigen un aumento salarial del 25% en compensación por la restitución del impuestos a las ganancias. Las empresas ofrecieron un 12% de incremento ahora v otro 5% en septiembre próximo.

Según los corredores, la situación está impactando directamente en el "normal funcionamiento de productores, corredores, acopiadores, cooperativas y transportistas" y está "dañando la imagen del país como proveedor confiable en los mercados internacionales".

En este contexto, en su comunicado, reiteraron su llamado a las autoridades y a todos los sectores involucrados para que trabajen "conjuntamente, actuando con la debida responsabilidad, para facilitar el diálogo y llegar a una solución". Destacaron además que, en un momento en que el país necesita del "esfuerzo de todos los sectores para salir de la crisis de divisas que hoy enfrenta", es esencial preservar la actividad productiva que genera ingresos vitales para la economía nacional.

Expresaron su disposición a colaborar en lo que sea necesario para lograr una "pronta resolución de esta problemática". Y manifestaron su confianza en que se podrá llegar a un acuerdo que evite "consecuencias mayores a largo plazo".

#### Exportadores, preocupados

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) expresó su preocupación por la falta de respuestas de los sindicatos. "La industria aceitera lamenta profundamente la falta de diálogo y voluntad real de llegar a un acuerdo", indicó. Advirtió que es "menester levantar la medida de fuerza para retornar a la mesa de negociación".

La industria aseguró que la prolongación del paro está afectando severamente a los trabajadores aceiteros, "Esta falta de vocación gremial les sigue descontando ingresos a miles de trabajadores aceiteros, que se sorprenderán al ver menguados sus ingresos a fin de este mes", afirmaron.

También se dirigieron a los transportistas: "Hay un solo responsable para los males que sufrirán sus familias este mes: los líderes sindicales que tomaron medidas de fuerza intempestivas".

En cuanto a la propuesta de la industria, destacó que su oferta de aumento supera las expectativas inflacionarias. "La industria insiste con una oferta de aumento que supera la expectativa inflacionaria de los próximos meses: 12% a julio y 5% a septiembre, que acumulan 94% sobre una inflación proyectada menor", detalló.

### En el campo hay optimismo con las medidas del Gobierno

PANORAMA. En el Congreso de Aapresid, que concluyó ayer, los productores dijeron que "confían en el rumbo" que tomó Milei

#### Belkis Martínez LA NACION

A pesar de una situación incierta y de las problemáticas que atraviesa el país, los productores agropecuarios se muestran optimistas sobre las medidas que ha tomado el presidente Javier Milei. Si bien reconocen que los números no son los mejores por la caída de los precios internacionales y las retenciones a los granos, confian en el rumbo del Gobierno. La siembra de la campaña fina (trigo y cebada) se realizó en buenas condiciones y las recientes lluvias generan cierto optimismo de cara a la implantación del ciclo de granos gruesos, de maíz y soja.

Esa fue la coincidencia de los productores agropecuarios que participaron del XXXII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) que concluyó ayer. El encuentro, que se realizó en la Rural con el apoyo de Expoagro, reunió a más de 12.000 asistentes y ofreció 160 charlas a cargo de 450 disertantes. El acto de clausura fue presidido por Marcelo Torres, titular de Aapresid, Paola Díaz, directora adjunta de Prospec-

tiva de Aapresid, y Martín Schavarzman, CEO de Exponenciar.

Marcelo Tedeschi es productor en el sudoeste de la localidad bonaerense de Pigüé, donde hace trigo, cebada, maízy ganadería. Según contó, la siembra de la campaña fina se hizo en muy buenas condiciones, donde los números dentro de todo son aceptables. El optimismo, dijo, está marcado por las lluvias de los últimos días, que sirven para impulsar la próxima campaña gruesa.

"Justamente anteayer cayeron unos milímetros. La tierra está preparada. A fines de noviembre o principio de diciembre se están haciendo los cultivos [de siembra] tardíos. Falta todavía. Hoy por hoy estamos muy optimistas, pese a que falta mucho tiempo, y la película de hoy no puede ser la misma dentro de un mes o dos meses; estamos arrancando bien", explicó.

"No sé por qué todos tenemos paciencia; sabemos que al Gobierno no le podemos exigir demasiado por la situación que está viviendo, pero veo que mayormente los productores tienen fe y tienen esperanza. Obviamente, necesitábamos un cambio porquese nos haapretadoel



Schvartzman (Exponenciar), con Torres y Díaz (Aapresid)

cinturón mucho tiempo", acotó.

El apoyo de los productores al Gobierno, puntualizó, es una cuestión de fe más que numérica, ya que los precios internacionales hoy no son los mejores. Acotó que muchas veces el productor acompaña porque "no le queda otra".

### Dar una mano

"Enelfondo, el campo ve que el Gobiernoleva a dar una mano. Le gusta

el rumbo que lleva. Tiene paciencia, los números no son los mejores, necesitamos cambios", expresó.

Marcelo Carrique, productor agropecuario, señaló que hoy los productores atraviesan una situación bastante incierta y con problemáticas de distinta índole, que están motivadas no solo por lo que pasa en la Argentina, sino en el mundo. "Eso hace que esa incertidumbre sea un poco mayor de lo que estamos acos-

tumbrados, que ya es bastante", explicó. A este combo se suman la cuestión climática, la macroeconomía, la brecha cambiaria, los derechos de exportación y los precios internacionales. "Esto hace repensar un pocoel modelo, la proporción o diversificación decultivos. Los números de esta campaña no pintan bien. La Argentina tiene un montón de dificultades para lograr una situación estable, en la medida en que se vaya confirmando lo que se va anunciando, eso da seguridad", agregó el productor.

Gonzalo Villanueva es productor de Guamini, provincia de Buenos Aires, donde hace trigo, maíz y girasol. "Estábamos esperando las lluvias. Anteanoche llovió. Este año apuntaba a ser seco, pero nos estamos preparando. Lo ideal sería que el Gobierno bajara las retenciones y los impuestos que había prometido. Unificar el dólar sería un buen gesto", acotó. Sobre apoyar las medidas del Gobierno, dijo que "no queda otra". Luego expresó: "Preferimos aguantar a este gobierno que a los que veníamos teniendo porque no había más para aguantar. Acá tenemos la esperanza de que haya una luz al final del túnel". •

### Nuevo régimen para Bienes Personales

AFIP. Reglamentan la opción de pago unificado de todos los períodos fiscales hasta 2027

La Administración Federal de la ley 27.743, de medidas zación de activos de la ley N° de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la implementa- tes. ción del régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales (Reibp). Este procedimiento ofrece a los contribuyentes la opción de tributar de ma- aquellos que se sumen tri- su domicilio fiscal, su códinera unificada por todos los períodos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027.

En este sentido, la AFIP dictó la resolución general 5544/2024 publicada en el Boletín Oficial en el marco

fiscales paliativas y relevan-

Según informó el orgacomunicado, el régimen es de adhesión individual que no fueron regularizados nar un representante. bajo el régimen de regulari-

27.743 como aquellos que sí lo fueron", se agregó.

nismo recaudador en un be incluir la totalidad del patrimonio, los contribuyentes deberán tener CUIT o y voluntaria, y permite que CUIL, mantener actualizado buten el impuesto sobre los go de actividad y poseer un bienes personales de mane- domicilio fiscal electrónico ra consolidada por varios registrado. Por su parte, los períodos fiscales. "Esto in- no residentes, en caso de cocluye tanto aquellos bienes rresponder, deberán desig-

Según detalló la AFIP, los ciones y liberalidades). •

principales beneficios de adherir al Reibp son: la estabilidad fiscal patrimonial La adhesión al Reibp de- hasta 2038; la exención de cumplir las obligaciones derivadas del impuesto sobre los bienes personales mencionado durante la vigencia del régimen, y la posibilidad de que los incrementos patrimoniales durante la vigencia del régimen no generen impuesto adicional a ingresar en Bienes Personales (excepto algunas dona-

### Remates

### Arte & Antigüedades





www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

Alimentos frescos

### clasificados



Automotores

Compra

Autos, 4x4, Pick-Up, Utilitarios

Compra

AUTOS ABONO Contado o Consign Sr Sala 15-4915-8573 Gorriti 4522



Mercaderías

Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Feria Americana

Venta

Abaco - Abajera - Abalorio **MARIA** MARANESSI mariamaranessi.com

Ropa y Accesorios

Compra

**Abrigo** de pieles 1157205763

Muebles

Compra

Muebles AKROPOLIS ANTIGUEDADES

Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582





**Empleos** 

Pedido

Personal

Ofrecido

Asistentes Domésticas

GSI whatsapp 11-3660-5316.

Licenciada Graciela Sanguineti

Doméstico

Para publicar en este rubro, llama hoy al 4318-8888

Solidarios



FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Recepcionistas Para brindar turnos y recibir a los pacientes que concurren a las consultas en FUNDALER Fundación de Asma y Alergia. necesitan la colaboración de voluntarios, en día y horario a definir. Esta organización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus fami-lias. Para más información, comunicate con la Secretaria a los tels: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553; mail: secretaria@ fundaler.org.ar

### Nutrición

Pedido

Caños, cemento, ladrillos Pata Pila Asociación Civil, trabaja para prevenir la desnutri-ción infantil y ayudar a la pro-moción de las familias en situación de pobreza. Hoy, con tu aporte podés ayudar a que Va-nesa y sus 5 hijos puedan mejorar sú casa de Cuadro Nacional, Mendoza, que no tiene una es-tructura estable, ni red cloacal adecuada, ni agua corriente lo que está poniendo en riesgo su salud. Si podés ayudarla, comunicate con Karina al 2604 56-6049;mail: regionalmendoza @patapila.org; karina.tejada@ patapila.org; Conocelos en IG: @patapila.mendoza

### Niñez y adolescencia

Pedido

Pelotas, muñecos Reciben todo tipo juegos y ju-guetes en muy buen estado pa-ra entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz. Buenos Aires cuando celebren su día en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situa-ción de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@

Para preparar las comidas que ofrecen los lunes y jueves a más Pedido

de 200 personas del barrio, Fundación CasaSan necesita alimentos frescos o ayuda para comprarlos. Esta organización en el barrio de La Boca, Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos. merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescentes. Para colaborar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB @FundacionCasaSan

Juguetes y juegos Para celebrar el día de la niñez con chicos y chicas de comedores y merenderos que acompa-ña Fundación Juanito, reciben juguetes nuevos o usados en buen estado y envueltos para regalo, durante todo julio y hasta el 16/08. Esta fundación se dedica a la protección de infancias y adolescencias en situa-ción de vulnerabilidad. Te espe-ran en Amenábar 372, CABA, de Ls. a Vs. de 10 a 18hs. Más información al 11-6215-5921, mail: info@fundacionjuanito.org.ar Conocelos en IG: @fundacion.juanito

Zapatillas infantiles Para celebrar el día de la niñez con las chicas y chicos de los proyectos que desarrollan en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Rio Negro y Santiago del Estero, la asociación Por los chicos, te invita a sumarte a la 7ma. campaña Grandes Pasos para regalar-les un par de zapatillas nuevas. Esta organización busca mejo-rar la calidad de vida de chicos en situación de vulnerabilidad, trabajando especialmente en educación y en nutrición infantil. Más información en www.

portoschicos.com. Conocelos

en IG y FB @porloschicos

Ayuda Asistencial

Alimentos Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar alimentos como arroz, puré de tomates y legumbres para preparar las comidas que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino.Pagina

Alimentos

Para mantener el servicio que ofrecen en su comedor comunitario, Sol Naciente Asociación Civil, necesita alimentos de to-do tipo como fruta, verdura, fideos, polenta, yerba, dulces, azucar, galletitas, leche y aceite. Esta asociación del barrio Illia, ciudad de Buenos Aires recibe a 200 chicos y 100 adultos de bajos recursos. Si podés colaborar comunicate con Lidia al WhatsApp 11-5379-5873

Alimentos

Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Come-dor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perece-deros como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azúcar, fi-deos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de ba-rrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 fami-lias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Golosinas, juguetes Durante todo julio y agosto.

Fundación Si, recibira golosi-

nas y Juguetes nuevos o usados en buen estado que entregarán

a los centros comunitarios con los que colabora para que más chicos y chicas puedan cele-brar su día con una linda sor-

presa. Esta organización busca fomentar la inclusión social y la

participación comunitaria a

través de diferentes proyectos en varios lugares del país. Las

donaciones se reciben en Angel

l. Carranza 1962, CABA, de Ls. a Ss. de 10 a 19 hs., excepto feria-

### Educación

Pedido

Juegos y juguetes Para celebrar su día con los 836 chicos y chicas de las escuelas rurales que apadrina Entre To-dos es Posible, necesitan juegos y juguetes nuevos o en excelen-te estado. Esta organización lleva adelante diferentes proyec-tos para que los alumnos de escuelas rurales de todo el país tengan acceso a una educación de calidad. Para colaborar, podés escribir a: consultas@ entretodosesposible.com.ar, en IG: @entretodosesposible ó FB: @entretodoslohacemosposible

Microemprendimientos

Pedido

Computadora, tablet Para el equipamiento de los centros de Chaco y Formosa donde ofrecen talleres de capacitación a mujeres rurales de comunidades indígenas, la Aso-ciación Mujeres Microempresarias necesita: computadoras, notebook, monitores, tablet, ce-lulares y micrófonos en buen estado. Esta organización brinda capacitación y asesoría técnica a mujeres de bajos recur-sos en ámbitos rurales para el desarrollo de proyectos que apunten a su independencia económica. Para ayudar comunicate al WhatsApp 11-4412-6096 (María Cristina), mail: mujeresmicroempresarias@

dos. Más información: (011) 4775-6159. Conocelos en IG y FB: @sifundacion Leche para desayuno Fundación Lumen Cor necesitan leche para preparar los desayunos que entrega en plazas de la ciudad de Buenos Aires a personas en situación de calle.

Está organización acompaña en forma personalizada y profesional a personas y familias en situación de vulnerabilidad, orientación en casos de adiccio-nes y de salud mental, desarrollando estrategias de reinser-ción social y laboral. Si podés avudar comunicate al 11 2714-7078, mail: fundacion@ lumencor.org. Conocelos en www.lumencor.org; IG: @lumen\_cor

### MINISTERIO DE HACIENDA Subsecretaria de Compras y Suministros

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 30/24 (SEGUNDO LLAMADO)

OBJETO Y DESTINO: VENTA DE AERONAVE CESSNA CITATION V ULTRA MATRÍCULA LV-KFB -MSN 560-0270 - REGISTRO FAA115GS Y DE AERONAVE PIPER AZTECA MATRÍCULA LV-JYL MODELO PA-23-250 SERIE 27-4723, AMBAS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL.

INSPECCIÓN DE LAS AERONAVES: LOS OFERENTES INTERESADOS PODRÁN INSPECCIONAR LAS AERONAVES Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTO QUE LAS INTEGRAN DESDE EL DÍA 12/08 AL 21/08/24

PARA EL ITEM 1: EN EL HORARIO DE 09:00 A 16:00 HS. EN EL HANGAR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO UBICADO EN EL AEROPUERTO GOBERNADOR CASTELLO DE LA CIUDAD DE VIEDMA. PARA EL ITEM 2: EN EL HORARIO DE 09:00 A 16:00 HS. EN RUTA 22 Y BALCARCE "AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FERNANDO PCIA DE BS.AS.

COSTO TOTAL TÉCNICAMENTE ESTIMADO:

ITEM 1: DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA (U\$\$ 2.570.280)

ITEM 2: DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO MIL (U\$S 75.000) SELLADO: EL PLIEGO SE SELLARÁ CON TIMBRE FISCAL DE LA PROVINCIA (\$ 8.254,00). GARANTÍA DE OFERTA: EL UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO TOTAL COTIZADO.

APERTURA: 22/08/2.024 HORA: 11:00 HS PLIEGOS Y CONSULTAS: EN LA PAGINA WEB DE LA PROVINCIA SITIO OFICIAL

www.rionegro.gov.ar

En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº855, Teléfono: 02920-423653-VIEDMA-RIO NEGRO.

Mail:licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar;

proveedores@suministro.rionegro.gov.ar

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Carlos Sanzol** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar **ENEL ROSEDAL** 

### Festival gastronómico en Palermo

Hoy y mañana, de 10 a 18, en el Rosedal de Palermo (avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento), y con entrada libre y gratuita, se realizará la primera edición de Feria Picnic Gourmet. En este encuentro gastronómico se podrán elegir platos entre las más de 25 estaciones que ofrecerán sabores tradicionales tanto de la Argentina como de Japón, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Habrá shows musicales y clases de cocina.

### "Explantadas": crece la cifra de intervenciones para remover prótesis mamarias

HÁBITOS. Desde 2019 hasta el año pasado, los procedimientos aumentaron un 170%; problemas de salud, dolores y búsqueda de una imagen más "natural", las principales causas

#### Josefina Gil Moreira

PARA LA NACION

"Sé que fue mi decisión y aún siento una culpa enorme, pero me siento nueva v, sobre todo, feliz", escribió Paola Dessaner en su cuenta de X el 29 pasado, 13 días después de haber ingresado a un quirófano para que le quitaran las prótesis mamarias que tuvo implantadas durante 15 años. La publicación sumó más de 100 comentarios en pocas horas y recibió más de 600 mensajes privados, escritos en su mayoría por mujeres que le preguntaban por su experiencia para imitar sus pasos o que la entendían porque habían atravesado la misma situación.

La historia de Dessaner, una maquilladora de 56 años, es similar a la de muchas mujeres. En 2008, después de amamantar a su hijo y bajar mucho de peso, decidió colocarse implantes, perodesde el primer momento se sintió muy mal. "Se veían bonitas, pero no eran las mamas que había tenido. Eran dos objetos extraños. A los dos años me diagnosticaron hipertiroidismo y enfermedades autoinmunes. Me empezó a doler la espalda y perdí la movilidad del brazo izquierdo", contó.

Con la llegada de la pandemia, el malestar se agudizó. "Tuve Covid y la pasé pésimo. Ya hacía dos años que no podía dormir del lado izquierdo por una contractura y se me hizo una gigantomastia. Estaba desesperada", recordó.

Hasta que en noviembre de 2023, después de que se le rompiera una de las prótesis, comenzó lo que ella llama "el camino del explante", un recorrido que incluyó la búsqueda de médicos especialistas, aceptar lo que le sucedía y encontrar una comunidad que la comprendiera. "Me las quise sacar desde el primer día, pero el año pasado ya no daba más y todo eclosionó: "Lloraba cuando volvía de trabajar por el dolor, tenía neblinas mentales, mal humor y no me acordaba de nada".

Al día siguiente de quitarse las prótesis, ya se sentía mejor y hoy no solo recuperó el movimiento del brazo izquierdo, sino que además puede dormir, tiene mejor humor y se fueron las neblinas mentales: "Fue como si me abrieran los ojos. Para mí esto es un nuevo renacer. Recuperé parte de mi vida, volví a confiar en mí misma y ahora lo único que tengo en mente es ayudar".

¿Se están realizando más cirugías para retirar prótesis mamarias que en años anteriores? ¿Cuáles son los motivos que llevan a que cada vez más mujeres decidan quitárselas?



### LOS TESTIMONIOS Paola Dessaner Angie Monasterio MAQUILLADORA FOTÓGRAFA "Para mí, la "Tuve implantes explantación fue durante 15 años y casi desde el principio un nuevo renacer. Recuperé parte de mi tuve síntomas que no vida, volví a confiar en estaban vinculados a mí misma" la zona local"

De acuerdo con los datos más recientes de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (Isaps), en 2023 se realizaron 12.323 cirugías para remover implantes mamarios en la Argentina, un 18% más que en 2022. Pero si se compara con 2019, esta intervención creció un 170%.

Jorge Ricardo Wetzel, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (Sacper), confirmó esas cifras: "Las estadísticas siempre son

aproximadas, pero es cierto que hay un aumento y una tendencia a querer sacarse las prótesis, especialmente en mujeres que las tienen desde hace muchos años".

"Antes venía una paciente con un implante roto y se lo cambiaba, ahora hay más mujeres que dicen: 'Bueno, me lo saco para no tener un cuerpo extraño'. La gente hoy tiene un poco más de cuidado porque hay más información sobre, por ejemplo, el síndrome de ASIA", sostuvo Wetzel, quien aclaró que un implante realizado bajo las normas apropiadas es seguro y que lo importante es tener sentido común para reconocer que no se necesita. "Lo mejor es no tener un cuerpo extraño en el organismo".

El síndrome de ASIA -sigla en inglés que significa síndrome autoinmune inducido por adyuvantes- es una reacción inflamatoria y autoinmune a la presencia de un elemento extraño en el organismo, que, de acuerdo con Gustavo Prezzavento, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Alemán, es "muy poco frecuente". Y agregó: "Cada vez más pacientes consultan para retirarse sus prótesis mamarias y se observa un incremento en este tipo de cirugía a lo largo de estos últimos años. Las causas pueden ser psicológicas -por ejemplo, una paciente me dijo: 'Ya cumplieron su etapa'- u orgánicas, en relación con el síndrome de ASIA".

En el Hospital Británico, por ejemplo, precisaron que en 2023 realizaron un 30% más de explantaciones que en 2022. Joaquín Nazar Anchorena, jefe de Cirugía Plástica, y Juan Martín Di Bitonto, médico del staff de Cirugía Mamaria de la institución, identificaron tres causas principales que motorizan la decisión: "Pacientes en posmenopausia con aumento del tamaño de las glándulas mamarias que optan por la extracción, pacientes que sufrieron múltiples complicaciones y rei-

teradas cirugías mamarias y pacientes que no se sienten cómodas con los implantes y el resultado final".

Desde el Hospital Universitario Austral, Rodolfo Cucchiani, jefe de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, también confirmó la tendencia. Allí, mientras la cantidad de implantes que se colocan se ha mantenido estable, el pedido de extracción aumentó.

María Cristina De Tomasso tiene 51 años y es médica. En 2010 fue a consultar con un cirujano plástico para corregir una cicatriz en su abdomen, pero el especialista la convenció para, además de quitar la cicatriz, ponerse implantes: "En ese momento recién se empezaba a hablar de casos de enfermedades autoinmunes relacionadas con los implantes. Me operéy no tuve complicaciones inmediatas, pero nueve años después comencé a sentirme muy decaída. No podía dormir de noche, se me empezó a caer el pelo, tenía problemas articulares y las uñas se me descamaban".

Ante tantos síntomas, Cristina empezó a hacerse estudios y se encontró con un diagnóstico que no esperaba. Tenía lupus, una enfermedad autoinmune. "Para mí, fue un antes y un después. En 2020 le comenté al reumatólogo que tenía implantes y que eso podía estar relacionado con lo que me pasaba y ahí me dijo que fuera pensando en sacarlos", dijo.

De Tomasso se explantó en diciembre de 2023 con un cirujano joven que estaba al tanto del síndrome de ASIA y ya había operado a dos mujeres con historias similares. "Soy yo de vuelta. No tengo más esa sensación de agotamiento y aunque no puedo volver del lupus, hoy está inactivo", indicó.

Ayeray Juan De Vales médica cirujana y hace seis años que extrae cada vez más prótesis. "Las chicas están tomando conciencia de lo maravillosoy sagrado del cuerpo y lo tóxico de querer cambiarlo. Hace cinco años, cuando empecé a explantar, eran en su mayoría mujeres con enfermedades y dolores. Hoy hay de todo. Chicas jóvenes que se operaron de muy chicas y hoy toman conciencia, mujeres más grandes después de tener hijos que ya superaron una etapa y mujeres posmenopausia que quieren volver a su cuerpo. Eso habla de una evolución en la sociedad", dijo.

La historia de Angie Monasterio, fotógrafa de 39 años, es, quizá, la que dio el primer gran paso para iniciar un movimiento de concientización y generar red entre mujeres que estaban atravesando situaciones similares. En 2018, después de sufrir durante años lo que por entonces no sabía que era el síndrome de ASIA, se sacó sus prótesis y todos los dolores y molestias que sentía "desaparecieron".

"Mi historia es igual a la de todas. Tuve implantes durante l5 años y casi desde el principio tuve síntomas que no estaban vinculados a la zona local. Tenía problemas digestivos, inmunológicos, infecciones crónicas y me diagnosticaron fibromialgia, artritis reumatoidea y alergias alimentarias, pero nadie me sabía decirpor qué. A partir de la explantación decidí contar mi historia, crear un grupo con información confiable y en español y desde entonces todos los días me contactan un montón de mujeres", dijo. •

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024





ENCONTRÁ TUS **CÓDIGOS DE DESCUENTO** EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR



Activá tu mundo

BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.CLUB.LANACION.COM.AR. BENEFICIO FREDDO; 20% SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA TODOS LOS DÍAS. DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 17/12/2024. BENEFICIO LUIGI BOSCA: 35% EN TODOS LOS PRODUCTOS DEL E-COMMERCE EXCLUSIVO PARA SOCIOS BLACK TODOS LOS DÍAS. DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 31/12/2024. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVA MENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. LA TARJETA CLUB LA NACIÓN ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACIÓN. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

# Fracasó la paritaria y el lunes habrá paro en las universidades públicas

**CONFLICTO.** La oferta del Gobierno fue un aumento salarial del 3% para este mes y del 2% para el próximo; los gremios, con el apoyo de los rectores, reclaman un 40%

#### Lucila Marin

LA NACION

El lunes próximo habrá paro universitario y no comenzará el segundo cuatrimestre. Pese al intento del Gobierno por evitarlo, fracasó la reunión de ayer con las casas de altos estudios nacionales, los gremios y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el reclamo salarial. Y la comunidad universitaria ratificó "el plan de lucha" que incluye una nueva marcha federal para septiembre en caso de que el conflicto no se solucione.

La oferta fue un aumento del 3% para este mes y del 2% para el próximo. Los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban un 40% o al menos igualar a los empleados estatales. Acordaron, sin embargo, integrar una comisión técnica tripartita. Allí participarán representantes del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger. Ayer, además del subsecretario dro Alvarez (ver aparte), asistió a la reunión una funcionaria de ese área: la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi.

Pese a que reconocen el atraso respecto a la inflación, desde el Gobierno buscan homogeneizar los pagos a todos los estatales. Los gremios—que tuvieron que volver a explicar el conflicto que ya les habían transmitido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, yal Secretario de Educación, Carlos Torrendell—no estuvieron de acuerdo y pidieron mantener la paritaria universitaria.

Desde el Gobierno destacaron. también, que se retomó la instancia de diálogo. La última reunión, según dijeron fuentes oficiales, había sido el 28 de mayo pasado cuando informaron el aumento para junio. Luego, otorgaron un 7% para julio. Y afirmaron que está asegurado el segundo cuatrimestre. "Desde el punto de vista presupuestario, los fondos para las universidades nacionales, es decir, su gastos de funcionamiento, ya han sido garantizados en tiempo y forma, más allá de las medidas gremiales anunciadas", indicó Capital Humano en un



de Políticas Universitarias, Alejan- El Gobierno busca evitar una movilización como la de abril



Alejandro Álvarez

Uvarez INSTAGRAM

comunicado. Señalaron además que, pese a que no hubo acuerdo, abonaron los aumentos fijados, a diferencia de otras paritarias.

Los gastos de funcionamiento representan cercar de un 5% del presupuesto universitario, mientras que el pago al personal es el 85%. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, los gremios universitarios rechazaron todas las actualizaciones que ofreció el Gobierno por considerarlas insuficientes: un 4% en junio, un 9% en mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces.

En un informe, los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone mostraron que los salarios universitarios se ubican 55 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada hasta julio pasado y, a su vez, 14 puntos porcentuales por debajo de las actualizaciones de los salarios públicos, según el índice de salarios relevado por el Indec a mayo. "Los salarios universitarios se convierten en la principal válvula de ajuste efectiva sobre los fondos que recibe el sistema", concluyeron.

"No hubo ninguna pauta para la recuperación salarial. El aumento no alcanza ni siquiera la inflación, que en la ciudad para julio dio 5%. Y nosotros estamos perdiendo casi un 62%. Estamos en el peor momento histórico del ajuste del sistema universitario", dijo a LA NACION Marcelo Creta, secretario universitario de UTE-Ctera, que participó de la reunión.

Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de Conadu, apuntó: "Una vez más el Gobierno convoca a una reunión paritaria para no escuchar la demanda de los sindicatos. Para nosotros es una burla el ofrecimiento frente a una situación que el Gobierno no desconoce. Esa respuesta solamente da cuenta de la intención de destruir la universidad pública".

"La propuesta hace que la situación se deteriore aún más dado que son índices que están por debajo de lo que se está previendo que sea la inflación. Así que lamentablemente seguimos sin ningún tipo de negociación, por lo cual ratificamos la convocatoria al no inicio de clases", señaló Daniel Ricci, secretario general de Fedun.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes, informó el martes pasado que no iniciarían las clases del segundo cuatrimestre "como respuesta a la enorme crisis salarial de los trabajadores" y convocaron a 72 horas de protesta con paros y acciones de visibilización hasta el miércoles. Ese día, Ctera hará un banderazo y una conferencia en la puerta de la Secretaría de Educación. Ya adelantaron, también, jornadas para la próxima semana: el 20 y el 21 de agosto.

#### El comunicado

Días antes, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado titulado "Los sueldos universitarios aumentaron un 71% de diciembre a julio" y afirmaron que era superior al del resto de los estatales que alcanzaron un incremento del 58,5%.

El CIN, en tanto, advirtió que "nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables" para docentes y no docentes y afirmó que, pese a ese incremento "entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50% del total del personal".

Hicieron, además, un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse en este pedido, al igual que sucedió con la marcha multitudinaria del 23 de abril pasado. •

### El funcionario que tiene el aval de Caputo

Al frente de la contención de este nuevo foco de conflicto está el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un funcionario que en un momento del conflicto fue apartado de la mesa de discusión con los rectores, pero que ahora volvió a estar fortalecido puertas adentro del Gobierno.

Es que Álvarez, el Galleguito, hoy tiene dos terminales poderosas. Por un lado, se reporta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, su jefa en el organigrama. Si bien ellos tuvieron varios chispazos y se dijo que ella en un momento quiso echarlo, el subsecretario sobrevivió a los despidos en el Ministerio y logró hacer equilibrio con Pettovello. Por el otro, Álvarez fortaleció su vínculo con Santiago Caputo, el asesor de Milei que hoy es decisivo en la diaria del Gobierno.

El Galleguito -hijo de Alejandro "Gallego" Álvarez, mítico fundador de Guardia de Hierroes un converso. Toda su vida militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) como líder de la agrupación La Vallese, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pero en 2018, con el debate por el aborto legal, su militancia dio un vuelco y comenzó a vincularse con los sectores provida, que finalmente recalaron en las filas libertarias. Fue durante ese debate que conoció al diputado Santiago Santurio, que en el Congreso fue asesor legislativo de Milei entre 2021 y 2023.

Álvarez tuvo un segundo tobogán que lo hizo desembocar en La Libertad Avanza. Prolífico en redes sociales, conoce a algunos de los influencers libertarios más célebres, como los que integran la cofradía de Daniel Parisini, conocido en X como Gordo Dan. De ahí su buena sintonía con Caputo, que es un referente de la comunicación digital paraoficial.

Luego de la marcha universitaria de abril pasado, Caputo decidió involucrarse de lleno en la cuestión universitaria. "Le puso un ojo al tema y quiere ocuparse. Además, la universidad es sinónimo de juventudes", dijo alguien que conoce de cerca al asesor presidencial. • Maia Jastreblansky

### Midieron los efectos negativos del uso del celular en el aula

CIUDAD. El 82% de los docentes indicó que debió interrumpir el dictado de clase porque los alumnos utilizaban los dispositivos

Una encuesta realizada por el Ministerio de Educación porteño mostró que tanto las familias como los
docentes consideraron que el uso
de celulares en las aulas impacta
negativamente en el bienestar y la
atención de los estudiantes. Siete de
cada 10 familias y ocho de cada 10
docentes sostuvieron que el uso de
teléfonos tiene consecuencias negativas para los alumnos, un problema que se acentúa más en el nivel
secundario, donde un 80% de los
profesores expresó preocupación
por la situación.

El estudio, realizado durante la última semana de julio, incluyó la participación de 1911 familias y 2605 docentes del nivel primario y del secundario. La encuesta reveló que más del 96% de los profesores de

secundaria señaló que la mayoría de los estudiantes llevan su celular al aula, lo que dificulta la dinámica de la clase. En tanto, el 82% de los docentes indicó que debe interrumpir algunas o todas sus clases debido al uso del celular por parte de los estudiantes.

La resolución del Ministerio de

La resolución del Ministerio de Educación porteño, que será publicada en los próximos días, establece que los celulares estarán prohibidos en jardines de infantes y escuelas primarias, y su uso será regulado en el nivel secundario. En este último caso, los dispositivos deberán estar guardados durante las horas de clase, salvo en las actividades pedagógicas planificadas que requieran su uso.

La resolución ministerial tam-

bién especifica que cada institución tendrá la responsabilidad de implementar las medidas correspondientes para regular el uso de celulares, en consonancia con las necesidades y particularidades de su comunidad. Las autoridades escolares deberán comunicar las pautas a la comunidad educativa y establecer las consecuencias en caso de incumplimiento, como la retención de los dispositivos hasta el final de la jornada escolar.

En la Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) consideró que el uso excesivo de pantallas afecta negativamente el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, y genera problemas de comportamiento, de rendimiento escolar y de salud en general. La SAP advirtió que la exposición a medios electrónicos por períodos prolongados puede afectar la memoria y la atención de los chicos, al incrementar la ansiedad y otros trastornos emocionales.

La encuesta también reveló que las familias consideran que los juegos de apuestas en línea representan una problemática significativa que afecta a los chicos. Según el estudio, un 85,6% de las familias de nivel primario y un 87,1% de nivel secundario expresaron preocupación por esta situación, aunque no la reconocen en sus propios hijos.

El gobierno porteño lanzará una campaña de concientización para promover el uso responsable de las tecnologías tanto en las escuelas como en el hogar. La campaña incluirá la publicación de una guía para las familias con recomendaciones para gestionar el uso de dispositivos digitales por parte de los chicos.

En los próximos días, las 2291 escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, deberán implementar las nuevas normas de uso de celulares. La medida afectará a aproximadamente 566.000 estudiantes, quienes deberán adaptarse a las nuevas reglas establecidas por cada institución.

En la Argentina, el 65% de los alumnos reconoció haberse distraído por el uso de dispositivos electrónicos en clases de matemáticas, mientras que el 45% reportó sentirse ansioso si no tenía acceso a su teléfono celular.





### NUEVOS EPISODIOS 5° TEMPORADA

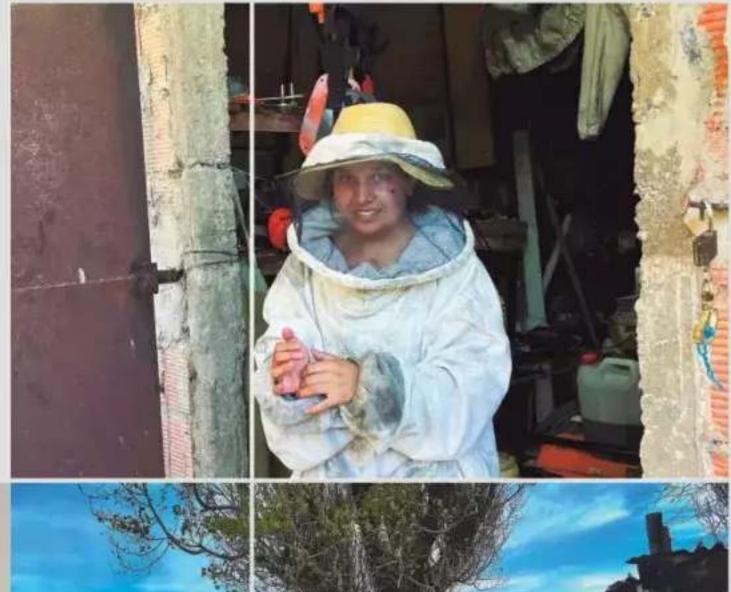



# 

f ¥ ◎ / LANACIONMAS

LANACIONMAS.COM.AR

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar



AHORA, PELÍCANOS

### Banksy "soltó" otro animal en Londres

Ayer, el artista urbano Banksy volvió a ser noticia: sumó el quinto animal pintado de improviso sobre las paredes de Londres en lo que va de una semana al estampar un par de pelícanos comiendo pescado en el muro de un local. Fueron días de una actividad completamente atípica para el enigmático grafitero, que en un ritmo nada habitual parece dispuesto a convertir la capital británica en un zoológico de tinta negra.

### El Pompidou en la Triple Frontera: la primera sede del museo francés en América Latina

PROYECTO. El arquitecto paraguayo Solano Benítez, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia, hizo el anuncio en el marco de Pinta Sud ASU; la apertura está prevista para 2026

Celina Chatruc

ASUNCIÓN (Paraguay).-"Tejida" con ladrillos: una estructura extraordinaria que "te pide que vos también lo seas". Así será la sede del Centro Pompidou de la Triple Frontera, un punto estratégico de América Latina, cuya inauguración está prevista para fines de 2026. En sintonía con Malba Puertos, que abrirá en septiembre en Escobar, este edificio cercano a las Cataratas del Iguazú será un "museo-parque" en el que "los exteriores serán tan importantes como los interiores".

"Se instalará en el borde de Foz de Iguazú, en el estado brasileño de Paraná, donde se puede compartir con la Argentina y Paraguay. Me parece un gesto político increíble", dijo a LA NACION Solano Benítez, arquitecto paraguayo ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia en 2016, que presentó en el foro de Pinta Sud ASU algunas ideas de su proyecto. Según anticipó, la nueva sede, que se sumará a otras que el Pompidou ya tiene realizadas o en construcción en distintos países, tendrá 10.000m2 cubiertos.

"Esto que se ve es conceptual, un estudio preliminar, no es el proyecto definitivo. No está hecho por la gobernación ni por el Pompidou, sino por el acuerdo entre ambos", aclaró Luciana Casagrande Pereira, secretaria de Cultura del gobierno del estado de Paraná. Proyectadas sobre la pared ante un auditorio lleno en la Casa de la Integración, se sucedieron algunas imágenes que anticipaban una experiencia memorable: la de caminar debajo de una semisombra producida por una trama de apariencia liviana como un tejido, sofisticada y moderna. Construida con "el material más global del planeta", perode una forma nunca vista en sus 3500 años de historia.

"Pudimos haber buscado titanio en Rusia, pero queríamos que tuviera el ADN de la región donde nace. Es muy importante que los materiales tengan esa característica cultural", dijo a LA NACION la funcionaria sobre este titánico proyecto, que demandará al gobierno de Paraná una inversión de 25 millones de dólares. Si bien no aclaro que recursos aportará el Pompidou, sí adelantó que la programación de este museo interdisciplinario que funciona como un centro cultural será el resultado de "un diálogo" entre lo local y lo internacional. "No queremos que sea una nave que llegue de París para posarse en la Triple Frontera", explicó.

No parece ser esa tampoco la idea del Pompidou, una institución pio-



La nueva sede del Pompidou tendrá 10 mil metros cuadrados

FOTOS: GZA SOLANO BENÎTEZ



La construcción demandará una inversión de 25 millones de dólares



"Será una infraestructura que nos va a permitir soñar un mundo nuevo", dice Benítez

nera en la expansión global, cuya colección de arte moderno y contemporáneo reúne más de 120.000 obras y es la más rica de Europa y la segunda del mundo. A su sede central, la icónica estructura de cristal y metal diseñada por Renzo Piano y Richard Rogers que se alza desde 1977 en uno de los barrios más antiguos de París -y que permanecerá cerrada por reformas entre 2025 y 2030-, sumó otras en Metz, Málaga, Bruselasy Shanghái, y ya anunció la inauguración de dos más, en Seúl y Nueva Jersey para 2025 y 2027. Este último, sin embargo, quedó "en suspenso" por sus altos costos, según se anunció el mes pasado.

Como explica en su sitio web, el Pompidou impulsa un "modelo de desarrollo único" que consiste en construir conjuntamente con socios, durante un periodo de 5 a 10 años, proyectos que "respondan a las expectativas y especificidades locales en vez de establecer filiales. El socio asegura la explotación de las instalaciones y el Centre Pompidou, en estrecha colaboración con él, diseña la programación cultural y aporta su experiencia y el asesoramiento necesario en materia de conservación, mediación y acción educativa".

Su primera sede en América Latina no solo se ubicará en un lugar cercano a tres países, sino también con gran movimiento. A los dos millones de personas que viven en un radio de 150 kilómetros se suman los turistas atraídos por el Parque Nacional

Será un "museoparque", con una estructura "tejida" con ladrillos

Iguazú. "Solo del lado brasileño, en 2023 fueron 2.300.000 turistas. Foz de Iguazú es la segunda ciudad más visitada de Brasil", señaló Casagrande Pereira, tras confiar que las negociaciones comenzaron en 2020 en forma virtual, en plena pandemia. Una apuesta de fe en el futuro.

La sede de la Triple Frontera será, según Benítez, "un monumento al aprendizaje" en un contexto de enormes desafíos como la sobrepoblación, los movimientos migratorios y el calentamiento global. Entre los que enfrenta su proyecto—en un predio de dos hectáreas y media cercano a un bosque y a un aeropuerto, frente al Centro de Convenciones de Foz de Iguazú—se cuentan "la integración y la reflexión acerca de la naturaleza, ya que estamos frente a una de las reservas ambientales más importantes del planeta".

"Será una infraestructura que nos va a permitir soñar un mundo nuevo, en el que todos nos podamos encontrar", sostuvo el arquitecto tras afirmar que "la crisis de hoy no es de falta de recursos ni de conocimiento. Es de imaginación: no somos capaces de transformar lo que tenemos y lo que conocemos para vivir mejor. Y ahí es donde el arte planta una bandera diferente: puede inspirar a la ciencia, a la técnica, en su capacidad de ir más allá de lo que la tradición ha sido capaz de mostrar. Me toca trabajar con el material más 'tonto', pero es la condición humana la que puede hacer de esa materia un monumento". •

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024 CULTURA 29

### Feria de Editores: repunte de ventas y visitantes en busca de promociones

LIBROS. En su segundo día, el encuentro de sellos independientes convocó a 3400 personas; continúa hasta mañana con entrada libre y una "ingeniería" de descuentos

#### Daniel Gigena

LA NACION

En la entrada del C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271) una fila de lectores, en su mayoría jóvenes, esperaba ayer la apertura de la Feria de Editores (FED), en su segunda jornada. Algunos ya tenían prevista la visita a las mesas de editoriales para pasar a retirar novedades "marcadas" previamente, como Diario del abandono (Bosque Energético), de Leopoldo Brizuela; Poemas selectos (El Cuenco del Plata), del irlandés Paul Muldoon con traducción de Pablo Ingberg; Nuestro abismo encantado (Metalúcida), del premiado escritor tunecino Yamen Manai, con traducción del francés de Sandra Buenaventura; El entusiasmo, nueva novela de Pablo Farrés (Nudista), y la novela juvenil de Matías Moscardi publicada en AZ, Marina Maravilla y el fabuloso dojo literario de Katsumoyo Hagakure, "una mezcla de Alicia en el país de las maravillas y El viaje de Chihiro", según el editor Antonio Santa Ana. Ayer pasaron por la FED 3400 asistentes (en 2023, 3200).

La gran mayoría de los editores había recuperado la inversión (\$195.000) gracias a las compras de "librerías aliadas" y bibliotecas de todo el país, al 50% del valor comercial en stands adheridos y, sobre todo, a una "ingeniería" de descuentos y promociones para los lectores. "No me llevo un libro que cueste más de \$ 20.000", dijo a LA NACION un joven que había comprado ejemplares en los stands de Madreselva, Editores Argentinos y Ninguna Orilla. Algunos editores dijeron que las ventas estaban "un poco" por debajo de 2023; otros, que empatarían con el año pasado y otros, que habían vendido en los dos primeros días la misma cantidad que en los cuatro días de 2023. El año pasado se vendieron más de 90.000 ejemplares en la FED.

"Este año, el éxito es que no sea un fracaso", dijo Alejandro Katz a LA NACION; en Katz Editores, las novedades son muy oportunas para ser leídas en el contexto local: La lucha por una política decente, del filósofo estadounidense Michael Walzer, y Los desposeidos. La estrategia de supervivencia de las clases populares, del geógrafo francés Christophe Guilluy. La editora de Empatia, Marcela Carbajo, dijo que "saldrían hechos" si empataban con las ventas del año pasado; la novedad en el stand de literatura africana es Un duelo inusual, de la sudafricana Yewande Omotoso (\$18.000). Muchos editores admitieron que habían llegado a la FED con expectativas tan bajas que fueron los primeros sorprendidos por la insaciable pasión lectora.

Gran parte de las 330 editoriales que participan este año de la FED venden los libros con el 10% de descuento; sobre ese precio, los asistentes pueden mejorar la promoción si compran dos o más libros. En el stand de Las Furias, por ejemplo, se ofrecen "combos temáticos" de dos libros por \$27.000 y \$30.000 (la novedad es la correspondencia entre Ivonne Bordelois y Alejandra Pizarnik, que cuesta \$21.000). En Cuarto Menguante y Paisanita, con ensayos sobre cine y ficción nacional, respectivamente, el porcentaje de descuento aumenta por cantidad. Barenhaustiene una promoción de cuatro libros a \$25.000 y en Qeja, el



La FED, a pleno ayer, en su segunda jornada

R. NÉSPOLO

"libro del día" está a mitad de precio (el de ayer fue Perezosa y tonta, con relatos de Luciano Lutereau, a solo \$8000). En la mesa de Siglo XXI se pueden encontrar títulos a \$8900 (Natalia Ginzburg, audazmente tímida, biografía de Maja Pflug) y en Ediciones IPS, los precios van de los \$10.000 a los \$20.000, "accesibles para trabajadores y jóvenes". sostuvo Nicolás Bendersky.

Un atractivo de la FED es que muchos editores son escritores y se puede conversar con ellos e incluso llevarse un libro autografiado, así pasa con Natalia Litvinova en Llantén; Ariel Bermani en Conejos y Limbo (una cooperativa de veinticinco escritores que ya lanzó diecisiete títulos); Norberto Gugliotella en Corregidor, Damián Tabarovsky en Mardulce, Mauro Libertella en Vinilo y Pablo Forcinito en Metalúcida, entre otros.

El Ministerio de Cultura porteño otorga una inesperado beneficio a los poseedores del Pase Cultural (estudiantes secundarios, docentes y adultos mayores) que concurran a la feria: un "PaseFED" por \$7500 que se debe solicitar en la entrada para la compra de libros en los stand adheridos. También en la entrada se consigue el libro gratuito Violencia, gentileza de los organizadores de la feria (que muchos visitantes relacionaron con las impactantes denuncias en contra del expresidente Alberto Fernández).

No obstante, este año la ciudad de Buenos Aires no auspició, como había hecho hasta 2023, el programa de fellowship de editores extranjeros interesados en el mercado editorial de la Argentina para la compra de derechos. Los organizadores lo atribuyeron al desconocimiento por parte de los funcionarios de la nueva gestión. Como era de prever, el Ministerio de Cultura de la Nación brilló por su ausencia y la Cámara Argentina de Librerías Independientes le dedicó un cartel al ministro Federico Sturzenegger, adalid de la desregulación: "Si leés hay una ley para vos. Ley 25.542 De-

fensa de la Actividad Librera". Pasearon por las calles de la FED escritores como María Inés Krimer, Gabriela Franco, Eduardo Mileo, Flor Monfort, Martin Felipe Castagnet, Osvaldo Baigorria, Claudia Piñeiro, Silvia Hopenhayn, la canadiense Marie-Pier Lafontaine y la española Luna Miguel, que en la mesa "Narraciones del deseo" junto con Fernando Chulaky Raquel Tejerina (autores de Tres meses; un añoy La Stalker, respectivamente, de Beatriz Viterbo), dijo que para escribir Leermata (Odelia) se había inspirado "descaradamente" en *Trance*, la autobiografía lectora de Alan Pauls. "Confío más en una lectura erótica que en una escritura erótica", dijo la autora.

En el segundo piso del espacio cultural se puede ver la muestra fotográfica Biblioteca personal, de Alejandra López, con retratos de autores como Abelardo Castillo, Marcelo Cohen, Samanta Schweblin y Carlos Busqued, del que Blatt

#### IMPERDIBLES DEL FIN DE SEMANA

### Hoy, a las 17

La estadounidense Deborah Eisenberg dialogará con el autor argentino Federico Falco.

#### Mañana, a las 15.30 Cecilia Fanti, Victor Malumián

y Jacobo Zanella participarán de la charla "Forjar la lectura. Perspectivas sobre la formación de un catálogo literario".

### Mañana, a las 17

La canadiense Marie-Pier Lafontaine y Paula Guardia Bourdin dialogarán sobre "la escritura como denuncia".

& Ríos publicó el best seller póstumo Borderline Carlito (\$16.900).

En la FED se consiguen libros de filosofiay literatura medievalen Winograd, deterror en Muerde Muertos (con dos novedades: Baviano, de Luis Alexis Leiva, y La infección, de Patricio Chaija), de poesía en Caleta Olivia (donde se consiguen el nuevo librode Gustavo Álvarez Núñezy la poesía reunida de Juan Desiderio) y en Salta el Pez (con el "libro acontecimiento" El amor es animal, poesía reunida de Susana Villalba), de pensamiento contemporáneo en La Cebra y Cactus (la belga Vinciane Despret, con su etología filosófica, sigue primera en ventas), de literatura infantil en Pequeño Editor, Unaluna, Limoneroy Musaraña (la novedad es Yaci, de Mariana Ruiz Johnson), de novela gráfica en Hotel de las Ideas, Loco Rabia y Maten al Mensajero y de literatura argentinayextranjera en Adriana Hidalgo, 17 Grises, Baltasara, Chai, Criatura (de Uruguay) y Sigilo, que invitó a la senegalesa Seynabou Sonko a presentar su novela Djinns mañana a las 19.30 junto con Mónica Zwaig y Cecilia Fanti, premiada por la labor librera que lleva adelante con Céspedes.

La editorial Entropia festejó en el ágape de las editoriales independientes sus primeros veinte años de vida. Autores de la casa -Romina Paula, Iosi Havilio, Santiago Loza, Diego Muzzio, Virginia Cosin, Leandro Ávalos Blacha, Santiago Craig, Mercedes Halfon, Carlos Ríos, Laura Wittner y Roque Larraquy- leyeron un fragmento de otro autor publicado por Entropia y comentaron su elección. La novedad del joven sello es nada menos que un libro de relatos de Fernanda García Lao, Teoría del tacto (\$19.000), que comienza así: "Ver es cálculo. El sonido, sugestión. Las palabras están crudas. Si las pruebo, ¿me enveneno?". A dejarse tentar por conjuros y pócimas de palabras en la Feria de Editores. •

### La Academia de Letras incorporó dos nuevos integrantes

**DESIGNACIONES.** Se trata de Alejandro Parini y Sofía Carrizo Rueda

La Academia Argentina de Letras (AAL) se enriquece con la incorporación de nuevos integrantes. Anteayer, en el Palacio Errázuriz (Museo de Arte Decorativo), se hizo la recepción pública del académico de número Alejandro Parini (Buenos Aires, 1965). El discurso de bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la institución, la académica Alicia María Zorrilla.Parini, que es profesor, sociolingüista y experto en comunicación digital, brindó el discurso "De lenguaje, homo mobilis y comunicación digital".

El 13 de julio y el 27 de julio, respectivamente, la AAL eligió a dos nuevos académicos de número: Parini, lingüista especializado en sociolingüística, y Sofia Carrizo Rueda, licenciada en Letras y doctora en Filosofía y Letras, especializada en relatos de viajeros y clásicos de la literatura española. Parini ocupará el sillón Dalmacio Vélez Sarsfield, vacante desde 2023 tras el fallecimiento de Horacio Reggini, y Carrizo Rueda, el sillón Joaquín V. González, vacante desde el año pasado tras la muerte de Rolando Costa Picazo.

Desde que son elegidos para integrar el cuerpo académico (ad honorem), los académicos pasan a formar parte de la Real Academia Española en condición de miembros correspondientes. La recepción pública de Carrizo Rueda tendrá lugar el 5 de septiembre.

"El valioso aporte que significa el ingreso en la AAL del magister Parini no solo reside en su especialidad en ambas lenguas (español-inglés), la sociolingüística y en su dedicación al estudio del discurso digital, sino también en su incansable afán de actualización, ya que no deja de formarse y de trabajar de manera interdisciplinaria con sumo entusiasmo -dijo Zorrilla a LA NACION-. Es un profesional muy valorado en el ambiente universitario, de ahí su pertenencia a la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, a la Red de Estudios del Discurso Digital y a la Royal Society of Arts, del Reino Unido, y su condición de miembro de otras asociaciones y comités científicos".

Parini se ha especializado en un tema de gran actualidad: la comunicación digital. "Mi nombramiento como académico de número en la Academia representa una oportunidad única para aportar una perspectiva contemporánea y dinámica a nuestra institución -declaró el flamante académico a LA NACION-. Mi trabajo se centra en cómo las dinámicas del lenguaje se transforman en el contexto digital, ofreciendo análisis detallados sobre la evolución de la lengua en redes sociales, foros y otros medios en linea. Por tanto, es de mi interés poder contribuir a las temáticas tratadas en la AAL con estudios sobre el impacto de la tecnología en la comunicación humana, explorando fenómenos como la interacción en los entornos virtuales, la creación de nuevas jergas y la adaptación de la norma lingüística a plataformas digitales". •

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### TRES VÍCTIMAS MORTALES

### Ladrones provocaron un choque

En menos de una hora, una banda de asaltantes robó dos automóviles en el partido de Morón y mató a tres ocupantes de un tercer vehículo al que chocaron cuando huían de un móvil policial. Según fuentes de la policía bonaerense, el trágico episodio ocurrió en la esquina de Andalgalá y Beazley, en Villa Luzuriaga, La Matanza. Allí, uno de los asaltantes, que conducía un Chevrolet Prisma, chocó contra un Volkswagen Gol en el que viajaban seis albañiles, de nacionalidad paraguaya, que regresaban de trabajar en una obra en construcción cercana.



Sospechan que los ladrones cavaron el túnel durante un año

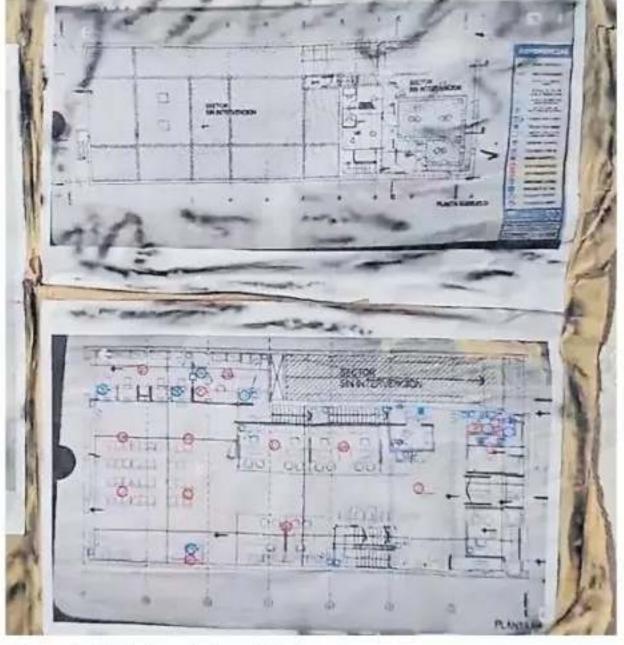

Planos hallados tras la fuga de la banda

IMÁGENES DE VIDEO

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Tenían todo preparado para dar un gran golpe. Al menos, eso pensaban cuando diseñaron el plan del robo de un banco. Alquilaron un depósito en San Isidro que poco antes había sido un taller mecánico y desde allí cavaron un túnel de más de 150 metros que llegó casi hasta la fachada misma del objetivo, al que habían estudiado con planos y analizado sus sistemas de alarma. Descubierto el ardid, los investigadores procuran ahora descifrar las pistas que la banda dejó tras la precipitada fuga de su base de operaciones.

¿Se puede rastrear mi teléfono si los servicios de localización están desactivados?", "¿Se puede rastrear un teléfono apagado?" y "¿Se puede rastrear un teléfono si está en modo avión?". Las preguntas eran títulos de notas que, impresas en hojas tamaño A4, fueron halladas por detectives en la policía bonaerense en el depósito de San Isidro alquilado por los ladrones que cavaron un túnel con la intención de robar una sucursal del Banco Macro, plan que quedó expuesto el miércoles después de un hecho fortuito.

En la propiedad, situada en Chacabuco 535/547 y donde tiempo atrás funcionaba un taller de reparación de autos, los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación hallaron también un mapa satelital de la zona y planos que supuestamente serían de la sucursal bancaria que pretendían robar, en Chacabuco 444.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la causa. "Fueron encontrados planos donde, supuestamente, había información sobre los sensores del sistema de alarmas instalados en el banco. Las pruebas halladas dan cuenta de la planificación que llevó adelante la organización criminal", explicaron los voceros consultados.

Las notas con las explicaciones de cómo se rastrean los teléfonos celulares y los sistemas de localización tienen fecha de noviembre

### Analizan las pistas encontradas en la base de la banda que construyó el túnel

SAN ISIDRO. En su precipitada fuga tras quedar expuestos los movimientos subterráneos, los ladrones dejaron mapas y anotaciones que señalan una larga planificación del intento de robo

de 2022. Además, en el depósito, se encontraron fotografías y anotaciones sobre los metros que, supuestamente, separaban la sucursal bancaria de la propiedad alquilada para preparar el plan criminal.

El túnel descubierto mide, por lo menos, 150 metros de largo y 4,5 de profundidad. "Fue encofrado en madera. Parte del trayecto tenía 1,20 metros de altura y se hacía difícil respirar por la falta de oxígeno. Había sectores donde se tenía que transitar como reptando", dijo un detective del caso.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella y del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, con la colaboración de personal de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Interviene el juez de Garantías Ricardo Costa.

"Los delincuentes pagaron el alquiler del depósito un año por adelantado. La identidad de la persona que figura como locataria es falsa", sostuvo a LA NACION una fuente judicial.

Fuentes de la Municipalidad de

San Isidro informaron que "en el inmueble situado en Chacabuco 535/547 funcionó un taller de reparación de automotores hasta que en octubre de 2022, luego de una inspección, se detectó el cese de actividades comerciales y se dio de baja el expediente de habilitación. El taller estaba a cargo de Oscar José Carrera, muy conocido en el barrio. Durante 2023, distintas personas realizaron varias consultas de habilitación para ese local, cada una para un rubro diferente: garaje, centro de recreación infantil y salón de fiestas. Todas fueron rechazadas. Las dos consultas que tuvieron resultado favorable fueron para habilitación de gimnasio y otra para funcionar como local de comidas para llevar. Solamente hicieron las consultas, pero no iniciaron los tramites de habilitación".

Sobre el túnel, voceros del municipio explicaron que "el lugar fue visitado por técnicos expertos en construcción de obras subterráneas para determinar cuál es la mejor alternativa para tapiar el espacio" y una "vez que se termine los peritajes y la investigación, se va a proceder con su cierre. Se utilizará un material que se llama relleno de

densidad controlada, una especie de hormigón fluido autonivelante que al secarse adquiere la solidez del hormigón".

### Varilla entre los adoquines

Como informó LA NACION en su edición de ayer, la investigación que derivó en el descubrimiento del túnel comenzó de forma fortuita cuando el martes pasado, poco antes de las 8.30, el proveedor de Berni, un local gastronómico situado en Chacabuco al 400, a pocos metros del Banco Macro, sintió un ruido extraño de-

bajo de su camioneta. Entonces corrió el vehículo unos pocos metros y, después de descender, descubrió algo que le llamó la atención: una varilla de hierro sobresalía de entre los adoquines. Pronto se acercaron el personal de la confiteria y otros comercian- la tierra que sacaban a medida que tes. Nadie entendía qué era lo que hacían el pozo. veian.

Tras el hallazgo y como no pudieron sacar la varilla de entre los adoquines, los comerciantes de la zona decidieron doblarla para que ningún conductor se la llevara por delante. Después le pidieron al personal de seguridad del banco que colocara un cono naranja fluores-

cente para que quedara señalizado el lugar.

Un analista técnico revisó todas las alarmas y los sensores del banco y no encontró ninguna anomalía. Sin embargo, se comunicaron con personal de la comisaría la. de San Isidro para "dar aviso de lo sucedido". A las 20, un patrullero de la policía bonaerense se estacionó en Chacabuco al 400 para vigilar en forma preventiva las proximidades del banco.

A las 8 del miércoles hubo una comunicación con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro y poco después se decidió romper la calle y ver hasta dónde llegaba la varilla que había quedado clavada en los adoquines.

"Al comenzar a sacar la varilla se estableció que estaba conectada por tramos por un largo de aproximadamente tres metros. Entonces, se decidió excavar para ver hasta dónde llegaba el túnel", sostuvo una fuente de la investigación.

La primera sospecha fue que el túnel podía conectar con una propiedad situada en la vereda de enfrente del banco, pero pronto esa hipótesis se descartó.

Después de más de 12 horas de trabajo, se descubrió que ese pasadizo clandestino comenzaba en un galpón situado en Chacabuco 535/547.

En el viejo taller, detectives de la policía bonaerense y personal de la Municipalidad de San Isidro hallaron colchones, que indicarían que la banda dormía en el lugar, y bolsas plásticas y de arpillera similares a las que utilizadas por los corralones para vender arena para obras en construcción, donde cargaban

"Por lo menos, los delincuentes estuvieron un año cavando el túnel. Es algo nunca visto. Es una verdadera 'obra de ingeniería'. Todo perfectamente calculado. Hasta tenía alfombra y una iluminación extraordinaria", afirmó a LANACION una fuente de la investigación que inspeccionó ese galpón. •

SUNDBLAD, Roberto. - Ema

Arceluz de Leonardi con sus

hijos, nietos y bisnietos lo des-

piden con tristeza y abrazan a

TERÁN de GUIÑAZÚ, Emma

L. - Tu esposo Carlos, tus hijos

Patricia, Fernando, Susana,

Bob, Graciela, Gonzalo, Maria

Elena, Gonzalo; tus nietos

Juan, Segundo, Emma, Facun-

do, Augusto y Josefina, te des-

pedimos con todo nuestro ca-

riño. Dejaste tu huella de

amor y fortaleza en todos los

que te conocimos. Siempre en

nuestros corazones, descansa

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

toda la familia.

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ANDRI de KALOS, Graciela. q.e.p.d., fallecio el 8-8-2024. -Tus hijos Patricia, Claudia, Tomás, Sergio y Alejandro, tus hijos políticos María Eugenia y Mariano; tus nietos Josefina, Sofia, Magdalena, Carolina, Juan Bautista, Santiago, Federico y Martín, y tu bisnieta Violeta te recordaremos con mucho amor. LAZARO COS-TA, Tel. 48128040.

AYBAR, Eduardo. - Tu hermano Adolfo, cuñada Georgina, tu ahijada Magdalena, sobrinos y sobrinos nietos recuerdan con cariño tu simpatía y ocurrencias, tu bondad y tu alegría de siempre.

BARRIENTOS, Segundo Noé, Cap. Frag. médico, q.e.p.d., 6-8-2024. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

BLANCHARD de WESTEN, Mónica. - Daniel v Dolores Morgan, Iván y Patricía Moscardi, Rodolfo y Gaby Rostagno, Lucas Morgan y todo el equipo de Morgan y Asociados abrazan a Sharon y su familia en este triste momento.

BRENNAN de CARONNI, Viviana. - Tu esposo Juan junto a tus hijos y parejas: Sebastián y Maria Laura, Gisela y Fernando y Santiago y Ana y tus nietos Manuela, Lucas, Benjamin, Pedro, Sofia, Faustina, Isabella y Delfina, te despiden con mucho amor y te desean un eterno descanso y paz.

CASTINEIRAS, Noemí, q.e.p.d., falleció el 9-8-2024. -Su esposo Hernán Ramallo, su hija Maria de los Ángeles, su yerno Lucas Martin, su nieta Victoria Paz, su cuñado Raúl Luis Ramallo y Ubaldo Córcico, participan con pesar su fallecimiento, rogando una oración en su memoria. Invitan a despedirla hoy, de 9 a 13 hs., en Casa Zuccoti, CABA. Sus restos serán inhumados a las 13, en el cementerio de la Chacarita.

CASTINEIRAS, Noemí. q.e.p.d., falleció el 9-8-2024. -Sus amigos de toda la vida, Cristina Bourgés, Marilé Bourgés y Horacio Fuentes, Juan Carlos Bourgés y Claudia Elías Costa, y nuestras familias, la despedimos con mucho amor y acompañamos a Hernán y Angeles en su dolor.

DE GREGORIO, Maria Isabel (Maiqui), q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio TSYA S.A. despedimos a nuestra compafiera de equipo Maiqui con mucho cariño y acompañamos a su familia.

de la VEGA, Magdalena, q.e.p.d., fallecío el 9-8-2024. -Tu marido Gonza; tus hijos Manu, Iñaki, Cata y Gala, y tu familia Mary, Ali y Kuqui, Maura y Manuel, Cecilia, Juan y Vicky, Diego y Jose, Agus y Nico, Panchi, Felipe y Lucia te queremos mucho y siempre estarás en nuestro corazón. LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

de la VEGA, Magdalena. - Pedro José Davila v Sonia junto a Nico, Jose, Lisa y sus famílias abrazan a Gonzalo, Iñaky, Manu y Cata en este doloroso momento y acompañan a Cecilia y toda la familia Masjoan.

ECHEVERRÍA de INCHAUS-TI, María Dolores, q.e.p.d., falleció el 9-8-2024. - Con gran amor despedimos a Loly, su marido Eugenio; sus hijos Ignacio y Clarisa, Gonzalo y Gabriela, Lourdes y Paulo y sus nietos Francisco y María, Mateo, Juana, Baltazar y Estanislao. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

ECHEVERRIA de INCHAUS-TI, María Dolores, q.e.p.d. -Sus cuñados Ana Inchausti v Bárbara y Roberto Filgueira; sus hijos Bay v Juan, Josefina v Agus y Victoria y Nico y sus nietos despiden a la querida Loly y abrazan a Eugenia y los chicos con mucho amor.

GOMEZ ALZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Agustín García Mansilla y Fernanda Ledesma de García Mansilla despedimos con inmenso dolor a Fernando y abrazamos con mucho cariño a Fernando, Silvia y a los chicos, unidos a ustedes en oración. Lo recordaremos siempre por su hombría de bien, recto, honesto y trabaja-

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, q.e.p.d. - La familia González Alzaga Terán despide a Fernando, acompaña a Marta y a Félix y pide una oración en su memoria.

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Sus amigos del Circulo de Armas, Ricardo Adrogué, Oscar Aguilar Valdez, Joaquín Álvarez de Toledo, Juan F. Alzaga, Santiago Braun, Ernesto Brea, Federico Carenzo, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Pedro J. Dávila, Javier d'Ornellas, Orlando J. Ferreres, Juan Eduardo Fleming, Juan Gear, Ignacio Gómez Álzaga, Adrián Hope, Julio Máximo Landivar, Santiago Lynch, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Agustín A. Monteverde, Guillermo Moreno Hueyo, Juan José Naón, Juan José Okecki, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Eduardo Patrón Costas, Norberto Peruzzotti, Rogelio Pfriter, Luis Fernando Posse, Adalberto Rodriguez Giavarini, Ricardo F. Saguier, Raúl S. Sanguinetti, Manuel L. Torino, Juan Carlos Villa Larroudet (p.), Alberto E. Villegas y Enrique Wilson-Rae participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, volvió a la casa del Padre el 7-8-2024. - Angelita Pereyra Iraola de Nevares acompaña a la gran familia de Fernando en este triste momento, y ruega una oración en su memoria.

GOZZI. Carlos Fernando. -Sus hijos Francisco y Nicolás, despiden a su padre con afecto y guardan su recuerdo por siempre.

GOZZI, Carlos Fernando. -Mariana Barbich participa el fallecimiento del padre de sus hijos y comparte con ellos este triste momento.

HAM LELOIR, Patricia, q.e.p.d. - Sus primos Terán Ham acompañan a sus hermanos con cariño y oraciones.

LADINO, Néstor Rubén, q.e.p.d. - Querido Néstor, nos dejaste un testimonio de amar la vida que vivirá por siempre, te extrañaremos y te llevaremos siempre en nuestros corazones. Tus amigos. - LAZA-RO COSTA Tel. 4812-8040.

LARRINAGA, Eduardo, q.e.p.d. - Los compañeros y amigos de la promoción 98 de la ENM participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan elevar una oración en su memoria.

LARRINAGA, Eduardo María, Cap. Nav. (RE). - La Promoción XVI del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown participa con dolor el fallecimiento de su querido compañero y acompaña a sus familiares, camaradas y amigos, rogando oraciones por su eterno descanso.

LEIRAS, Marcelo, q.e.p.d. - El consejo de administración, el rector, los profesores, el staff, los alumnos, los graduados y toda la comunidad de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido profesor del Departamento de Ciencias Sociales y acompañan a su familia en este triste momento.

LEIRAS, Marcelo. - El departamento de derecho de la Universidad de San Andrés lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Marcelo Leiras y acompaña a su familia, a sus colegas del departamento de ciencias sociales y a toda la comunidad UdeSA en este dificil momento.

MASJOAN, Magdalena de la Vega de, q.e.p.d. - Tus hermanas María, Alicia y Sofía de la Vega, tus sobrinos Maura y Manuel Roll, tu tía Ana Inés Ballve y Mauro Roll te despiden con inmensa tristeza y ruegan una oración en tu memoria.

MENDILAHARZU, Fernando, q.e.p.d. - Su mujer Beatriz Michel Torino, sus hijos Fernando y Mercedes Gowland, Sofia y Pablo Medina, Clara y Nicolás Mihanovich, Martín y Agustina Mackinlay; sus nietos Fernando, Santos, José, Marcos, Inés, Francisca, Santiago, Nicolás, Félix, Joaquín, Elena y Angeles lo despiden con mucho amor y enorme gratitud a un enamorado de la vida y su familia, rogando una oración por su alma y pidiéndole a la Virgen que lo tenga en sus brazos. Invitan a acompañarlos hoy, a las 12, en el Memorial.

MENDILAHARZU, Fernando, q.e.p.d. - Sus cuñados Gloria B. de Mendilaharzu y Eduardo Saguier, sus sobrinos Andrés v Paula v Agustín v Constanza lo despiden con gran tristeza y acompañan a Beatriz, Fernando, Sofía, Clara, Martin y familias.

MENDILAHARZU, Fernando. - Angélica Riglos de Gowland y sus hijos Inės, Tomás e Isabel, Esteban y Mechi. Mercedes y Fernando Mendilaharzu lo despiden con tristeza y acompañan a Beatriz, Fernando, Clara, Martín y Sofia con oraciones y mucho cariño.

MENDILAHARZU, Fernando. - Malú Michel Torino y Ricardo Grether, sus hijos María José, José, Carolina, Ricardo, Vicky, Francisco, Florencia, nietos y bisnietos lo despiden con cariño, rezando por él. Fuiste una gran persona. Te vamos a extrañar.

MENDILAHARZU, Fernando, falleció el 8-8-2024. - Martín, tus amigos del ITBA despedimos con dolor a Fernando y acompañamos a Beatriz y familia en este momento. Raucho, Chris, Zy familias.

MENDILAHARZU, Fernando, q.e.p.d. - La Gorda y Pipón Aguilar acompañan a Beatriz y sus hijos con cariño y piden oraciones en su memoria.

ONECA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 8-8-2024. - Los propietarios del Consorcio Arenales 3126 lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo

RIABOI, Germán, q.e.p.d. -Sus padres Lía y Jorge, sus hermanos Mariano y Lorena y sus sobrinas lo despiden con profunda tristeza.

SUNDBLAD, Roberto. q.e.p.d., falleció el 9 de agosto del 2024. - Tus hijos Roberto y Belén, Gonzalo y Celina, Pía, Ximena, Alfonso y Carla, Cristian y Lea, Macarena y Sebastián, Xavier y Ana, y tus nietos te despedimos con tristeza y rezamos por tu alma. Mamá te está esperando. Invitamos a acompañar sus restos mañana, a las 14, en el Jardín de Paz.

SUNDBLAD, Roberto.

SUNDBLAD, Roberto.

q.e.p.d., c.a.s.r y b.p. - Su her-

mana Munchi, sus hijos, nie-

tos y bisnietos participan su

partida a la casa del Señor y

acompañan a su familia con

SUNDBLAD, Roberto. - Su

hermana y ahijada Florencia y

Jose, hijos y nietos acompa-

ñan a su familia con mucho

SUNDBLAD, Roberto. - Rafa-

el Machado Malbran despide

a su consuegro y acompaña a

su familia con cariño junto a

sus nietos y sus hijas Lucrecia

de Fortin, Felicitas de Sánchez

SUNDBLAD, Roberto.

q.e.p.d. - Rafael y Celina Leo-

nardi de Quesada Ocampo

(as.) acompañan a Macarena y

a todos los Sundblad, rezando

por el encuentro de Roberto

y Celina de Capalbo.

con la Virgen Maria.

mucho cariño.

en paz.

q.e.p.d., c.a.s.r y b.p. - Sus hermanos Sarina, Munchi, Igna-TERAN, Emma L., falleció el cio, Marcos y Mercedes, Este-8-8-2024. - Los integrantes de ban y Teresa, Florencia y José, la Promoción 91 CMN, ruegan Horacio y María y sus hijos, una oración en memoria de la nietos y bisnietos participan esposa del CR (R) Carlos Guisu partida a la casa del Señor y ñazu. acompañan a su familia con mucho cariño.

Homenajes

KATTAN, Isaac. - Su familia invita al darush de los 30 días. mañana, 18 hs., Menora, Cabe-Ilo 3206.

Recordatorios

ALVAREZ ARGÜELLES, Manuel, q.e.p.d. - Hoy, al cumplirse treinta años de tu partida, tu vida y tu legado siguen iluminando nuestro camino. Tu ejemplo, tus enseñanzas y tu bondad han dejado una huella profunda en nuestros corazones. Tu esposa, hijos y nietos te recordamos con mucho amor y admiración, y elevamos nuestras oraciones para que descanses en paz junto al Señor.

GOLD de WERTHEIN, Norma. - Al cumplirse un año de su partida, Fafi y Adrián la recordamos con intenso amor, siempre viva en nuestra memoria.

HUERRES, Nilda Alicia, q.e.p.d. - En el día de tu cumpleaños, tu hija Gladys te recuerda con inmenso amor, elevando una oración por el eterno descanso de tu alma.

MARTEL, Jorge Honorio. - A

SUNDBLAD, Roberto. - Mahui de Bary de Furst Zapiola, hijos y nietos acompañan a los Sundblad con mucho cariño.

SUNDBLAD, Roberto. q.e.p.d. - Marcos Ricardo y Marcos Pablo Lagomarsino, Paula Lagomarsino y Alejandro Bohtlingk e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Xavier y su querida familia, ofreciendo oraciones por su eterno descanso.

un año de su partida su mujer Claudia lo recuerda siempre con especial cariño y agradece una oración en su memoria.



El Cessna 152 se estrelló directamente contra depósitos de una empresa de gases

IMAGEN DE VIDEO

### Sospechan que la caída de una avioneta fue un ataque intencional

ROSARIO. La aeronave se estrelló contra los depósitos de una empresa en la que había trabajado el piloto, que falleció

Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.- Un piloto de 46 años, exempleado de la firma que se dedica a la venta de oxígeno medicinal Air Liquide, despegó a las 11.50 del aeroclub de Alvear, a unos 20 kilómetros de Rosario, y minutos después la avioneta se estrelló contra la planta de la compañía donde el hombre había trabajado hasta hace unos meses. Se sospecha que el piloto podría haber impactado la avioneta biplaza Cessna 152 de manera intencional. El único ocupante de la aeronave murió en el acto debido a la caída, que provocó un incendio, pero ninguno de los empleados de Air Liquide resultó herido, ya que fueron evacuados de manera inmediata tras la explosión.

Unas horas después del siniestro, la fiscalía de Rosario reveló la identidad del piloto fallecido. Su nombre era Juan Manuel Medina, de 46 años.

Según revelaron fuentes de la investigación, algunas personas allegadas a este hombre señalaron que por la aplicación de mensajería WhatsApp había dado indicios de que podía tomar una decisión trágica. Horas antes de su muerte en su estado de la red social tenía una foto con una gran explosión. Esto abona la principal hipótesis que se centra en que Medina podría haber provocado la caída del avión para dañar la fábrica donde había trabajado.

Incluso esa imagen que el piloto mantenía en su perfil de la red de mensajería instantánea avala la teoría de que su acción kamikaze no solo procuraba dañar instalaciones de la empresa en la que trabajó hasta su desvinculación -en malos términos, según los primeros testimonios obtenidos por los investigadores-, sino que también vislumbraba generar un gran estallido con el impacto de la aeronave en una zona de almacenamiento

de gases, algo que -en caso de demostrarse la intencionalidad de la maniobra suicida- no pasó solo porque la caída del avión fue a unos pocos metros de esos tanques.

Air Liquide es una empresa multinacional de origen francés que es líder mundial en gases, tecnología y servicios para la industria y la salud. Tiene una planta en avenida Presidente Perón 7680, en la zona oeste de Rosario. En ese predio cayó ayer al mediodía la avioneta y su piloto falleció.

La fiscal Mariel Oliva, que está a

Luego de escuchar a testigos, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trató de una acción que podría definirse como kamikaze

cargo de la investigación y que estuvo presente en el lugar del supuesto atentado, tiene entre sus hipótesis la posibilidad de que el choque de la avioneta contra la sede de la empresa haya sido intencional.

Los videos que trascendieron por las redes sociales muestran que la aeronave, un monomotor biplaza, se dirige directo contra la planta. No parece que tuviera desperfectos técnicos, aunque esta hipótesis está en pleno proceso de investigación.

En ese proceso trabajarán los peritos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo descentralizado del Ministerio de Economía que desde 2020 está a cargo de investigar accidentes e incidentes ocurridos en el transporte automotor, ferroviario, marítimo y aéreo.

Luego del impacto de la Cessna 152, cuatro dotaciones de bomberos concurrieron al lugar, donde arrojaron espuma para apagar el incendio que se desató por el combustible que llevaba la avioneta. Según las fuentes, las llamas no lograron afectar la zona donde se encuentran los gases y los tanques de oxígeno, algo que podría haber provocado una catástrofe. Una hora después, los bomberos lograron dominar la situación, pero a modo preventivo evacuaron a los vecinos de la zona y a todos los empleados de la firma.

"Se escuchó un ruido fuerte, vimos que la avioneta venía dando vueltas. Casi se lleva puesta la antena de Tersuave, después pareció perderse y se escuchó un ruido muy fuerte. Empezamos a escuchar la sirena de Air Liquide y vimos que empezó a salir la gente corriendo desesperada", relató un vecino de la zona.

El jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, sostuvo que el operativo ante esta situación crítica apuntó a evacuar a los empleados de la fábrica con los bomberos y dar aviso a las empresas linderas para sacar el personal.

Según fuentes de la investigación, Medina despegó al mediodía con permiso para volar del aeroclub de Alvear, pero –según trascendió-no tenía autorización para sobrevolar esta zona urbanizada. Su objetivo, de acuerdo con los primeros pasos en la pesquisa, es que habría provocado un atentado contra la empresa, de la que no se habría ido en buenos términos. La tragedia pudo ser mucho peor.

El director de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, que la avioneta no hizo explotar los tubos de oxígeno de casualidad. "Lo que evitó una tragedia fue que había una columna de hormigón que impidió que la aeronave impacte sobre los depósitos donde están acopiados los tubos de oxígeno, que se encuentran a muy poca distancia del lugar donde golpeó la avioneta". •

# El encargado de un edificio recibió la pena máxima por un crimen

PALERMO. El condenado se aprovechó de su posición laboral para matar a Saúl Hilú en 2021

El hombre aprovechó las ventajas que le brindaba su puesto laboral. Conocía bien cada movimiento en el consorcio situado en la calle Paunero al 2700, en el barrio de Palermo. Los vecinos le tenían confianza, incluso le daban las llaves de unidades cuando había que realizar un trabajo de reparación. Después de todo, Fernando Celestino era el encargado del edificio. Claro que su amabilidad era ficticia y ocultaba sus verdaderas intenciones. En realidad era un enemigo interno, un ladrón y un asesino. Así quedó expuesto en el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26, que condenó a ese hombre por el homicidio de Saúl Hilú, ocurrido en diciembre de 2021 durante un robo. La pena: prisión perpetua.

Celestino había concretado unas obras menores dentro del hogar de ese hombre de 78 años y para eso recibió las llaves del departamento. Hizo una copia y coque derivó en asesinato. Tenía experiencia en meterse en las viviendas ajenas del edificio que lo tenía como encargado. Meses antes del crimen, desvalijó la unidad de una jubilada de 75 años que también le había confiado la llave. En el juicio de homicidio recibió, además, una condena por "hurto agravado por la utilización de una llave verdadera sustraída".

El encargado no actuó solo. Tuvo el apoyo de Liza Cáceres, su pareja y también condenada, y dos hombres que participaron directamente en el robo y homicidio, ya que quedaron registrados en cámaras de seguridad, pero que aún no fueron identificados. La hija de Celestino, Analía Benítez, recibió una pena de ocho años por robo.

El veredicto fue resuelto por los jueces Carlos Rengel Mirat, Julio Pablo Quiñones y Maximiliano Dialeva Balmaceda, que avalaron la acusación presentada por la fiscal Diana Goral, que impulsó en el juicio la investigación realizada por el fiscal Lucio Herrera.

Según detalló el portal de información del Ministerio Público Fiscal, los mencionados Celestino, Cáceres y Benítez ingresaron en el edificio pocos minutos antes de la medianoche del 15 de diciembre de 2021. "Los dos hombres no identificados entraron a las 2.46 ya del 16 de diciembre, y se dirigieron al departamento de la víctima, donde la golpearon fuertemente".

La fiscalía marcó la malicia del encargado de ese edificio, ya que se estableció que Celestino no mostró ningún remordimiento, todo lo

contrario: "Eligió que muriera lentamente con el mayor sufrimiento posible para él y para su familia. Celestino disfrutó de lo que hizo y no se arrepiente en absoluto de sus acciones; su único lamento es que lo hayamos descubierto".

Cuando el grupo dejó el departamento con Hilú atado, se separaron sus integrantes y volvieron a reunirse en la villa Zabaleta, donde evaluaron el botín obtenido: un celular y cuatro relojes. Celestino sabía que en esa unidad había una caja fuerte. Y decidieron volver al edificio.

#### Placer e impunidad

26, que condenó a ese hombre por el homicidio de Saúl Hilú, ocurrido en diciembre de 2021 durante un robo. La pena: prisión perpetua.

Celestino había concretado unas obras menores dentro del hogar de ese hombre de 78 años y para eso recibió las llaves del departamento. Hizo una copia y comenzó la planificación del robo que derivó en asesinato. Tenía ex-

"Esto tuvo por claro fin imposibilitar cualquier tipo de pedido de auxilio por parte del damnificado y de este modo consumar el robo al hacerse con la caja de seguridad empotrada –de acuerdo con los rasqueteos que escuchó la vecina y el propio Celestino reconoció—y, al mismo tiempo, procurar la impunidad", repasó la fiscalía.

"Tanto su muerte como su prolongada agonía fueron absolutamente innecesarias para consumar la sustracción. Hilú era de avanzada edad, no escuchaba casi nada y estaba solo, fue sorprendido mientras dormía por dos adultos fornidos, no tenía escapatoria", se consignó en el alegato.

"Con sus agresiones, Celestino y Cáceres pretendieron dar muerte al damnificado para consumar la sustracción de la caja fuerte que removieron del sitio en el que estaba empotrada y, para procurar su impunidad dado que el conocimiento precedente que el damnificado poseía de Celestino le hubiera permitido identificarlo", marcó el juez Rengel en el voto al que adhirieron sus colegas.

El encargado preparó el golpe, pero no tuvo en cuenta los numerosos sistemas de videovigilancia instalados en esa zona de Palermo, incluso en la entrada del edificio que lo tenía como portero, y, tal vez por estimar que nadie sospecharía de él, dejó un rastro visible para quienes analizaron las llamadas entrantes y salientes de su celular y los movimientos de la tarjeta SUBE. •



Saúl Hilú fue asesinado el 16 de diciembre de 2021

LA NACION | SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2024

### OPINIÓN

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

últimomomento, anteayer, el Frente Renovador suspendió el plenario que tenía previsto para hoy en \_Tornquist, Sierra de la Ventana, donde Sergio Massa reaparecería públicamente después de siete meses. El líder del espacio iba a mostrar equipos, a exponer sobre economía local y global, a diferenciarse del kirchnerismo. pero canceló todo. Tal vez retome la idea en dos semanas. La explicación que los organizadores dieron a la prensa fue que, como la convocatoria venía siendo muy superior a la calculada, el acto podía quedar desbordado. Un caso de estudio: que el éxito obligue a reprogramar. Dentro del PJ admiten en cambio la verdadera razón: después del escándalo de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández no hay nada para decir.

El peronismo quedó en estado de shock. Es lo que dijo ayer Kicillof sobre el caso. No habrá además una reacción coordinada del partido, principalmente porque tampoco existe un liderazgo vertical; todos están ahora más dispersos que en diciembre, después de la derrota con Milei. Hay que repasar los discursos: del tuit de Cristina Kirchner a la indignación del gobernador o los comentarios contra Alberto Fernández en la jura de la Constitución de La Rioja hay un espectro de ambigüedades y contorsiones.

Hasta que aparecieron anteanoche las primeras imágenes de Fabiola golpeada, algunos peronistas tenían la esperanza de que el expresidente pudiera llegar con ella a un entendimiento que atenuara los efectos de la causa. Repetían que esa relación había sido tóxica desde el principio y que, por lo tanto, no había que pensar en una ruptura definitiva. "Ella siempre fue un problema desde la campaña, pero no solo en el aspecto personal de Alberto: era un verdadero problema político", dijo alguien que pasó horas al lado de ambos.

Este reducido elenco de amistades, en silencio desde que se difundió la primera noticia del caso, no le niega ahora a Fabiola la condición de víctima pero, al mismo tiempo, sigue sosteniendo que la denuncia se fue gestando a partir de un desencuentro económico. Dicen, por ejemplo, que a ella no le alcanzaba con que el exjefe del Estado le diera una parte de su pensión de presidente, y que llegó incluso a ofrecerle a un canal de televisión de aire. sin éxito y a cambio de dos millones de dólares, la exclusividad del documental que cuenta su vida y está a punto de presentar.

Hay empresarios que estaban al tanto de estas discusiones. Uno de Misiones, por ejemplo: Francisco "Pepi" Wipplinger, dueño de FJW, la mayor transportista de sustancias peligrosas del país, que recibió a fines de 2022 una llamada de Fabiola pidiéndole que le mejorara el sueldo a uno de sus choferes, Jorge Miranda, padrastro de la exprimera dama desde muy chica. "Yo vivo como una reina, pero no tengo ingresos", fue la explicación.

El cambio de gobierno y la mudanza a España complicaron más las cosas que, dicen los allegados, Alberto Fernández tampoco resolvió. Ya está asumido su hábito de postergar. También su debilidad. Alguien de ese núcleo recordó esta semana el día de febrero de 2022

#### EMPRESARIOS & CÍA.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género es un eslabón más de una cadena de escándalos judiciales que sacuden al kirchnerismo

# Una implosión en capítulos que pone al PJ en estado de shock

Francisco Olivera

-LA NACION-



en que, furioso y enterado del viaje que Luana Volnovich y Martín Rodríguez a Riviera Maya, el entonces presidente quiso echar a Rodríguez del PAMI y fracasó. "Luana no le atendió el teléfono", agregó.

Los chats plantean ahora una incógnita que la Justicia debe develar. ¿Nadie estuvo nunca al tanto ni pudo ayudar a Fabiola? ¿No emitió ella ninguna señal? Trabajo para el fiscal. Hay posteos de Instagram sugestivos al respecto. El 25 de no-

viembre de 2022, por ejemplo, ella celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con varios mensajes. "Las prácticas y discursos de violencia que circulan a diario contra las mujeres y las diversidades impiden construir una sociedad inclusiva y justa", decía el primero, todavía abierto a comentarios. El segundo: "Es imposible proyectar el desarrollo de nuestro país si la mitad de la población vive con

miedo de ser agredida o sufre cualquier tipo de violencia solo por su género o identidad sexual". ¿Estaba pidiendo ayuda? La publicación concluye con el 144, para víctimas de ese delito.

El escándalo promete crecer bastante más, pero ya supera en repercusión al del tráfico de influencias para la contratación de seguros. Según fuentes judiciales, hasta aceleró denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Entre ellas, dos rimbombantes cuyo nombre no ha sido todavía revelado: una persona del mundo del deporte y un empresario.

Dicen que Alberto Fernández está muy afectado y que habla desde entonces con muy pocos. El sábado, día anterior a que Claudio Savoia publicara que había fotos, y enterado de que el material estaba ya en manos del periodista, entró en estado de alteración. El lunes estaba peor y el martes, por fin, aceptó que Gabriela Cerruti le enviara un médico al departamento.

Para el peronismo es un cimbronazo de alcance incalculable.

"Pedile ahora a la gente que no hable de la casta", se resignó un exfuncionario de aquel gobierno. La inquietud es corporativa y partidaria, pero también personal: el teléfono de María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, podría complicar a unos cuantos. Al gabinete, por lo pronto. "Todo pasaba por María: en ese móvil estamos todos. Un comentario medio fuera de contexto en ese chat y te destrozan", agregó alguien que trabajó horas con ella.

En la lista habría que incluir a empresarios y sindicalistas. La di-

Los chats plantean ahora una incógnita que la Justicia debe develar. ¿Nadie estuvo nunca al tanto ni pudo ayudar a Fabiola? ¿No emitió ninguna señal?

mensión de los archivos que tiene Ercolini explica todo: está revisado apenas el 20% del móvil de Cantero, y solo los chats. Faltan la nube, los documentos borrados y otra veintena de teléfonos secuestrados a productores de seguros que, como Héctor Martínez Sosa, podrían ser citados a declarar. "Va a ser una novela turca por capítulos", anticipan cerca del expresidente.

Fernández ya definió que Silvina Carreira será su abogada. Pero a su entorno le preocupa además que tampoco haya logrado mantener una buena relación con una parte importante de la Justicia. Ni con Ercolini, con quien empezó a estar enfrentado a partir de las causas de Vialidad y Hotesur-Los Sauces; ni con la Corte, contra la que presentó en 2023 un pedido de juicio político. Al contrario: elegido en 2019 por Cristina Kirchner para encabezar la fórmula entre otras razones por su llegada a la Justicia, terminó denunciado. Y su fracaso afectó seriamente al kirchnerismo desde adentro. Una verdadera implosión sin la cual se hace dificil entender el triunfo de Milei.

Esas banderas progresistas estropeadas explican parte de la retórica presidencial. Anteayer, en Chile, durante una exposición en Gas Andes, el Presidente les garantizó a los empresarios que la Argentina no volvería a cortarles el gas como en 2004: "Quien les habla es Javier Milei, no Néstor Kirchner".

Para una parte del peronismo es como haber derribado una estatua de Chávez. ●

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

### La infraestructura que demanda el campo

Es necesario evitar que más capitales extranjeros abandonen el país ante las inseguridades jurídicas y físicas que soportan los sectores de la producción

adie se atrevió a corregir al presidente Milei cuando en su discurso de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural Argentina denunció que el traslado de granos por 700 kilómetros de caminos, hasta llegar a Rosario, resulta más caro que enviarlos a Europa. Milei también pudo haberse escandalizado, sin temor a equivocarse, de que la carencia de suficiente calado en los puertos que rodean a esa ciudad vital para la agroindustria determina que muchos buques partan con la mitad de sus bodegas vacías. Terminan de llenarse en costas brasileñas, con la consiguiente pérdida de oportunidades para productos argentinos.

Por fortuna, ha comenzado a despertar en el país una conciencia crítica sobre las consignas huecas del populismo que han atrasado la Argentina de forma alarmante en relación con el desarrollo general de la constelación de naciones en las últimas décadas. Aquí, todo ha sido paralizado por largos años en función de reclamos inatendibles, de regulaciones burocráticas perturbadoras de la actividad de lasempresasnacionalesyhechotrizas la esperanza de que nuevas inversiones se radiquen para explotar nuestro potencial de riquezas naturales y expandir las fuentes de trabajo.

Ha ocurrido todo lo contrario. Decenas de empresas extranjeras han abandonado la Argentina hartas de las trabas sufridas para su desenvolvimiento pleno y por la suma de inseguridades jurídicas y físicas que completarian un cuadro irreal en otras partes del planeta.

El campo ha padecido ese fenómeno como pocos otros sectores de la economía. Esto se patentiza en el resultado absurdo de que cada 100 dólares producidos por la cosecha de soja, 71 dólares sean para el Estado, según ha sido documentado por

institutos especializados en estudios agropecuarios. Menos luces que sobre esa verdad archisabida se echan a diario sobre la flaqueza de la infraestructura que debería ser parte de la base logística que haga posible de forma materialmente sustentable las actividades rurales. El presidente Milei pusoen Palermo el dedo en la llaga con un solo ejemplo entre cientos.

La infraestructura es un componente crítico de la actividad agropecuaria, pues sin ella no hay transporte, ni almacenamiento, ni distribución de una producción que genera, aun con todas las deficiencias perceptibles en la actualidad, el 60% de las exportaciones y el 25% del empleo total. Según el Consejo Federal Vial, la Argentina tiene 100.000 kilómetros de caminos de tierra. Especialistas en la materia han denunciado que la falta de pavimentación determina que el traslado de ganado por esos caminos tenga una pérdida del 2% del peso de la hacienda. Que las pequeñas plantas tamberas, sin capacidad de almacenar leche refrigerada, deban tirar leche. Que recaigan sobre otras explotaciones, como la frutícola, perjuicios insalvables que de otra forma no ocurririan.

Urge realizar mejoras en carreteras, en puentes, en ferrocarriles. Desregular hasta el límite de lo posible la actividad aérea, con absoluta conciencia de que el mundo reclama

Urge realizar mejoras en carreteras, en puentes, en ferrocarriles, y desregular hasta el límite de lo posible la actividad aérea

más y más productos de alta calidad y frescos, en consonancia con las nuevas tendencias sobre seguridad alimentaria. Lo sabemos: el Estado fue dejado en ruinas por años de dilapidaciones vanas, desconocimiento de los deberes ciudadanos, corrupción de los gobernantes y palabrerío ideológico cuyo impacto, si asusta vernos en nuestro propio espejo, digamos que ha derivado en situaciones extremas como las que se viven hoy en Venezuela.

Lo sabemos: "No hay plata". Nada más natural entonces que ver prosperar reclamos como el que acaba de formular Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera. Pidió que se abra, por lo tanto, el mercado de capitales para las obras de infraestructura que se demoran e impiden al país, solo en el renglón de granos, producir 20 millones más de toneladas por año. En el centro de los requerimientos de esa naturaleza se halla la actualización operativa y jurídica de la Hidrovía Paraná-Paraguay cuya proceso privatizador fue habilitado ayer-, de la que esencialmente dependen lasterminales portuarias y las fábricas aceiteras del Gran Rosario, por donde sale el 80% de nuestros productos agrícolas. Es una vía acuífera que se nutre del tráfico de las deterioradas rutas 8, 9, 11, 12, 33 y 34.

Unicamente la movilización del capital privado en condiciones atractivas para los riesgos que suponen las inversiones de alto costo logrará no solo que esa hidrovía funcione en los términos que con razón se plantean. También, que se atiendan necesidades pendientes de atención, como las de una mayor y más eficiente electrificación rural y la conectividad en grado satisfactorio con vistas al uso de las nuevas tecnologías apropiadas para un mundo en verdadero desarrollo.

Manos a la obra; no hay tiempo que perder.

### Alcohol al volante: ¿quién paga?

a Legislatura de Mendoza aprobó una norma para que se médicos y de internación a quienes terminen hospitalizados luego de ocasionar un siniestro vial en estado de ebriedad o habiendo consumido psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes o sustancias que violen lo fijado por la ley de tránsito. Su reglamentación es inminente y contempla no solo la conducción de automóviles, sino también la de bicicletas con y sin motor, ciclomotores, transporte de pasajeros y de carga.

Una semana de internación en terapia intensiva o intermedia implica un mínimo de 15 millones de pesos en estudios, medicación y tratamientos. Si además se requiriesen sucesivas intervenciones quirúrgicas o terapias de rehabilitación, las cifras siguen engrosando. ¿Por qué

habría de pagar el erario público tales gastos originados en la temeridad de un conductor?

Dentro de un paquete de 26 leyes vinculadas a la salud, la referida norma crea el Fondo para la Recuperación y el Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia (Reforsal), que centralizará estos cobros y los que realicen los extranjeros atendidos en hospitales públicos, otra medida aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados que ya contaba con el visto bueno del Senado provincial. Lo recuperado será reinvertido en el sistema de salud pública.

Si tuviera cobertura de obra social o prepaga, el cobro recaerá sobre estas. En caso de que el involucrado carezca de ellas y no pueda asumir la erogación, será embargado previo proceso judicial. De carecer de seguro vigente y al día, el responsable

deberá hacerse cargo también de todos los costos de internación de terceros involucrados en el siniestro ocasionado.

Mendoza no adhirió a la ley de alcohol cero que rige a nivel nacional. Una legislación que recibió críticas permite conducir en Mendoza con un 0,5% de alcohol en sangre. Productora de vino por excelencia, la provincia registra altas tasas de siniestros por alcoholemia. Una de cada cuatro muertes en siniestros viales se vincula con alcoholemia o estupefacientes.

Junto con promover mayores controles y aumentar las penas para quienes cometen el gravísimo delito de conducir sin estar en condiciones, esta medida agrega una onerosa consecuencia al desaprensivo accionar. La celebramos y apoyamos que sea replicada en el resto del país.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Triste medallero

Figurar en el medallero de los Juegos Olímpicos es un gran honor para los deportistas. Pero estar en el "medallero" de altos funcionarios públicos por condenas judiciales es todo lo contrario, como ocurre en la Argentina. Veamos: 1) Presidente de la Nación 1989-1995 v 1995-1999. 2) Presidenta de la Nación 2007-2011 y 2011-2015; vicepresidenta de la Nación 2019-2023. 3) Vicepresidente de la Nación 2011-2015. 4) Un ministro y secretarios del Poder Ejecutivo 2003-2015.5) Expresidente de la Nación 2019-2023 con posibilidades de integrar la nómina.

Ojalá que en los próximos años nuestros hijos, nietos, bisnietos y sucesivas generaciones solo vean recibir medallas, diplomas y todo tipo de distinciones a las personas honestas. Podrán vivir Deuda de los EE.UU. en un país mejor cualquiera que sea su condición social y económica.

Norberto Naso DNI 7.759.213

#### Hartazgo

Rescato del artículo imperdible de Luciano Román la brillante síntesis que hace en una sola frase de la cultura política que nos acompaña hace décadas: "El peor pecado no es violar la ley, sino ser descubierto". Ojalá que el hartazgo al que hemos llegado en este tiempo nos ayude a impedir repetir esta triste historia de corrupción e impunidad. Ricardo Commenge DNI10.897.651

### Elecciones de Cristina

"Gracias, Cristina, pero mejor no elijas más". Esto es lo que el Partido Justicialista debería sugerirle a la exvicepresidenta, luego de evaluar los resultados logrados por algunos de sus "elegidos". Observando las gestiones de Amado Boudou, Sergio Massa y Alberto Fernández, lo mejor que podría hacer Cristina Fernández de Kirchner, tanto por el bien de su partido como del país, e incluso del futuro "candidato" peronista, es llamarse a un prudente silencio. El partido y la Nación en su conjunto se lo van a agradecer. Miguel Budich mabudich@gmail.com

### Ironía

Paradójico y aberrante: el gobierno que crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tenia como jete de Estado a una persona acusada de golpear y maltratar a la primera dama del país. Susana Mastronardi DNI12.276.049

### Vergüenza

Hace tiempo que pienso que la Argentina duele... ahora

lamentablemente creo que la Argentina avergüenza. Julio Lozano DNI7.754.906

#### Celular fuera del aula

Una de las noticias de esta semana ha sido la prohibición de celulares en las aulas en CABA. Lo que significa que esta resolución fortalecerá la autoridad de los docentes y que evidentemente los chicos hacían uso libre de sus teléfonos como y cuando querían. Bienvenida entonces la medida. Pero si no son acompañadas de una acertada reeducación del uso de móviles la adicción y dependencia que ya se han generado en niños, jóvenes y adultos, los resultados tomarán mucho tiempo en verse. Hay que trabajar con los padres, que cada familia tome conciencia de las consecuencias actuales dentro de su núcleo familiar por el excesivo uso de la tecnología. Por otro lado, ¡hay que reconocer que el buen uso del celular puede hasta salvar vidas! Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail. com

Quisiera agregar a la carta de lectores de Orlando Ferreres sobre el tema de la deuda de los Estados Unidos, que es muy clara, dos puntos adicionales. El primero es que quien convenció al entonces presidente de EE.UU. Franklin D. Roosevelt de que el Estado, como ente público, podía endeudarse sin límite, fue lord Keynes, durante la Segunda Guerra Mundial, quien había concurrido como enviado especial de Inglaterra para negociar la entrega de pertrechos bélicos entre ambos países. La segunda es que en

### En la Red

FACEBOOK

Cristina Kirchner se refirió a la denuncia contra Alberto Fernández



"No nos olvidemos de que ella lo eligió" Yoly Weihmüller

"¡Pero se puso ella de víctima, como siempre!" Dalinda Estela Cárdenas

"Usted lo puso de presidente, con una amistad de muchos años. O sea que lo tenía que conocer mucho. No cabe excusa alguna, fue una persona de máxima confianza de su exmarido y personal. Siento una profunda vergüenza"

María Cepeda

OPINIÓN 35 LA NACION | VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2024

bién debo hacer mención a un diario de poco tiraje que siempre me acusa de negacionista por afirmar que nuestros soldados combatieron por órdenes y no como los terroristas, que lo hicieron por su propia decisión. La idea de Santucho era matar de entrada a por lo menos a 1000 ciudadanos. ¿Ese diario estaría apoyando las ejecuciones que está efectuando Madurojunto a La Cámpora? Los Maduro y los terroristas argentinos vienen del mismo palo. Repito, me cansé de las hipocresías. Gracias a los que combatieron para seguir siendo una república libre; es hora de que el pueblo les agradezca, y a los que siguen presos por unos jueces prevaricadores que se les dé la libertad inmediata.

Lucrecia Astiz lookguillermina@yahoo.com.ar

#### Aporte

En los últimos días, la palabra de nuestro expresidente Mauricio Macri. expresada en medios televisivos y radiales, me ha reconfortado. Al menos, en mis últimos años de vida. puedo señalar un político de cara limpia y fehaciente actitud de servicio. Macri sabe poner el hombro al actual gobierno sin perder identidad de oposición responsable. Auténtico y sin dobleces en su discurso público y privado, respetuoso en su crítica constructiva, supo durante su gobierno abrirnos las puertas a una Argentina de la cual en su momento sentimos orgullo. Cuidó su investidura sin altanería, atento a no dejar de lado la palabra culta y fundamentada en sus discursos y entrevistas. Nos integró al mundo representándonos sin poner su persona en primer plano. Aun en medio de dificultades, trató de abarcar todas las áreas de gobierno, a través del control de gestión en su equipo. Reconoce actualmente integrantes que se alejaron, pero no los desacredita, acepta con altura las disidencias. Por su valioso aporte a nuestra patria le pido que no se aleje, necesitamos el oxígeno de su presencia frente al aire viciado que desprende la política de siempre. Recordando su frase "se aprende más de los errores que de los aciertos"... Me pregunto si los argentinos podremos madurar de una vez, para nunca más equivocar el camino.

Cecilia Rodríguez Moncalvo DNI 6.401.375

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

#### UN PROYECTO POLÉMICO

### México, Justicia decapitada

**Enrique Krauze** PARA LA NACION-

CIUDAD DE MÉXICO "El ejercicio de un poder absoluto es muy peligroso para el principe, muy odioso para los súbditos, y contrario a las leves, tanto divinas como humanas" (Spinoza, Tratado político).

¬ l próximo mes, último de su → gobierno, la nueva legislatu-dor buscará supeditar la Justicia al poder introduciendo el voto directo de los jueces. En la práctica, esta "reforma" se traducirá, como se ha visto, en el voto personal de López Obrador sobre quién debe ser juez. Será el fin de la justicia, y la república.

Para combatir este despropósito, he escrito varios artículos que prueban la continuidad de dos siglos en el pensamiento republicano en México, y la consiguiente defensa de la Suprema Corte de Justicia frente al poder absoluto. En fechas recientes, he debido recordar que la separación entre la Justicia y el poder está en el origen de la civilización occidental.

cribe claramente. Los célebres legisladores de Esparta, Atenas y Roma-Licurgo, Solón y Numa-limitaron el poder absoluto con el valladar de los jueces. Con esos ejemplos en mente, tras atestiguar en 1672 el violento fin de la república holandesa y sus libertades, Baruch Spinoza escribió el Tratado político, su obra postrera. Y al trazar el perfil de un Estado "no bárbaro", un Estado que respeta las libertades, aludió a un notable antecedente medieval: el Reino de Aragón.

El emblema de ese Estado no era un monarca, sino un juez: el "Justicia" Juan de Lanuza y Urrea. En la Plaza de Aragón en Zaragoza hay un monumento en su honor, erigido a principios del siglo pasado para conmemorar el cuarto centenario de su sacrificio. Lanuza representa la tradición liberal que

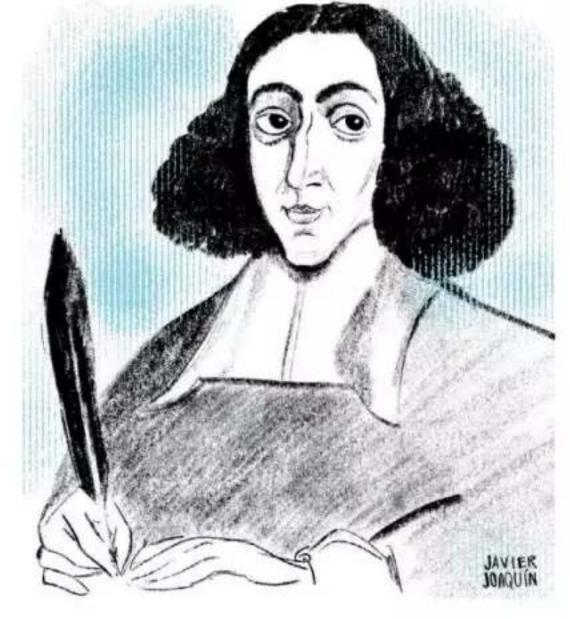

enorgullece a los aragoneses (no parta, se opusiera a los reyes y tuvie-El Antiguo Testamento la pres- por nada, aragoneses fueron Goya ra absoluto derecho de resolver los y Buñuel). Es natural que a Spinoza, defensor radical de la libertad. ese legado le pareciera "digno de memoria".

Spinoza no era dado a narrar historias, pero en el caso de Aragón hizouna excepción: "Tan pronto arrojaron de sus cervices el servil yugo de los moros [...] decidieron elegir para sí mismos un rey". Como no se ponían de acuerdo sobre las condiciones, consultaron al papa, quien, "actuando efectivamente en esta cuestión como vicario de Cristo, les reprochó que, por no aprender del ejemplo de los hebreos, pidieran con tanta tozudez un rey". Ante su insistencia en el despropósito, les "aconsejó fijar antes unas normas bien equitativas y acordes con la idiosincrasia de su pueblo". La primera fue la creación de un "consejo general que, como los éforos en Eslos ciudadanos".

Siguiendo este consejo, los aragoneses establecieron los derechos que les parecieron más equitativos. Su máximo intérprete y, por tanto, juez supremo no sería el rey, sino el Consejo, al que llaman "Los Diecisiete", y cuyo presidente recibe el nombre de "Justicia". Así, pues, este "Justicia" yestos "Diecisiete", elegidos no por votación, sino a suertes y con carácter vitalicio, tienen el derecho absoluto de reexaminar y de anular todas las sentencias contra cualquier ciudadano, dictadas por los demás consejos tanto políticos como eclesiásticos. De modo que cualquier ciudadano tenía derecho a hacer comparecer al rey ante ese tribunal. En un principio tuvieron, además, el derecho de elegir rey y de privarlo de su potestad.

Es famosa la declaración que este consejo leía antes de nombrar al rey: "Nos, que somos tanto como vos y juntos valemos más que vos, os hacemos rev de Aragón si juráis los fueros y si no, no".

Pasados muchos años -subraya Spinoza con admiración- el rey Pedro III -fines del siglo XIII- buscó rescindir el derecho, pero solo lo "corrigió". Dos siglos después, Fernando el Católico, último rey aragonés, decidió sabiamente honrarlo. Ante los celosos castellanos que pedían su anulación, se negó a contravenir una costumbre tan arraigada. Finalmente la libertad se topó con Felipe II, que "oprimió a los aragoneses con mejor fortuna, pero no con menor crueldad que a las Provincias de los Confederados".

Fue Felipe II, en efecto, quien dio por terminada aquella peculiar división de poderes. Antonio Pérez -antiguo consejero, caído de su gracia-huyódeCastillayserefugió en su natal Aragón. El Justicia Lanuza lo protegió con el habeas corpus. Felipe II envió 12.000 soldados litigios que surgieran entre el rey y a Aragón, cuyos 2000 defensores resultaron insuficientes. Lanuza encabezó la defensa, Pérez (uno de los personajes más controversiales de la historia española) escapó a Francia. Felipe II fue implacable con quien lo había amparado. El Justicia Lanuza fue decapitado sin juicio previo en 1591. Su cabeza se exhibió como escarmiento. Pérez escribió su testimonio en el destierro. Spinoza lo cita en su Tratado político. Aragón no olvidó la afrenta. Nosotros debemos sacar la conclusión de la historia y actuar en consecuencia. La Justicia no puede supeditarse al poder (así sea un poder que goce de popularidad). La Justicia no puede doblegarse al "servil yugo". La Justicia se puede reformar, pero no decapitar. •

Ensayista e historiador

### DÍA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

### De la inclusión a la convivencia

Ariel Trinadori

-PARA LA NACION-

rgentinacuentaconunvasto sistema de protección legal ▲ para los niños, niñas y adolescentes (NNyA) con discapacidad que transitan el sistema educativo. Leyes, tratados internacionales y políticas públicas buscan garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos.

La educación especial está orientada por el principio de inclusión educativa. En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo plantean en el objetivo 4: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".

Siguiendo esta orientación el Consejo Federal de Educación buscó en 2016 propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad.

En la resolución se establecieron,

entre otros, los siguientes puntos: la matriculación como derecho, escuchar la voz del estudiante con discapacidad y dar participación a su familia como obligación, el derecho de las familias a elegir la institución educativa de su preferencia, el rol de la modalidad especial para la inclusión en escuelas comunes y los proyectos pedagógicos individuales.

Pero, a pesar de estas directrices, Unicef señala que hay una deuda pendiente en lo que respecta a la escolarización de NNyA con discapacidad en escuelas comunes. Según el Ministerio de Educación de la Nacion hay 209.553 estudiantes con discapacidad en los tres niveles educativos, de los cuales 101.107 concurren a escuelas especiales v 108.446 a escuelas comunes. Si bien esto es un dato positivo, no lo es en cuanto al sacrificio que supone. Esfuerzo que recae en gran medida en las familias y también en los docentes que están frente al aula.

Los proyectos pedagógicos indi-

viduales, en la mayoría de los casos, quedan supeditados, en establecimientos públicos como de gestión privada, a la buena voluntad del docente y del integrador. Adicionalmente en los privados también depende de los recursos económicos de las familias, sus sistemas de salud, etcétera.

El año pasado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas destacó la experiencia de educación inclusiva en la provincia de La Pampa, en la que el 98,5% de estudiantes con discapacidad asiste a la escuela común.

Esta iniciativa marca el rumbo hacia donde debe virar la educación especial, la cual tendría que transformarse en apoyo y asistencia de la educación común. Aportando su especialidad para mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad. Elaborando las adaptaciones de manera conjunta y colaborativa

con las familias, escuchándolas y haciéndolas participes de los ajustes que sus hijos necesiten.

Junto a esto es conveniente considerar el "diseño universal" que se desprende de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que implica diseñar bienes o servicios desde su origen para que sean accesibles y utilizables por todas las personas, no solo por aquellas con discapacidad.

Esta mirada, aplicada a la educación, posibilitará que el sistema mude de la inclusión a la convivencia dentro del aula, evitando segregar, incluyendoen lugar de discriminar. De esta manera, todos los estudiantes serán considerados y respetados en su individualidad y dignidad, pudiendo desplegar todas las potencialidades y talentos, para ser la mejor versión de ellos mísmos. •

Profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (CI285ABG). Tel.+54II 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +54II 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de la nación son auditadas por el IVC. © Año 2013. La nación. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$Ullo.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



**MANUSCRITO** 

### Otra flecha dorada de María Gainza

Constanza Bertolini

-LA NACION-

aría Gainza no da entrevistas. Bueno, sí: responde preguntas por escrito, lo que prácticamente restringe la posibilidad de una conversación y la aparición de asuntos periféricos al tema en cuestión. En este caso, "el tema" sería la publicación de Un puñado de flechas (Anagrama), que llegó después de El nervio óptico y La luz negra, acaso una trilogía donde arte, literatura y biografía se entraman de manera inseparable e irresistible. Más que una característica de los libros de esta autora, a estas alturas, esa es una forma de escribir.

Fue todo un acierto, entonces,

este nuevo libro en la búsqueda de algunas respuestas (ya no a preguntas propias) más espontáneas, menos medidas. Ella sabe como es esto, es periodista. "Una noche mefui a dormir periodista y a la mañana me levantéescritora", dirála crítica de arte cuando reconozca sin reparos que el éxito le llegó demasiado rápido, que no estaba preparada y que esa súbita transformación se la debe a la generosidad de Mariana Enriquez, que un día le compartió el contacto de su agente literario en España, junto con una sugerencia: "¿Por qué no juntás todo eso que tenés escrito?".

asistir a la presentación pública de

Ahora que ya es famosa, para escucharla la gente llega hasta la vereda de la librería Verne, en Villa Crespo, cerca de donde vive ("será por eso que accedió a venir", bromeaban). Entre escritores -además de Enriquez, Esther Cross, Mauro Libertella-, galeristas y artistas -Orly Benzacar, Guillermo Kuitca, Cynthia Cohen-, muchos lectores a secas siguieron de pie la charla, moderada por el dueño de casa, Maximiliano Tomas, y el "académico" Patricio Fontana, que escribió un texto analítico, inteligente y divertido para abrir el encuentro. "Siempre quise tener un académico en mi mesa". confesó Gainza, sentada en medio de ambos, con unas pocas anotaciones que mantuvo entre las manos como ayuda memoria, por si se quedaba en blanco o entraba en pánico. Los presentadores habían atravesado previamente la zona de promesas, para no encender el pudor de la autora: todo duraría no más de una hora, no se excederían en elogios. Además de ser breve ("importantísimo", coincidieron los tres), Fontana se comprometió a no

incurrir en spoilers, y pivoteó sobre una pregunta que atañe al trabajo de la "narradora y esquiva protagonista": ¿En qué blanco dieron las fechas que hasta ahora disparó?

Tomas remarcó dos o tres cosas muy ciertas sobre los libros de Gainza, "que desafían al lector hasta llevarlo a preguntarse: ¿qué es lo que estoy leyendo?", lo pone a googlear referencias, títulos de cuadros, a leer de manera hipervincular, lo que para muchos ya es una marca de esta era. Subrayó su "capacidad de mentir, de disfrazarse, de duplicarse". La

#### Arte, literatura y biografía se entraman de forma inseparable e irresistible

segunda verdad va de la mano de la anterior. Aseguró: "Uno termina los libros de María Gainza creyendo que sabe más de lo que sabía antes de empezar". Ejemplificó con el descubrimiento de un término para referirse a la alegría que genera el bienestar de otras personas; muditã.

Así es como Gainza sorprendió en la periferia del asunto: reveló su insólita atracción por la farándula y el chisme televisivo ("la comedia humana"); reconoció que muchas veces no recuerda las cosas que escribe(oqueescribe"para olvidar, para sacarse algo de encima, para drenar"); se refirió a la enfermedad, a una internación que la marcó y a un síntoma de cataratas que intempestivamente una vez casi la deja ciega ("El nervio ópticose hizo en esa situación"); contó las razones por las que Arlt y Aira le dan ganas de escribir y, al contrario, Pascal Quignard no le "enciende la mecha".

Escribir sobre la presentación y no estrictamente del nuevo libro de Gainza es una forma de adherir al pacto antispoiler. Los quince ensayos que lo integran merecenesa delicadeza. Sí diré que, si como le confió una vez Francis Ford Coppola, el artista viene al mundo con un número limitado de flechas doradas que irá lanzando, para beneficio de todos los lectores ojalá aún le queden a ella unas cuantas en su carcaj. •

O

### Tizas y asfalto

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta

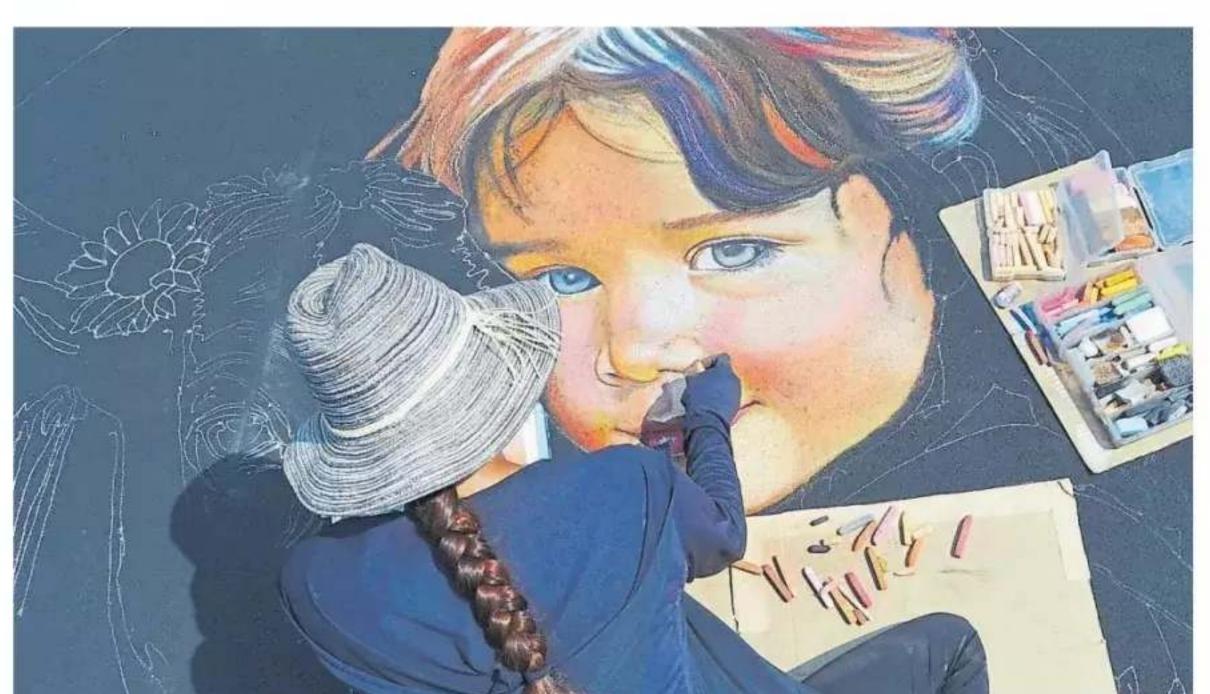

DON CAMPBELL/THE HERALD-PALLADIUM VÍA AP

Su familia es la del street art, los murales callejeros, incluso las es-Culturas de arena (como ellas, están destinadas a desaparecer rápidamente y sus creadores suelen plasmarlas en alguna que otra peatonal, en algún enclave del verano). Son retratos, paisajes, fantasías y postales dibujados sobre el asfalto con ganas, tizas de colores y concentración a prueba de multitudes. Todos las hemos visto alguna vez, esporádicas y luminosas. Pero en St. Joseph, ciudad de Michigan, Estados Unidos, se las tomaron muy en serio. De allí, el festival Chalk the Block, que reúne artistas habituados a transitar entre el pop y la cultura urbana; sobre todo, amigos de dejar sus criaturas suspendidas en los más diversos rincones de las más diversas ciudades. De eso sabe Jennifer Ripassa, descubierta por el fotógrafo en pleno despliegue de colores, tizas y creatividad. •

CATALEJO

Pintados de verde

#### Luis Cortina

Es cierto, la historia argentina está plagada de ejemplos que parecen justificar este tipo de decisiones. Si algo no funciona, funciona mal o hay corrupción (o todo eso junto), "¡afuera!" (como acostumbra a decir Javier Milei), sin importar si son políticas de apoyo o contención necesarias y, en todo caso, corregir los desvíos o castigar los delitos.

Elkirchnerismo fue casi una escuela en estas cuestiones: buenas iniciativas como las políticas de género, el apoyo a las víctimas de discriminación o el impulso a la industria audiovisual empezaron con buenos discursos y terminaron de la peor manera: desdeenormesestructuras de empleo público militante e ineficiente hasta la expresión más cruel de la violencia de géneroque habría aplicado el expresidente Alberto Fernández contra su exmujer. ¿Había que eliminar las de cuajo? En todas esas áreas hay también gente capacitada que hace bien su trabajo y trata de cumplir sus objetivos.

El propio Milei, al referirse al episodio Fernández-Yañez, calificó como "una causa noble" la igualdad de género. No es, por cierto, su única contradicción. "Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde", dijo alguien que maltrata diariamente a quien se le oponga. Aunque no se pinte de verde. •













Los All Blacks toman el primer examen El camino de los Pumas en el Rugby Championship comienza con el desafío más exigente > P. 6

En busca del diferente Boca estuvo activo en el mercado, pero no encontró a la pieza desequilibrante > P.7



Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo | www.lanacion.com/deportes 🗶 @DeportesLN 👪 Facebook.com/Indeportes 🐷 deportes@lanacion.com.ar

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco entraron en la historia del yachting olímpico con su segundo lugar en la clase Nacra 17; cómo nació y creció una fórmula exitosa P. 2 Bañados en plata

# JUEGOS OLÍMPICOS » YACHTING

# Majdalani y Bosco, herederos de una gran tradición

Los navegantes argentinos consiguieron la medalla plateada en el Nacra 17 de vela, un logro para el que se preparan a conciencia desde hace muchos años

#### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

MARSELLA.- Efervescente, bulliciosa y caótica. Pintoresca, acelerada y sofocante (sobre todo en esta época del año). Así como Río de Janeiro fue el paraíso para los dorados Santiago Lange y Cecilia Carranza en 2016, Marseille, la populosa ciudad del sur francés, quedará para siempre en el recuerdo de los navegantes argentinos Mateo Majdalani (30 años) y Eugenia Bosco (27), responsables de prolongar una distinguida costumbre del deporte nacional, la de obtener medallas olímpicas en yachting.

París 2024 es una estación consagratoria para esta alianza acuática que nació en 2017: en las aguas mediterráneas francesas conquistaron la presea plateada en la clase Nacra 17 (multicasco mixto). Se trata de la segunda medalla de la delegación nacionalenestos Juegos Olímpicos, tras el oro de José "Maligno" Torres en ciclismo BMX Freestyle. En el recuento histórico, con once, la vela se afirma como el deporte que más medallas olímpicas consiguió para la Argentina después del boxeo (24) y, con el único paréntesis de Tokio 2020, los regatistas albicelestes se siguen subiendo al podio en forma consecutiva desde Atlanta 1996.

Inicialmente, la Medal Racedebió ser anteayer, pero la inestabilidad del viento alteró la programación. Majdalani, timonel y nacido en San Isidro; Bosco, tripulante y oriunda de San Pedro, estuvieron más de dos horas arriba del catamarán, en el agua, esperando que se largara la regata, intentando que no los venciera el cansancio y la ansiedad, haciendo ejercicios de visualización y hasta juegos que los mantuviera activos mentalmente como el piedra, papel o tijera, que habitualmente entrenan con la licenciada de alto rendimiento Daniela Gargini. Sin embargo, el viento nunca aumentó, la "cancha" se mantuvo pasiva y, como no había perspectivas de una mejoría, la competencia se postergó. Fue el momento de regresar a la tierra, descansar y actualizar la estrategia.

Ayer el día amaneció soleado, con el cielo limpio de nubes y con mayor actividad del viento en esta ciudad con 860.000 habitantes que late por el fútbol del Olympique de Marsella, la segunda más pobla-

da de Francia después de París. El puerto de Roucas-Blanc, punto de partida de los botes, que fue adaptado especialmente para los Juegos Olímpicos, poco a poco se fue poblando para una jornada recargada, con definiciones en las pruebas de Dinghy mixto, Kite masculino/femenino y, obviamente, Multicasco mixto, donde los navegantes italianos Tita Ruggero y Caterina Banti partieron como líderes, con amplia distancia sobre Majdalani-Bosco y el resto de las embarcaciones.

Los argentinos encararon la regata con la confianza de haber conocido muchos de los caprichos del viento y del oleaje de Marsella, ciudad en la que se entrenaron por primera vez en 2022 (soñando con París 2024) y donde minuciosamente se instalaron desde hace cuatro meses. Entrenados por Javier Conte (medallista de bronce en Clase 470 en Sydney 2000, junto con Juan De la Fuente), Majdalani y Bosco hicieron una suerte de "retiro espiritual" en el archipiélago de Frioul, un grupo de cuatro pequeñas islas situadas frente a la costa marsellesa y donde hay cuatro "canchas" o circuitos de yachting. Entendieron que para aspirar al podio la preparación debía ser de elite y no dudaron, más allá de los altos costos y de estar aislados de sus familiares. Con un millón de dólares al año, el yachting es el deporte que mayor presupuesto recibe por parte del Enard, por dos motivos, porque es de los más exitosos y por los altos gastos que tiene: solo un catamarán de la clase Nacra 17, una suerte de Fórmula 1 de la vela, cuesta aproximadamente US\$ 25.000.

No bien se escuchó el bocinazo de largada en la final del Nacra 17 (una categoría muy técnica), los gritos del público, apiñado contras las vallas, envuelto en banderas y mirando hacia el mar, fueron ensordecedores. La embarcación argentina tuvo una mala salida: debió volver a su posición pensando que estaba pasada de la línea de largada. Pero lejos de paralizarse por los nervios, Majdalani y Bosco, con oficio y lucidez, siguieron adelante; él, encargado de dirigir el barco en una dirección; ella, en la "trima" de las velas, acomodándolas de manera óptima. De inmediato se detectó la mala pasada de la embarcación de Gran Bretaña y quedó fuera de ca-



Majdalani y Bosco, tras ganar la medalla plateada, volviendo a la costa y celebrando, a la distancia, con su gente

rrera. Ese error estratégico y gran guiño del destino, prácticamente, le aseguró una medalla de bronce a la Argentina, porque antes de la regata, la clasificación general tenía a Italia como el cómodo líder, con 27 puntos; en el segundo puesto se encontraba el binomio nacional, con 41; y por detrás estaban los británicos y Nueva Zelanda, con 47.

Entonces, la penalidad para los británicos fue un beneficio automático para los nuestros. Desde la costa, protegidos del sol con gorras o sombrillas, eran seguidos por Santiago Lange, que cambió el pasaje de tren y se quedó en Marsella pese a tener un importante compromiso en Medio Oriente. Fueron pasando los minutos y se fortaleció la posición argentina para acaparar la plata, por delante de Nueva Zelanda, todo un mérito por haberse recuperado después de un mal arranque, que obligó al catamarán argentino a dar la vuelta.

La adrenalina de los navegantes albicelestes iba en aumento, pero entre ellos "ni querían mirarse". como confesaría más tarde Bosco. Eran muy conscientes de la posibilidad concreta de subirse en el podio, pero no querían que los traicionaran los nervios. Es que una mala decisión los podía dejar

sin nada. Tenían que cruzar la línea de llegada como fuera; no importaba nada más. En la costa, los padres de Bosco no dejaban de llorar de la emoción, sabiendo lo que se aproximaba. Lo mismo pasaba con Lange. E idéntica situación envolvía a los integrantes del equipo argentino de yachting y a algunas autoridades del Enard y del Comité Olímpico Argentino, como a la exremera María Julia Garisoain. A diez metros de la llegada, todos se empezaron a abrazar en la orilla. A lo lejos, donde había un puñado de argentinos, se empezó a escuchar el grito futbolero: "¡Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganaaar!".

Cuando finalmente cruzaron la línea de meta, todo fue euforia y alegría. La dupla albiceleste finalizó en la séptima posición de la Medal Race, última prueba en la que compitieron las diez mejores embarcaciones, pero un gran desempeño en otras series -y la descalificación de los británicos John Gimson y Anna Burnet-les dio margen numérico para terminar segundos en la general, con 55 puntos, y colgarse la medalla de plata (el bronce fue para Micah ha ganado la vela en la historia Wilkinsony Erica Dawson, de Nueva Zelanda, que lograron 63 puntos; Italia, que no tuvo contratiempos, fue el

campeón olímpico, tuvo 31 puntos). Cuando la embarcación se

aproximó a pocos metros de la costa, los argentinos que esperaban a Majdalani ya Bosco saltando y cantando, abrazados en la arena, no aguantaron la tentación y se zambulleron en el mar para ir a buscarlos. Los navegantes, aliviados después de semejante demostración emocional y deportiva, se unieron a un festejo grupal inolvidable. Un festejo que no es casual, porque ambos deportistas crecieron y se formaron con el ejemplo y el contagio de los grandes espejos de la vela que hay en la Argentina, pero le añadieron su impronta, serenidad y juventud, su energía y profesionalismo para escribir un nuevo capítulo glorioso, de los más ricos de la historia nacional.



de la Argentina en los Juegos Olímpicos; es la segunda disciplina, detrás de las 24 del boxeo. LA NACION | VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES 3

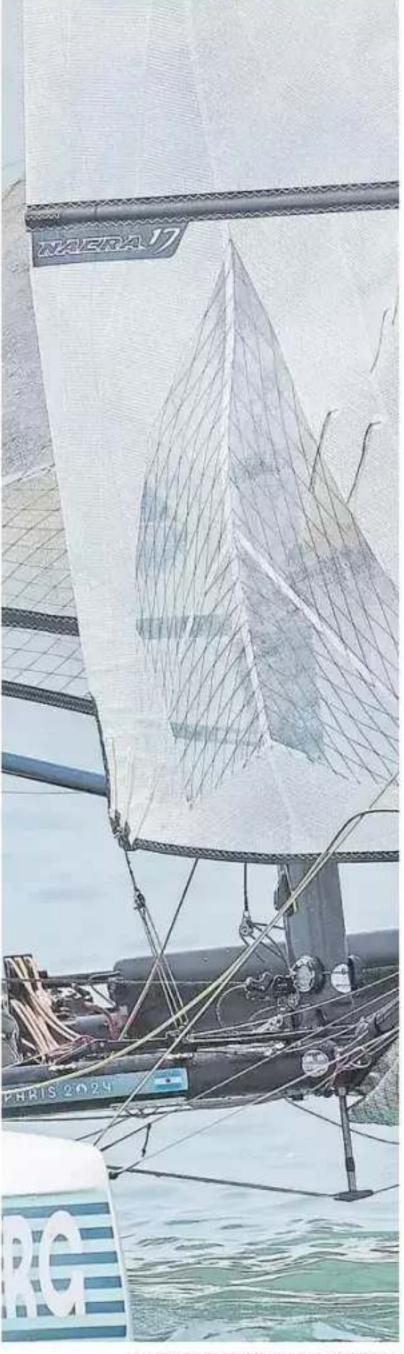

SANTIAGO FILIPUZZI / ENVIADO ESPECIAL

#### El medallero

| País              | 0  | P  | В  | T   |
|-------------------|----|----|----|-----|
| 1º Estados Unidos | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2º China          | 29 | 25 | 19 | 73  |
| 3º Australia      | 18 | 14 | 13 | 45  |
| 4º Francia        | 14 | 19 | 21 | 54  |
| 5º Gran Bretaña   | 13 | 17 | 21 | 51  |
| 6º Corea del Sur  | 13 | 8  | 7  | 28  |
| 7º Japón          | 13 | 7  | 13 | 33  |
| 8º Países Bajos   | 11 | 6  | 8  | 25  |
| 9º Italia         | 10 | 11 | 9  | 30  |
| 10° Alemania      | 9  | 8  | 5  | 22  |
| 11º Canadá        | 6  | 5  | 10 | 21  |
| 12º Nueva Zelanda | 5  | 6  | 2  | 13  |
| 13º Irlanda       | 4  | 0  | 3  | 7   |
| 14º Rumania       | 3  | 4  | 1  | 8   |
| 15º Ucrania       | 3  | 3  | 4  | 10  |
| 16º Hungría       | 3  | 3  | 3  | 9   |
| Suecia            | 3  | 3  | 3  | 9   |
| 18º Uzbekistán    | 3  | 0  | 2  | 5   |
| 19º Brasil        | 2  | 5  | 8  | 15  |
| 20° España        | 2  | 3  | 8  | 13  |
| 21º Irán          | 2  | 2  | 2  | 6   |
| 22º Croacia       | 2  | 1  | 3  | 6   |
| Cuba              | 2  | 1  | 3  | 6   |
| 24º Azerbaiyán    | 2  | 1  | 1  | 4   |
| 25º Bélgica       | 2  | 0  | 4  | 6   |
| 26° Hong Kong     | 2  | 0  | 2  | 4   |
| Filipinas         | 2  | 0  | 2  | 4   |
| 28º Indonesia     | 2  | 0  | 1  | 3   |
| 29º Serbia        | 2  | 0  | 0  | 2   |
| 30º Israel        | 1  | 4  | 1  | 6   |
| 42º Argentina     | 1  | 1  | 0  | 2   |

#### Mateo Majdalani y Eugenia Bosco

# "No podés llevarte mal con la persona que navegás"



Majdalani y Bosco destacan la "química" como punto clave; más desafíos a futuro

S. FILIPUZZI/ E.ESPECIAL

#### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

MARSELLA.-A Eugenia Bosco ya no le quedaba energía. "¡Necesitamosdormir!", bromeabaytomaba sorbos de bebida isotónica. Mateo Majdalani, a su lado, lucía igual de fatigado. "Cuando pase todo voy a dormir dos días seguidos", avisaba. Más allá del desgaste (físico, mental) que acarrean, los une un estado de embriaguez emocional que los moviliza. Medallistas de plata en París 2024, llegaron al objetivo en sus primeros Juegos Olímpicos, todo un privilegio. Compañeros navegantes desde 2017, el timonel nacido en San Isidroy la tripulante de San Pedro grabaron sus nombres en la historia más rica del olimpismonacional. Ella es detallista, disciplinada, constante; él actúa con frialdad en las situaciones más espinosas. Pero ambos tienen un fuerte temperamento. "No es que la vamos siempre de calladitos y amables. Los barcos transforman a las personas", le dijo Majdalani a LA NACION, en Marsella.

#### -¿Qué les permitió durante la última regata tener una actuación

que les asegurara el podio? Majdalani: Primero, una decisión devolver a la largada porque teníamos la duda si estábamos pasados o no y terminó siendo la decisión correcta [NdR: la embarcación argentina tuvo una mala salida, debió volver a su posición pensando que estaba pasada de la línea de largada]. Eso generó un gran alivio porque la medalla estaba asegurada. Creo que la gran, gran decisión fue volver luego del top de largada y rehabilitarnos.

-Bosco: Sí, básicamente, eso. Fue un factor fundamental estar atentos a si el otro barco, el de Gran Bretaña, volvía o no volvía. Y al final novolvió, más tarde lo retiraron de la regata y ese momento lo festejamos porque va sabíamos que teníamos una medalla asegurada.

#### -¿Qué sienten al ser medallistas olímpicos?

-M: Es enorme. Se me vienen muchos momentos a la cabeza, mucha gente. Lo transpiramos, lo trabajamos, lo soñamos y que haya llegado... yo todavía no caigo. Solamente me quedan palabras de agradecimiento y decir que estoy realmente feliz. Cuando cruzamos la línea de llegada fue un momento de euforia total. Di el grito más

fuerte que me salió en mi vida. -B: La peleamos mucho; no nos interesaba qué tipo de viento había. Si bien era un poco más difícil, confiábamos en la velocidad que tenemos, lo supimos manejar. Es un momento único. Lo venimos soñando desde hace mucho tiempo y pegar ese grito al cruzar la línea de llegada fue algo espectacular.

-M: Yo empecé a navegar a los ocho años y, en nuestro deporte, el Juego Olímpico es la máxima aspiración. Es verdad que juntos estamos hace ocho años. Mi mensaje para la gente es que este deporte es dificil, hay adversidades, pero hay que tratar de encontrarle la vuelta, seguir trabajando y los argentinos tenemos todo para pelear en todos los deportes. Tenemos una gran pasión.

-Con once, la vela es el deporte que más medallas olímpicas consiguió para la Argentina después del boxeo (24) y los regatistas albicelestes se suben al podio en forma consecutiva desde Atlanta 1996, salvo en Tokio 2020. ¿Cuál es el secreto?

–M: La primera cualidad que tiene la Argentina es la cantidad de clubes náuticos que tiene, sobre todo en Buenos Aires; hay uno detrás del otro y eso hace que haya un semillero enorme, que haya gente apasionaday que empieza en el deporte desde chica, por eso somos competitivos desde las primeras categorías. Y hay una camada de la cual nosotros nos alimentamos y nos mostró el camino, que la em-

pezó Camau Espínola en el año 96. Siguió con Santi Lange. Después vino Javier Conte, que es nuestro entrenador. También Juan De la Fuente, con Serena Amato, Ceci Carranza, Lucas Calabrese... Son todas personas que nos mostraron que, con un sistema de muchísimo trabajo, se puede llegar, que les podemos pelear de igual a igual a las potencias de nuestro deporte. Les debemos a ellos que nos hayan mostrado el camino.

#### -Competir en las aguas mediterráneas de Marsella no los amedrentó porque lo venían haciendo desde hace años.

 B: Venimos entrenando en Marsella desde 2022. Este año, además, estuvimos tres o cuatro meses viviendo en la isla [NdR: el archipiélago de Frioul, cuatro pequeñas islas situadas frente a la costa marsellesa], en la que no hay mucho, pero para nosotros fue espectacular porque mantuvimos el foco, trabajamos en el barco todo el día, pudimos armar un gimnasio ahí y fue fundamental para seguir entrenando y enfocados en llegar bien. -¿Qué hay en la isla?

 M: Muy poquito. Hay un almacén, un par de departamentos y algunos restaurantes, porque es un lugar turístico y la gente cruza por el día. Fue una muy buena decisión. Al principio dijimos: 'Es mejor estar en el continente'. Pero estamos felices por cómo resultó la isla, porque ahí estábamos tranquilos, muy enfocados, sin distracciones y fue una ventaja frente a los rivales.

 -La Medal Race debió ser el miércoles, pero la inestabilidad del viento alteró la programación, ustedes estuvieron dos horas en el agua arriba del catamarán y la carrera se demoró un día. ¿Cómo manejaron la ansiedad?

 M:Intentamos mantener la rutina. Tuvimos charlas con nuestro entrenador, Javier Conte, para mantenernos enfocados. Esto del viento pasa mucho en nuestro deporte y

hay que seguir. Es dificil porque ya quedaba menos gente en el club y en el desayuno estábamos uno en cada punta, todo vacío (sonríe). Pero había que mantenerse enfocado y era el último esfuerzo.

-Mateo, Santiago Lange contó que llamó a tu papá cuando tenías 19 años para decirle que quería sumartecomoentrenadoryqueen ese momento estabas enfocado en el estudio de economía. ¿Fue un acierto dejar la carrera?

 M: Hoy podemos decir que sí, pero durante muchos años no estuvo tan claro (sonríe). Por suerte les tengo que agradecer a mis viejos, que me dejaron elegir y cuando se dieron cuenta de que lo iba a hacer en forma seria, me dijeron: 'Dale para adelante'. Me emociona porque son fundamentales y sin ellos no hubiese podido llegar'.

#### -Eugenia, tediste un abrazo muy emotivo con tus padres...

-B: Sí, pero llegaron tarde, que es bastante normal (lanza una carcajada). Estoy totalmente agradecida de que hayan estado acá. Son parte de todo esto y siempre nos acompañaron. Lo viven como un logro propio y está muy bien.

#### -¿Recuerdan el primer día que hablaron para formar pareja náutica?

-M: Sí, claro. Yo la llamé a Euge. Venía de terminar el proceso de Río de Janeiro, como entrenador, tenía muchas ganas de navegar, había estado muchos años en el bote de entrenador y Euge ya estaba en la categoría, ya tenía experiencia y le dije de probar. En esto siempre hace falta tener un período de prueba porque no sabés cómo vas a congeniar, pero lo llevamos paso a paso y lo importante es que siempre progresamos. Fue un proyecto que siempre creció.

-B: Aquel día fue increíble. Él venía de ganar una medalla como entrenador y dije: 'Este pibe sabe un montón'. Y pensé: 'Ojalá vayamos bien para llegar a algo'. Al principio es difícil, no te conocés, es un proceso, pero nos llevamos bien.

-M: Es muy importante que haya química. No son sólo las horas en el agua: hay una convivencia, las giras son largas, ahora vivimos en Europa, pero son muchos los días que pasamos juntos y es muy importante lo que pasa en el agua y en la tierra. No podés llevarte mal con la persona que navegás.

-B: Por suerte somos tranquilos los dos, nos llevamos bien y ya son muchos años de convivencia que los sabemos llevar.

#### -¿Qué sintieron en los últimos metros de la regata final?

-B: Empecé a temblar y dije: 'No lo puedo gritar hasta que no crucemos la línea'.

–M: Creo que los argentinos somos tan agarrados a las cábalas que me prometí no decir nada hasta que no cruzáramos la línea. No nos mírábamos, nada.

-B: ¡Nada de nada! (Sonríe). Seguimos hablando del barco.

-M: Adentro mío ya sabía que lo teníamos ahí y fue un alivio gigante. -La vela es un deporte en el que se puede competir con longevidad. El caso de Lange es un ejemplo. Ustedes son jóvenes, tienen 30 y 27 años. ¿Hay pareja nautica para rato?

-B: Estamos bien consolidados como equipo así que sí, podemos seguir.

-M: Creemos que sí... Nos costó un montón llegar hasta acá y la verdad es que estamos en una buena posición y es un desafío mantenernos en este nivel y seguir peleando por cosas importantes. •

## JUEGOS OLÍMPICOS » HOCKEY Y ATLETISMO



El momento de las Leonas para calmarse y encontrar la mejor forma de vencer a Bélgica

XINHUA

# El plan de las Leonas para reordenar ideas y buscar el bronce

Tras la dura caída ante Países Bajos, el factor anímico pesará más que la estrategia en el duelo con Bélgica para subir al podio

Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS.-Está en su esencia: ningún deportista olímpico afronta un desafío sabiendo que va a perder. Aunque no haya equivalencias, desde algún lugar busca tomar fuerzas para creer que realmente puede, aunque sepa que se está aferrando a un milagro. Las Leonas entendían el miércoles temprano que una derrota ante Países Bajos por las semifinales era el desenlace más lógico, aun en su condición de N° 2 del mundo y como principales contendientes. Nunca se entregarony dieron todo hasta el final, claro, pero el desarrollo por momentos desigual en el juego ofreció la evidencia.

Consumada la categórica derrota por 3 a 0 en las semifinales, solo quedó desprenderse pronto de la frustración, anclarse en el presente y concentrarse en el premio de cierre de este ciclo olímpico: la chance de obtener hoy, desde las 9 de nuestro país, la medalla de bronce ante Bélgica, que en la otra semifinal perdió por penales ante China, dirigida por la australiana Alyson Annan. Allí está ahora el objetivo de máxima de las chicas. Loque las desvela, reorientadas en la principal frase del GPS: "Recalculando".

Fernando Ferrara apunta la idea de largar las malas sensaciones: "A todos nos dolió la derrota, pero buscamos soltar lo antes posible. Mi objetivo es convencer a las jugadoras para que estén al ciento por ciento. Ya está, no hay nada que hacer, solo focalizarse en el próximo partido". Es el mismo DT que no escarbó en excusas tras la eliminación, pero que recordó las deudas del hockey argentino: "Hay una detección de talentos que Países Bajos tiene y nosotros no. Además, enfatizar en la formación de menores, contar con seleccionados Sub-16 y Sub-18... Nosotros, el primero que tenemos es el Sub-21. Se deben hacer un montón de cosas", reclama. Un mensaje para Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey.

¿En qué se invirtió el día sándwich del jueves entre el golpazo ante Países Bajos y el exigente encuentro por el bronce ante Bélgica? Fundamentalmente en preparar la cabeza, la base de todo para que el equipo no se vuelva al país sin recompensas, después de un ciclo olímpico de tres años. Mercedes Margalot, que cubre

estos Juegos para ESPN, vivió por partida doble esta misión de recomponerse en medio de unos Juegos Olímpicos para terminar atrapando el tercer puesto. "En Atenas 2004 nos sentíamos el mejor equipo del universo, e incluso el mundo nos consideraba favoritas para el oro, pero perdimos la semifinal ante Holanda y nos quedamos vacías de ánimo. Nos lamentábamos diciendo: '¡No estamos en la final!, ¡no estamos en la final!': estábamos como derrotadas. Por suerte, Lucha Aymar nos 'regaló' la medalla de bronce con aquel golazo ante China. En Pekín 2008 fue diferente: caímos de manera inapelable por 5-2 ante Holanda, sabiendo que ellas eran un equipo muy superior, aunque

#### El 'villano alemán' fue subcampeón

Se mordió la camiseta, golpeó el palo contra una de sus piernas y masticó bronca. La obra de Gonzalo Peillat quedó inconclusa. Había quedado apuntado por muchos como el "traidor" cuando Alemania eliminó a los Leones. En cuartos de final anotó un gol de córner corto y lo gritó con el alma, haciendo el avioncito. Pero el sueño de ser bicampeón olímpico -antes, en Río 2016 - con dos selecciones distintas se le esfumó: ayer se tuvo que conformar con la medalla plateada tras perder la final ante Países Bajos 3-1 por penales, en un partido que había terminado 1-1 en tiempo regular.

después vencimos a Alemania por 3 a 1 con mucha solidez".

El miércoles, el cimbronazo ante las reinas del hockey acababa de ocurrir hacía segundos, pero Rocío Sánchez Moccia -cumplió 36 años durante los Juegos- no permitió que el grupo se hundiera en la amargura y arengó pensando en las que continuarán con este legado: "¡Es el principio de un montón de cosas!", gritó, pensando en las más jóvenes. Allí la escuchaban, por ejemplo, Zoe Díaz de Armas y Lara Casas, que no alcanzan los 20 años, "Esto no termina acá. Este equipo todavía tiene una medalla para ganar, que es de bronce y será nuestro oro. Tenemos mucho para y aplausos. •

dar, nos merecemos llevarnos una medalla y no irnos con las manos vacías en este gran torneo que hicimos", completó la abanderada de la delegación nacional junto con el voleibolista Luciano De Cecco.

Las Leonas se encuentran frente a la chance de que el hockey femenino consiga la sexta medalla en siete Juegos Olímpicos. Con excepción del 7º puesto en Río 2016, un protagonismo continuo que ningún otro equipo argentino olímpico en la historia logrójamás. Además, quieren colgarse esa presea que el resto de los conjuntos nacionales que participó en París 2024 estuvo muy lejos de arañar: el fútbol, el rugby seven, los Leones, el handball y el voleibol, todos planteles masculinos. En medio de esa búsqueda, dos de las que quedaron muy afectadas en el ánimo y que resultan claves fueron Agustina Gorzelany y María José Granatto. Ambas retrataron la imagen del dolor del equipo tras las semis contra las N° 1, después de retirarse de la cancha abrazadas, entre lágrimas y sin querer hablar. Seguramente ante Bélgica, el equipo necesitará la precisión en los córners de la hija de un excombatiente de Malvinasy los goles de la endemoniada delantera de Santa Bárbara. que en este certamen no pudo marcar la diferencia en el área.

A la espera del cumplimiento de la última misión y el consiguiente desahogo, el pico emotivo más fuerte que ofrecieron las Leonas hasta aquí fueron las atajadas en los penales de Cristina Cosentino ante Alemania, para avanzar a las semifinales. La China no está quebrada y se siente armada para el último arresto olímpico. "Dolió porque vinimos a buscar la de oro, ése era el objetivo, pero nos queda un partido más que es importantísimo. Estamos peleando por una medalla: hay que mantenernos enteras porque es un partido fundamental". La arquera de Banco Nación, con paso previo en Belgrano Athletic, explicó cuál es la fórmula innegociable para poder aflorar lo anímico: "No hay que sacarnos la confianza. Por haber ganado los partidos anteriores no fuimos las mejores, ni por perder ante Países Bajos resultamos las peores. Tenemos la misma fe, sabemos a qué jugamos y de lo que somos capaces".

¿Qué clase de rival es Bélgica? El N°3 del ranking mundial arrancóa todo vapor en los Juegos, con tres victorias consecutivas en el Grupo A: 2-1 a China, 5-0 a Francia y 3-0 a Japón. No pudo ante Países Bajos (3-1), pero tuvo un buen cierre de la zona ante Alemania (2-0). En los cuartos de final dejó atrás a España (2-0) y tuvo un trago amargo en las semifinales ante las chinas, que se impusieron 3-2 en los penales luego del 1-1 en tiempo regular.

En los últimos seis años, las Panteras Rojas se consolidaron como una auténtica potencia europea, al conseguir medallas de plata en los Campeonatos de EuroHockey de 2017 y 2023. Con el desequilibrio de su principal figura, Charlotte Englebert fueron capaces de derrotar por 2 a l a Países Bajos en la última Pro League, en donde concluyeron cuartas. Los dos últimos antecedentes son muy favorables para Argentina, que venció a Bélgicapor5a0y2a0endos partidos de la Pro League disputados en febrero pasado en Santiago del Estero. Es un rival de mucho cuidado, y en la parte metal estará en buena medida la llave para, luego, tomarse el avión de vuelta entre sonrisas



Lyles y la atención médica AFP

# Lyles corrió con Covid y terminó 3º en los 200m

Letsile Tebogo, de Botswana, es el primer africano que vence en la disciplina

PARÍS (De nuestros enviados especiales).— Letsile Tebogo se convirtió ayer en el primer africano en ganar el título olímpico de los 200 metros al imponerse sobre los estadounidenses Kenny Bednareky Noah Lyles en 19s46/100. Además, el vencedor conquistó la primera medalla dorada para Botswana en unos Juegos Olímpicos.

Tebogo, que el año pasado había obtenido el bronce en el Campeonato del Mundo y estableció un récord nacional de 9,86 segundos al terminar sexto en la final de los 100 metros de París 2024, realizó esta vez una carrera dominante para convertirse en el quinto hombre más rápido de la historia en los 200 metros.

El velocista africano aceleró en la recta final para superar a Bednarek, que había marcado el paso y lo persiguió en el final para quedarse con su segunda plata consecutiva, con 19.62. Mientras que Lyles, que aspiraba a convertirse en el primer estadounidense que completaba el doblete de velocidad desde que Carl Lewis lo logró hace 40 años, llegó tercero con 19,67.

#### Atención médica

Inmediatamente después de la carrera, el equipo médico norteamericano informó que Lyles sufre de coronavirus desde hace dos días, pero que decidió que correría igual. De hecho, el atleta se dejó caer en el suelo luego de la prueba e hizo grandes esfuerzos por respirar, por lo que debió ser atendido. Además, apareció una tarjeta amarilla junto a su nombre en los resultados oficiales, por una inconducta al dañar su cajón de salida.

El gran favorito había aparecido con barbijo en el estadio antes de la prueba, aunque cuando fue su presentación hizo grandes saltos en la pista, agitando sus brazos y corriendo entre sus rivales. Tras la carrera se lo vio en una silla de ruedas y con su ropa desgarrada, algo que hicieron los médicos para asistir a quien perdió por primera vez una final de los 200 metros en tres años. Lyles estuvo unos 30 segundos de espalda, caído, mirando hacia el cielo antes de reincorporarse. Luego fue hospitalizado para realizarse estudios. •

LA NACION | VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES | 5

# JUEGOS OLÍMPICOS » UN ESCENARIO ORIGINAL Y BÁSQUETBOL



Todas la noches el Jardín de las Tullerías se llena de gente que disfruta del creativo pebetero olímpico

SANTIAGO FILIPUZZI/ ENVIADO ESPECIAL

# Fuego en el cielo: el pebetero que atrapa la atención por las noches

En cada cierre de jornada, unas diez mil personas se reúnen en el Jardín de las Tullerías para ver un espectáculo único

#### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

PARIS.- Si el Jardín de las Tullerías, el bellísimo parque público parisino localizado en el Distrito I, entre el museo del Louvre y la plaza de la Concordia, ya de por sí se trataba de un pulmón mágico de la ciudad, en el que la gente disfruta del ambiente al aire libre, desde el 26 del mes pasado, cuando se inauguraron oficialmente los Juegos Olímpicos de París 2024, pasó a ser un sitio de interés sumamente masivoy obligatorio, que hasta incomoda al servicio policial por su ebullición. Cada jornada, sobre el final del día, cuando el sol se oculta en el horizonte (en esta época veraniega, cerca de las 22), miles y miles de personas brotan por las bocas del metro, llegan caminando o en bicicleta hasta los jardines. ¿Impulsados por qué motivo? Por el gigantesco globo aerostático que actúa de pebetero olímpico y que, en un momento, se eleva a aproximadamente 60 metros, ilustrando una artística postal.

Durante la apertura oficial de París 2024, siete atletas trasladaron la antorcha hasta el pebetero (el globo), una creativa variante que salió de lo convencional y que fue un homenaje francés el primer vuelo tripulado de la historia en un globo dirigible, en 1783. Aquel viernes que terminó con lluvia, el pico máximo de emoción llegó cuando el globo levantó vuelo con el fuego encendido por la ex atleta francesa Marie-José Perec, especialista en 200 y 400 metros y ganadora de tres medallas de oro olímpicas, y el judoca Teddy Riner, un coloso sobre el tatami. Gracias a ese ritual, el espíritu de los Juegos Olímpicos quedó flotando en el aire, frente a la fascinación del público y de millones de televidentes.

Dejando el globo aerostático a la vista de todos, los organizadores de los Juegos Olímpicos tuvieron una iniciativa superadora. Acercarse a observar, filmar y fotografiar el in-

novador pebetero se convirtió en la mayor atracción de los Juegos Olímpicos parisinos fuera de los estadios y de las distintas sedes. Muchos-adultos, chicos-seacomodan sobre el césped de las Tullerías, con una manta y llevan alimentos y bebidas para esperar el momento en el que el globo empieza a elevarse, acción que de inmediato genera un colectivo"; Woooo!". Algunas pareias se besan. Los niños saltan de la emoción. Casi todos compiten por tomarse la foto más original. Entre el público "normal", también, se filtran atletas, con el uniforme de sus países, que evidentemente se escaparon por un momento de la Villa Olímpica para no perderse el show. También se ven camisetas de selecciones de fútbol: no falta la de Lionel Messi, claro.

Los organizadores calculan que se acercan diez mil visitantes al día para disfrutar de un espectáculo que, encima, se potencia porque en la línea visual del globo, bastante más allá, cruzando el río Sena,

aparece, radiante, la Torre Eiffel, también iluminada. Si bien los alrededores del Jardín de las Tullerías son una fiesta cada día (los restaurantes completan la capacidad), el evento también representa una gran responsabilidad para las autoridades de la ciudad. Cientos de policías, portando armas largas, custodian las calles e intentan controlar que el caos que ya de por sí se genera en el tránsito-y también en las veredas-no pase a mayores; pero no siempre dan indicaciones con buenos modos.

El famoso globo aerostático tiene una parte de engaño visual. Lo que en la base (formada por un anillo de siete metros de diámetro) parece fuego y humo, en realidad se trata una combinación de luz y agua para crear un efecto que imite a la llama en una manera similar pero más ecológica. El pebetero es una gran innovación tecnológica que rinde homenaje a la cultura y la historia de Francia, señaló Mathieu Lehanneur, su creador. "Este pebetero único representa todo el espíritu que quería darle a los objetos olímpicos y paralímpicos. Ligera, mágica y unificadora, será un faro en la noche y un sol al alcance durante el día", expresó el artista.

Electricidad y agua: con 40 luces LED que iluminan una nube de vapor y otros dispositivos de alta presión que producen el efecto de humo, la llama representa un avance significativo hacia la sostenibilidad. Sorprendida gratamente y orgullosa por el éxito que tiene el globo como atracción turística, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, insinuó que el pebetero olímpico podría, incluso, conservarse después de los Juegos Olímpicos y Paralimpicos. •

## Las leyendas rescataron al Dream Team de un susto

Caía ante Serbia por 13 puntos en el inicio del último cuarto, pero ganó e irá por el oro con Francia

PARIS (De nuestros enviados especiales).-Partidazo.Paris-Bercy fue testigo de un encuentro electrizante, que parecía iba a hacer historia y a poco quedó de ser uno de los cimbronazos más fuertes de los Juegos Olímpicos. Pero aunque terminó con el ganador esperado, dejó vibrando a los espectadores presenciales y a los de televisión. Estados Unidos superó a Serbia por 95-91 en la segunda semifinal de París 2024, pero perdía por 13 puntos al inicio del último cuarto y estuvo abajo hasta faltando3m4ls. Hasta los últimos segundos no tenía asegurada la victoria, que terminó siendo muy festejada por un dream team que sufrió como pocas veces.

El resultado clasificó a Estados Unidos para la final, que sostendrá el sábado a las 16.30 de Buenos Aires contra otro rival muy dificil. El local, nada menos. Y que en Tokio 2020 lo puso en serios aprietos, al punto de que los norteamericanos vencieron por apenas 5 puntos a Francia. En Paris 2024, entonces, se repetirá el cruce decisivo de hace tres años por la medalla dorada. Y también, pero más temprano, el de 2023 del Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón, que Alemania le ganó a Serbia.

Durante más de tres cuartos pareció que caería el imperio basquetbolístico estadounidense. Los serbios jugaban con determinación, defensa, puntería y mucha pasión. Llegaron a tener 17 puntos de ventaja en el segundo período (42-25) y 15 a finales del tercero (76-61 a falta de 32 segundos). Raza fuerte, de carácter, y a la vez talentosa, parecía que el golpe estaba muy encaminado. Que se abriria una historia de heroísmo en Serbia y de gran fracaso y criticas para los jugadores de NBA.

Pero Estados Unidos, mezcla de habilidad sin limites y potencia fisica, es capaz de remontadas avasallantes en poco tiempo. Por 32 a 15 se impuso Team USA en el últimocuarto. Necesitó semejante remontada porque hasta entonces Bogdan Bodganovic, jugador de Atlanta Hawks en la NBA, y Nikola Jovic, MVP de la liga en tres de las últimas cuatro temporadas y campeón en 2023 por Denver Nuggets, estaban brillando.

Por ahora, a este Estados Unidos le alcanzan sus leyendas para salir a flote. Con 16 tantos, 12 rebotes y 10 asistencias, James marcó el cuarto triple-doble de la historia olímpica, y se volvió el único basquetbolista en repetir ese mérito estadístico en Juegos. Lo de Curry fue bestial: 36 puntos y 8 rebotes, incluidos 9 triples -alguno, incluso, sin que mirara si la pelota entraba al aro, como es típico de él-. Y todo eso, considerando que bajo reglamento de FIBA los partidos duran 40 minutos, no los 48 (20% más) de la NBA. Durant, en tanto, estuvo más modesto, con 9 tantos, pero con el valor de embocar cuando el balón más quemaba. •

## POLIDEPORTIVO » RUGBY Y FÚTBOL



Efraín Elías, Eduardo Bello y Joel Sclavi, en una exigente preparación en Wellington

PRENSA UAR

# A los Pumas no les queda nada más que sacar lo mejor de sí

El debut en el Championship les propone el gran desafío de enfrentarse con los All Blacks en la madrugada del sábado

Alejo Miranda PARA LA NACION

La revancha llega 23 años después. Los Pumas estaban a punto de conseguir la primera victoria ante los All Blacks. Pero el despeje de Felipe Contepomi se quedó adentro y, en el contraataque, Scott Robertson marcó el try que frustró a una multitud récord en la cancha de River. Los protagonistas de aquel desenlace vuelven a verse las caras desde una posición diferente. Contepomi hace sus primeras armas como entrenador del seleccionado argentino y Robertson lo propio al frente del neozelandés. El estreno de ambos en el Rugby Championship los

Muchas cosas cambiaron desde aquel 1º de diciembre de 2001 excepto la primacía de Nueva Zelanda en el rugby mundial. Los Pumas crecieron merced al ingreso al certamen hemisférico, que los de negro conquistaron en 10 de 12 oportunidades. El sábado, en la madrugada argentina, iniciarán una nueva participación en el certamen que los cobija desde 2012 y les permitió acercarse a las potencias, al punto de conseguir el ansiado primer éxito ante los All Blacks.

verá nuevamente cara a cara.

Los años pares parecen ser los de la fortuna para los Pumas. Fue en 2020 que quebraron la paternidad de los All Blacks, en Australia, y dos

años más tarde lograron el primer éxito en tierras maoríes, cuando se impusieron en Christchurch. Ambos fueron en el primer partido de la serie, como esta vez. Al primer triunfo lo sucedieron tres derrotas, al segundo otras tres hasta hoy. Más allá de las cuestiones cabalísticas que no siempre se condicen con la realidad, estos resultados reflejan un crecimiento gradual del seleccionado argentino. Dos triunfos ante Nueva Zelanda en los últimos cinco años es un logro que los Pumas sólo comparten con Sudáfrica, Irlanda y Francia.

La segunda victoria, de hecho, fue con Michael Cheika al mando, ciclo del que Contepomi, que era asistente, se considera continuador. El plantel no difiere demasiado, el sistema de juego es el mismo. Se espera, en todo caso, que el paso del tiempo haya redundado en una mejor coordinación.

En cambio, la transformación de Nueva Zelanda es más profunda. Como en cada año posmundialista, debe atravesar un recambio. Respecto del subcampeonato en Francia 2023, perdió baluartes como Aaron Smith, Richie Mo'unga, Sam Whitelock, Brodie Retallick, Nepo Laulala o Shannon Frizell, por nombrar a los que estuvieron en la final en el Stade de France. Por lesión, el sábado tampoco estarán el capitán Scott Barrett ni su reem-

plazante Patrick Tuipulotu. Además, Robertson le imprimió una impronta diferente a un equipo quevenía de una continuidad de 20 años con un eje marcado que inició Graham Henry y continuaron Steve Hansen e Ian Foster. En el inicio del nuevo ciclo, los All Blacks cumplieron con ganar los dos partidos ante Inglaterra, aunque sólo por uno y siete puntos. Lucieron más vulnerables que de costumbre.

Que sea una buena oportunidad para los Pumas no debe ocultar la superioridad que reviste Nueva Zelanda. El último enfrentamiento, la semifinal mundialista, desnudó las diferencias entre ambos con un contundente 44-6. El partido también representa una pequeña revancha para Contepomi y Cía. No porque lo que ocurra en Wellington borrará lo sucedido, pero sí puede servir para demostrar que aquella diferencia no refleja la distancia real.

Sin Julián Montoya, lesionado, la capitanía recayó en Pablo Matera, un honor que la UAR le había quitado tras el affaire de los tweets en 2020, precisamente luego de un partido ante All Blacks. Dos semanas antes, Matera había jugado un partidomonumental y había liderado a sus compañeros en la noche de Parramatta. Luego del incidente su fuego parece haber mermado, pero en la reciente serie ante Francia, en julio, lució mucho más activo.

Además, él también se reencontrará con Robertson, que lo dirigió en Crusaders, donde encontró cobijo tras el affaire. "Los argentinos juegan con emoción y con mucha pasión. Habiendo entrenado a mi amigo Pablo entiendo de dónde sacan su energía", elogió el head coach neozelandés.

Respecto de la última ventana internacional, los Pumas cuentan con importantes regresos, como Juan Cruz Mallía, Lucio Cintiy Juan Martin González, además de Tomás Lavanini y Joel Sclavi, que salen desde el banco. Entre los suplentes también aparece Efraín Elías, una de las promesas tras su gran actuación en el Mundial Juvenil con los Pumitas. La mejoría en los últimos dos tests no alcanza a disipar dudas preexistentes: la solvencia del scrum, la toma de decisiones de la pareja de medios, la disciplina defensiva. Como cada vez que se enfrenta a los All Blacks, la intensidady la concentración durante los 80 minutos es indispensable.

"En los primeros partidos fuimos de menor a mayor y me quedo con la última semana con la seriedad de cómo se trabajó y desarrolló el partido con Uruguay", declaró Contepomi. "Hay muchisimas cosas por mejorar y sabemos que en este inicio del Rugby Championship las cosas no van a salir perfectas, pero nosotros tratamos de evaluarnos a nosotros mismos".

El encuentro se jugará en el Sky Stadium de Wellington, una cancha que le trae gratos recuerdos a los argentinos y no tanto a los neozelandeses, ya que no ganan allí desde 2018 y acumulan dos derrotas y dos empates en ese lapso. Allí los Pumas vencieron a Escocia para pasar a cuartos de final del Mundial 2011. Además, con la camiseta de Jaguares derrotaron a Hurricanes en 2019, camino a la final del Super Rugby. Con los All Blacks se enfrentaron en la capital en cinco oportunidades, todas con derrota (la última en 2012).

No hay desafío más exigente que enfrentar a los All Blacks en su tierra. Para estar a la altura, los Pumas no tienen otra alternativa que sacar lo mejor de sí. •

#### LASFORMACIONES

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Mark Tele'a; Damian McKenzie y TJ Perenara; Dalton Papali'i, Ardie Savea (c) e Ethan Blackadder; Sam Darry y Tupou Vaa'i; Tyrel Lomax, Codie Taylor e Ethan de Groot.

Entrenador: Scott Robertson Suplentes: Asafo Aumua, Ofa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Rieko Ioane y Will Jordan.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Matías Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera (c); Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Ignacio Ruiz y Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi. Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Tomás Lavanini, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.

Cancha: Sky Stadium, Wellington, Nueva Zelanda.

Inicio: sábado 3.45 de la Argentina.

TV: ESPN, Disney+. Árbitro: Angus Gardner (Australia).

# Martino y la evolución de Messi: "Cada vez mejor"

El técnico de Inter Miami se refirió a la lesión del Nº 10, que no juega desde el 14 de julio

La lesión de Lionel Messi sigue siendo un tema de estado en Inter Miami, en el que aguardan expectantes cada dato vinculado con su rehabilitación, mientras el equipo sigue en la defensa de su corona en la Leagues Cup. En ese contexto, y a horas del cruce con Toronto FC, por el primer partido de los 16os definal, el DT Gerardo Martino se refirió a la situación del crack rosarino, que sigue recuperándose de la lesión ligamentaria que sufrió en el tobillo derecho durante la final de la Copa América frente a Colombia.

"Leo está bien, mejorando cada día. Todavía sigue en el gimnasio, pero se lo ve cada vez mejor; la recuperación está dentro de los plazos que venimos pensando", resumió el Tata, en la conferencia de prensa que, habitualmente, se hace un día antes de cada cruce del torneo que disputan equipos de la MLS y de México.

La expectativa relacionada con su regreso no solo genera ilusión en Miami, sino también en el seleccionado argentino, ya que el 5 de septiembre se reanudarán las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ese día, la selección albiceleste recibirá a Chile y, cinco días más tarde, visitará a Colombia, en Barranquilla.

¿Llegará Messi en condiciones a esa fecha? ¿Será parte de la convocatoria de Lionel Scaloni? Por lo pronto, en el cuerpo técnico creen que Leo volverá a jugar en su club a comienzos del mes próximo, por lo que hasta el día que se dé el listado de citados su presencia será una incógnita. La Argentina lidera las posiciones, con 15 puntos, luego de seis fechas, con cinco victorias y una derrota (el 2-0 ante Uruguay, su escolta, con 13).

#### Los objetivos en Miami

Vale recordar que Messi se lesionódurante la primera etapa del encuentro con Colombia, cuando buscó una pelota sobre la línea de fondo, en un cruce con Santiago Arias. El Nº 10 pisó mal con el pie derecho y se torció el tobillo. Aunque continuó en terreno, finalmente, salió reemplazado en la segunda etapa.

Fue entonces cuando se sentó en el banco de suplentes y su imagen llorando desconsolado se hizo viral, mientras Leandro Paredes intentaba calmarlo. El desenlace es sabido: con un golazo de Lautaro Martínez, la Argentina derrotó 1 a 0 a Colombia y retuvo el título logrado tres años antes, ante Brasil, en el Maracaná.

Más allá de la defensa del título en la Leagues Cup, el desafío de Messi e Inter Miami para este año será clasificarse por primera vez a los playoffs de la MLS. Las Garzas lideran la Conferencia Este, con 53 puntos, cinco más que su escolta, Cincinnati, y además tienen una mejor diferencia de gol (+17 contra +11). Casualmente, líder y escolta se cruzarán en la próxima fecha, el sábado 24 de agosto. •

LA NACION | VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES | 7

# FÚTBOL » LOCAL



Cuatro de los seis refuerzos, con Merentiel en el centro: Giménez, Medel, Belmonte y Martegani

#### PRENSA BOCA

# Boca suma refuerzos y dólares, pero busca un salto de calidad

El Xeneize piensa en un golpe de efecto en un mercado que cierra en 23 días; ninguna de las seis incorporaciones es titular indiscutido

#### Leandro Contento PARA LA NACION

A 23 días del cierre del libro de pases, Boca parece no haber encontrado hasta el momento el "salto de calidad" pretendido por sus hinchas. Con la misma cantidad, y la misma calidad, de bajas que de altas, y con casi 50 millones de dólares disponibles para incorporar, el club xeneize procura un golpe de efecto en el mercado para potenciar al plantel y contrarrestar de algún modo el regreso de Marcelo Gallardo al banco de suplentes de River. Hace unas horas se sumó al trabajo Ignacio Miramón, ex volante central de Gimnasia que llega a préstamo por 18 meses desde Lille, de Francia, con una opción de compra obligatoria de 3.000.000 de euros por 50% del pase para el caso de que firme las planillas en 70% del total de los partidos.

Más allá de eso, la intención de Martínez y del Consejo de Fútbol de Boca es incorporar al menos a otros dos jugadores, teniendo en cuenta las recurrentes lesiones de los futbolistas, la situación del equipoen la tabla y el "maratón" de compromisos por delante, que comenzará en Mendoza, continuará con la llave contra Cruzeiro y culminará a finales de septiembre con el superclásico en la Bombonera y una hipotética serie de cuartos por Sudamericana-el Xeneize presen-

tó anteayer la lista en tiempo y no incluyó a Miramón-.

Por el momento, y pese al pedido del DT de contar con más variantes en ciertas posiciones del campo de juego (en especial, de mitad de cancha hacia adelante), la dirigencia xeneize apuntó, en primer término, a reemplazar a aquellos futbolistas que tienen posibilidades de abandonar el club, uno por uno: Gary Medel por Nicolás Valentini; Tomás Belmonte por Jorman Campuzano, Agustín Martegani por Ezequiel Bullaude, Miramón por Ezequiel Fernández, Brian Aguirre por Luca Langoni y Milton Giménez por Darío Benedetto. Una politica que no resuelve el problema de fondo.

De los seis jugadores que llegaron a Boca, ninguno tiene asegurado el puesto con Martínez. La idea del entrenador es mantener el esquema de 4-4-2 con Guillermo "Pol" Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y un cuarto volante que saldrá de la puja de Medel (si no es utilizado en la zaga), Belmonte, Miramóny Aguirre, que llegó de Newell's como extremo pero tiene experiencia jugando como carrilero. Tras su actuación en los Juegos Olímpicos, Medina y Zenón también se reincorporaron y todo indica que actuarán de entrada frente a la Lepra mendocina. De acuerdo con el esquema y con la presencia o ausencia de Edinson Cavani (tal

vez sea preservado), es posible que solamente Medel y Giménez integren la formación titular, si se toman en cuenta los refuerzos.

En lo que transcurrió de este mercado, Boca vendió por casi 47.000.000 de dólares (20 millones por Equi; 18 por Aaron Anselmino; 6,5 por Langoni y 2,5 por Campuzano) e incorporó por 13.700.000 (5 millones por Aguirre -80%-, 3,5 por Belmonte -50%-; 2,7 por Giménezy 2,5 por Martegani). Medel llegó libre de Vasco da Gama, mientras que Benedetto rescindió su contrato, Bullaude retornó a Feyenoord (la opción de compra rondaba los cuatro millones) y Valentiní quedará prontamente con el pase en su poder.

La prioridad de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol es incorporar a otro futbolista en ataque y tal vez otro en la mitad de la cancha, dependiendo de si Pol Fernández emigra ahora a San Pablo o en diciembre de este año. Para Martínez, la opción A era Giuliano Galoppo, a quien el director técnico conoce de su paso por las inferiores de Boca, pero no se llegó a un acuerdo con el exjugador de Banfield por el contrato y las charlas quedaron en pausa. Otro nombre que gusta en la Ribera es el de Elián Irala, de San Lorenzo de Almagro, pero el Ciclón pide 7.000.000 limpios por 80% de la ficha y Boca no está dispuesto a desembolsar esa

fortuna. En los últimos días fue ofrecido otro futbolista de pasado en el Cuervo: Matías Palacios, que alterna en el Al-Ain de Hernán Crespo, pero no se adapta a las características buscadas.

Para el puesto de delantero hay dos candidatos que pican en punta, pese a las complejidades de cada negociación: Alan Velasco, exatacante de Independiente que juega en Football Club Dallas, de Estados Unidos, y el chileno Carlos Palacios, de Colo Colo que lleva más de un año en el radar xeneize. Por Velasco, inactivo desde octubre por una rotura de ligamentos cruzados, Boca envió una oferta de 3,5 millones de dólares que fue rechazada por la franquicia texana. La respuesta de los Cowboys fue contundente: los 7.000.000 que invirtieron hace dos años o nada. En tanto, Boca liberó un cupo de extranjero con el préstamo de Jan Hurtado a Goianiense, perodeberá acelerar los trámites si desea asegurarse a Palacios. El Cacique no acepta negociar al atacante de 24 años por menos del monto de cláusula, 4.500.000 dólares, y menos aun a esta altura de la temporada: el equipo dirigido por Jorge Almirón, en un octavo de final de la Copa Libertadores, perdería a una pieza importante y quedaría sin margen para buscarle sucesor.

"Mientras el libro de pases siga abierto, estaremos a la expectativa, buscando lo mejor para nosotros. No decimos que nos alejamos del mercado. Estamos buscando algunas posibilidades, esperando qué sucede", contó hace pocos días Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol.

El rendimiento y los resultados cosechados por Boca tras la interrupción por la Copa América (cuatro empates, dos victorias) acrecentaron la necesidad de seguir incorporando futbolistas. Si bien el conjunto mereció mejor suerte ante Barracas Central, el punto en casa marcó un antes y un después en las entrañas del mundo Boca, que procura encontrar a ese jugador distinto.

# San Lorenzo aumenta los problemas internos

Ortigoza se quejó por no haber sido consultado sobre las incorporaciones

Néstor Ortigoza, encargado del fútbol profesional de San Lorenzo, criticó el mercado de pases del Ciclón, que tuvo el affaire Matías Reali, el conflicto por las inhibiciones y en el que, según sus palabras, no fue consultado sobre las posiciones a reforzar ni los nombres en cuestión.

"Están pasando cosas que no están buenas. El mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo", protestó en declaraciones en TNT Sports. Y añadió: "Quiero hacerme responsable de lo que me toca a mí. Porque si no, ¿qué pasa? Traen un jugador que yo no pedí o no estuve de acuerdo".

El exmediocampista central, sin embargo, no detalló cuáles son esos casos. De todas maneras, y ante la posibilidad de que sus declaraciones se interpretaran como una crítica al presidente, Marcelo Moretti, Ortigoza lo defendió: "Yo acá no vengo a hablar de Moretti o a decir que está haciendo todo mal. ¡No! Este es un momento de quiebre en el que tenemos que unirnos por el bien de San Lorenzo. Y empezar a hacer las cosas más organizadas. San Lorenzo es grande en serio".

Ortigoza continuó con su defensa de la gestión actual: "Acá se le apunta siempre a Moretti. Y no es así: acá hay más dirigentes que también opinan. Que por ahí no hablan o no aparecen. Entonces, no se los ve. Pero también opinan. Pero recae todo Moretti y Ortigoza. Y no esasí, porque también Moretti estuvo levantando inhibiciones. En lo que no estuve de acuerdo con Moretti es que ahora, en el mercado de pases, no opiné. No pude tener una charla con él. ¿Por qué? Porque él tenía muchos compromisos, porque tenía que levantar inhibiciones, juicios... un montón de cosas. Yo lo entiendo, pero quiero contar mi parte para que la gente sepa. Y para hacerme responsable de lo que me tenga que hacer responsable".

Aunque pidió la unión de todos los dirigentes del club, Ortigoza insistió: "Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para que estuviera encargado del fútbol. Asumí ese compromiso con la gente, que no es fácil. Me quieren mucho. El otro día en la cancha de Independiente no me dejaron entrar. O ponen pasacalles con cosas de Boca o traen un refuerzo a reserva y me saltean. A mí me trajeron para manejar el fútbol en San Lorenzo. La cara la pongoyo, entonces la gente tiene que saber".

Más allá de que Ortigoza se cuidó en todo momento de culpar al presidente Moretti, lo cierto es que sus palabras retumbaron en el mundo San Lorenzo. Y nadie puede asegurar que el hoy responsable del fútbol del club continúe en el cargo tras sus declaraciones.

8 | DEPORTES

LA NACION | VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2024

## **CONTRATAPA** » FÚTBOL



Enzo en Chelsea, junto con James, Adarabioyo, Jackson, Colwill y el francés Malo Gusto

#### @CHELSEAFC

# Enzo y Chelsea. Cómo hizo para recuperar la confianza del vestuario

Cuáles fueron las actitudes del volante de la selección que le permitieron superar la tormenta, después de los cantitos racistas

#### Alejandro Panfil PARA LA NACION

Enzo Fernández supo desactivar la bomba en tiempo récord. Desde su entorno, lo primero que le sugirieron fue que pidiera disculpas. Cuentan que fueron días difíciles durante el breve periodo restante para completar sus vacaciones tras la conquista de su primera Copa América. Masticó bronca por el revuelo ocasionado, pero nunca perdió la calma. Y enseguida comprendió que había cometido un error por dejarse llevar por la euforia de la victoria, algo habitual en el "folclore" del fútbol de nuestro país. Con paciencia y la buena intención de todas las partes, el problema quedó solucionado puertas adentro. Una necesidad compartida por Chelsea, que está en el comienzo de un nuevo proceso y necesitaba tranquilidad en el

arranque de la temporada. Todo fue una vorágine. Una bola de nieve que parecía no detenerse. "Cortá el vivo", le avisaron, pero ya era demasiado tarde para potencia actual de las redes sociales. El desafortunado live de Instagram de Enzo Fernández durante los festejos por el bicampeonato de América de la selección argentina lo dejó en medio de una polémica internacional ante las primeras reacciones de sus compañeros de Chelsea, los defensores Wesley Fofana, Malo Gusto y Axel Disasi, que inmediatamente lo dejaron de seguir en Instagram, y de la propia Federación Francesa de Fútbol, que emitió un comunicado de repudio anunciando las acciones a tomar: "Ante la gravedad de las manifestaciones, que son contrarias a los valores del deporte y los Derechos Humanos, el presidente de la FFF decidió interpelar directamente a su homólogo argentino (AFA) y la FIFA, y presentar una denuncia ante la justicia por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio". El revuelo llegó hasta altas esferas gubernamentales, salpicó el comienzo de París 2024, donde los atletas argentinos recibieron la silbatina del himno, y especialmente calentó la previa, desarrollo y desenlace del 1-0 de Les Bleus ante la Albiceleste por los cuartos de final del torneo olímpico.

Enzo, señalado como el único responsable del escándalo por haber sido su cuenta desde donde se transmitió una celebración colectiva, asumió el error desde un primer momento y, aunque supo que no sería fácil conseguir la redención, aceptó las consecuencias, con la firme convicción de que él mismo tenía la llave, no para abrir nuevos focos de conflicto, sino para comenzar a darle un cierre al asunto. Su misión, en términos prácticos, consistió en dejar en claro que Enzo Fernández no es racista y que por supuesto cometió un error del cual hay que aprender.

"Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", escribió en la misma red social. "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", completó el mediocampista de 23 años.

"Por lógica, al principio estaba dolido, pero a la vez tranquilo porque en Chelsea iba a poder aclarar la situación. Siempre supo que no tuvo intención de ofender ni discriminar", le confiaron a LA NACION desde el entorno del jugador.

Yendo a los hechos, el mediocampista viajó para unirse en At-

lanta a los entrenamientos con Chelsea, que había sufrido una gran disrupción en el comienzo de una pretemporada y de un cíclo comandado por un nuevo entrenador, el italiano Enzo Maresca, que reemplazó a Mauricio Pochettino. Por eso imperó la necesidad de tratarel asunto con especial cuidado. Desde antes de tomar el avión ya tenía decidido, como primer paso, pedir una reunión con los futbolistas franceses que se sintieron afectados, entre ellos Fofana, que en su cuenta de Instagram publicó una captura de la celebración argentina con el mensaje: "El fútbol en 2024: racismo desinhibido". Finalmente Enzo llegó a Estados Unidos, país de origen del conflicto, y enfrentó la situación. En primer lugar tuvo una charla con el capitán Reece Jamesy con Axel Disasi para aclararles la situación y explicar les en detalle cómo es el folclore del fútbol argentino. También se reunió con el flamante DT, que en el arranque de su gestión debió enfrentar una sorpresiva tormenta.

Tras las reuniones individuales, con las que comenzó a romper el témpano de hielo que lo separaba de la confianza de sus compañeros, entre ellos los otros franceses Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu, realizó un pedido de disculpas hacia el total del plantel. En esa misma ronda le dijeron que la situación había sido bastante incómoda para todos, pero le reconocieron su rápida reacción con pedido de disculpas, las argumentaciones sobre por qué incurrió en el error y el compromiso de donar una importante suma de dinero al área que lucha contra la discriminación y el racismo de la Chelsea Foundation. Con todo, Enzo logró en tiempo récord que la tormenta se disipara velozmente.

Mucho ayudó también, claro está, la entrevista que dio Wesley Fofana a MailSport en la que perdonó definitivamente al argentino: "Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el vídeo. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba. Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El video es malo, pero no se trata solo de Enzo. Se trata de la Selección Argentina. Enzo está en el video, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien".

Sus palabras fueron el cierre del asunto y la reanudación de una buena convivencia dentro del plantel de Chelsea. Pruebas del buen clima restablecido en el grupo fue que Enzo lució la cinta de capitán durante el segundo tiempo del 3-0 amistoso ante América de México, en Atlanta, una clara señal de la consideración y el liderazgo que tiene el de San Martín dentro del grupo, a tan solo un año y medio de su llegada a Stamford Bridge. El fútbol es tema central ahora en el club londinense, que contó con Enzo en el 2-4 ante Manchester City en Ohio vel 1-2 contra Real Madriden Charlotte, yen las publicaciones de Instagram volvieron las sonrisas de Enzo junto a sus compañeros.

Desde Londres le comentaron a LA NACION que nadie puede asegurar que el episodio haya quedado completamente en el pasado, pero sí se puede notar que el asunto fue bien manejado desde todas las partes dentro del staff del club. "Fofana saliendo a hablar hizo una gran diferencia", remarcan desde la capital inglesa, al tiempo que dan por sentado que luego de aclarado el episodio, la estada de Enzo en Chelsea no corre ningún riesgo, al contrario de lo que desde algunos sectores de la opinión pública presagiaban, además de reclamar un verdadero castigo por parte del club.

"Nocreoque una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si queremos que no se repita", insistió Fofana. El mismísimo propietario del club, Todd Boelhy, fue a la habitación de Enzo, le dio su apoyo y le ratificó su confianza en él, más allá de que aún no pudo explotar al máximo su potencial tras disputar 62 partidos, con 7 goles y 5 asistencias, y en el último tramo de la temporada 23-24 haber estado ausente recuperándose de una cirugía por una hernia inguinal.

En Stamford Bridge, y en esto hay especial atención por parte de los directores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart, aguardan por algún tipo de sanción al jugador que pueda venir desde FIFA o de la FA, pero puertas adentro ya es un asunto terminado. Se optó por sanar al grupo y cuidar el patrimonio, ya que por Enzo pagó 121 millones de euros y, tras un breve periodo con la camiseta 5, le dio la histórica 8 que lució la estrella Frank Lampard. Puertas afuera, intuyen que el ex River deberá enfrentar la probable reprobación de los hinchas rivales cuando le toque entrar al campo, pero nada que el tiempo no pueda dejar atrás. En definitiva, lo peor ya parece haber pasado y Enzo superó una tormenta en tiempo récord. •

# Un dolor de cabeza para River: se lesionó Borja

La primera semana de entrenamientos de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de River termina con una mala noticia: Miguel Ángel Borja sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y no podrá jugar el duelo de ida ante Talleres, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el miércoles próximo. Una baja más que sensible en el momento menos indicado.

Tras la asunción del Muñeco durante el lunes, la tercera práctica derivó en la primera alerta: el colombiano terminó el miércoles con una fatiga y se realizó estudios que ayer confirmaron la lesión muscular. A solo seis días del duelo en Córdoba, el Colibrí no solo se perderá el primer partido de Copa, sino que tampoco podrá jugar los próximos dos sábados, ante Huracán y Gimnasia, y apuntará a recuperarse para el duelo de vuelta del miércoles 21 de agosto. De cara a ese encuentro, tendrá 13 días de recuperación y en River estiman que llegaría en condiciones.

Ante este cuadro de situación, y con Facundo Colidio aún sin estar disponible por la sinovitis que arrastra en la rodilla derecha, todo parece indicar que mañana, con Huracán, será el primer encuentro como titular para Adam Bareiro, que solo sumó 58 minutos como suplente al ingresar frente a Lanús (2-2) y Godoy Cruz (1-2), aún con Martín Demichelis como entrenador. •

### La guía de TV

#### JUEGOS OLÍMPICOS

4 » Varias disciplinas. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

9 » Argentina vs. Bélgica. Por la medalla de bronce. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

## FÚTBOL

15 » Riestra vs. Lanús. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD). 16:30 » Barracas Central vs. Talleres. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD). 19 » Belgrano vs. Unión. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD). 21 » Racing vs. Gimnasia. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD).

#### RUGBY

RUGBY CHAMPIONSHIP

1.30 (del sábado) » Australia vs.

Sudáfrica. ESPN (CV 24/103 HD 
DTV 1621 HD).

3.45 (del sábado) » Nueva

Zelanda vs. Los Pumas. ESPN (CV

24/103 HD - DTV 1621 HD).

# espectáculos

Llega hoy al streaming la pelicula más importante del año obra definitiva de Kevin Costner Página 3

Edición a cargo de Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Christophe Krywonis. "No soy un villano, intento ser un buen maestro"

El cocinero se prepara para volver a la TV con Bake Off y cuenta cómo cambiaron sus rutinas tras la operación que le cambió la vida | PÁGINA2



"Decidí no ver televisión, aunque me digan que me escondo de la realidad", asegura

SANTIAGO CICHERO/AFV

# D23: Disney da inicio a su gran fiesta de anuncios

**MUESTRA**. Hoy comienza el encuentro en California, con sorpresas y leyendas

#### Marcelo Stiletano LA NACION

ANAHEIM, California.- "Preconvención D23, el encuentro de tres días con el que la compañía del ratón Mickey paldo y la confianza de los seguidores de la marca con un programa de actividades que los tendrá como primeros (y privilegiados) protagonistas de las novedades y los anuncios más importantes de los próximos tiempos.

Más allá de una celebración que une a los directivos, artistas y empleados de Disney con su público a partir de lo que todos ellos tienen en común, el mundo del entrela máxima expectativa para conocer en las próximas 72 horas qué tiene preparada la compañía, entendida en este caso como gran usina de contenidos y creaciones artísticas, para las siguientes temporadas.

Cada vez que se organiza una nueva D23 en esta ciudad, que se mueve al ritmo del primeroy más antiguo de los parques temáticos de Disney (la creación original del fundador de la marca, instalada muy cerca de la sede de apuestas fuertes. Durante varios meses se diseñan y

camiseta puesta. mando de la compañía, como suele ocurrir en estos casos, qué se anunciará este año. Pero todos suponen adelantos que Disney hizo en la Comic Con de San Diego, verse (MCU).

Fue como si Disney con- Continúa en la página 3

fiara en el antiguo Iron Man para corregir unos cuantos pasos en falso con una suerte de regreso a las fuentes de los párense este año para lo más Avengers, sello hasta ahora grande" es el consejo escu- indestructible y al parecer chado esta vez por los fans de necesario para revitalizar la Disney que cada dos años vi- continuidad de los superhéven para esta época del año el roes made in Marvely, de pamejor momento de sus vidas. so, por extensión también al Hoy comenzará la octava géneromismo, envuelto desde hace un buen tiempo en una notoria crisis creativa.

Podrían esperarse entonretribuye la fidelidad, el res- ces, aunque nadie anticipe nada, anuncios conectados a las próximas dos películas de los Avengers dirigidas, como las anteriores, por los hermanos Anthony y Joe Russo. Y mucho más, porque cada D23, frente a sus seguidores más fieles, Disney tiene la costumbre de llenar la jornada inaugural de la convención con presentaciones, apariciones estelares y anuncios en los que juega muchísimo el factor tenimiento se prepara con sorpresa. Lo mismo ocurrirá este viernes.

> Sabemos, por ejemplo, que están por llegar antes de fin de año la segunda película de Moana y Mufasa, otro ejemplo de cómo Disney reinventa (con suerte dispar hasta ahora) sus clásicos animados con versiones que ahora tienen personajes con apariencia real aunque son generados por computadora. Podemos esperar entonces nuevas imágenes y revelaciones al respecto.

Pero habrá mucho más. la convención), siempre hay En la última actualización del calendario de estrenos que maneja la industria del preparan en el secreto más cine local y se actualiza cada absoluto las novedades que semana, figuran tres fechas los fans reciben con júbilo de 2025 con títulos de Disy, como es de esperar, con la ney "a confirmar". Y la cifra se eleva nada menos que a 13 Nadie sabe fuera del co- en lagrilla completa de 2026. Esto quiere decir que la compañía del ratón Mickey tiene varios ases en la manga hasta ahora inéditos para revelar que va a ser fuerte porque los frente a su público más consecuente, que quiere por supuesto ser el primero en enhace menos de un mes, sor- terarse. Todo acompañado prendieron a muchos. Sobre por la presencia en el escetodo la (re)aparición de Ro- nario de sus directores y, sobert Downey, Jr., uno de los bre todo, sus protagonistas. grandes héroes de Disney La D23 funciona en este caso (vía Marvel) en las últimas como una atracción más (de dos décadas ahora transfor- las más grandes) que tienen mado en villano estelar del los parques temáticos de Discomienzo de una nueva fase ney, pero en este caso con esdel Marvel Cinematic Uni- trellasde Hollywood sobre el escenario.

ace unos meses abrió Mon poulet, un restaurante rotisería inspirado en la cocina francesa que es un éxito en el bajo Belgrano. Además, Christophe Krywonis vuelve a la televisión para ser uno de los jurados de Bake off, que se verá en Telefe a partir de septiembre. Fueron años de cambios en los que decidió alejarse un poco de la pantalla chica, hacerse una operación bariátrica y bajar 50 kilos, y volver a enamorarse. De todoeso habla con la Nacion, y también de la pica entre Argentina y Francia. ¿De qué lado está?

#### -Durante muchos años tuviste un restaurante y lo cerraste, ¿qué te hizo volver a apostar?

-Abrimos Mon Pouletel 5 de marzo pasado. Fue un momento de audacia e inconciencia (risas). Lo que sí me movió es el amor por mi trabajo. Claramente es algo que necesitaba hacer para sentirme de nuevo en conexión con lo que más amo, que es cocinar y atender. Y aquí está el resultado. Aproveché mi popularidadymi accesibilidad para hacer un producto populary accesible que es el pollo al spiedo a leña. Mi hija Zoe, que es chef, trabaja conmigo, y Lola pintó un mural y la decoración.

#### -¿Es una cocina francesa informal?

-Sí. Me pregunté cómo soy yo con la gente, y en general soy bastante accesible. Y popular. Y el pollo es algo accesible y popular en Francia y acá también, y es una proteína animal de menor costo y que se vende bien. Usamos pollo de exportación que no está inyectado con agua ni con nada, de calidad. Lo pagamos más caro, pero es más chiquito, 900 gramos, y con eso compenso los costos. Lo exportan de Medio Oriente. También hay woks, tartas, sándwiches, postres.

#### -¿Y cuál es el secreto de ese pollo al spiedo?

-Las brasas y la leña. Porque las brasas dan el calor y el quebracho colorado, el aroma clásico.

#### -En estos cinco meses desde la apertura, ¿te arrepentiste de haber hecho la inversión?

 No. Me jugué a todo o nada. Puse todos mis ahorros de una vida en la Argentina. Este año festejo mis 35 años aquí, por lo tanto hubo altos y bajos pero siempre con una escala hacia arriba. Y apostar en gastronomía está muy bien. La ecuación es un éxito.

#### -Llevas más años en la Argentina que en Francia, ¿qué sentís con la pica que tenemos con los franceses desde el Mundial de Qatary que siguió en la Copa América y en los Juegos Olímpicos?

-No me meto mucho. Puedo decir que silbaron el himno francés también y que dijeron que somos todos hijos de africanos, en forma despectiva. Pero no entro en esa polémica porque salió de la cancha y la hicieron viral y fue un error. Y lo tomécomotal, como un error. Tengo un respeto inmenso por la Selección Argentina y admiración por lo que hicieron en el Mundial y en la Copa América. Brillante. Lodemás son incidentes en un recorrido donde hay pelotudos tanto del lado argentino como del francés como para meterse en esa. Creo que la nobleza de la victoria argentina no se mancha y que está bueno marcar ese pequeño traspié como un error y pasar a otra historia. Y yo lo tomé como tal.

#### Cuando juegan Argentina-Francia, ¿para quién hinchás?

–Para Francia, que no queden dudas. Pero lo que pasa fuera de la cancha, es otra cosa. Y repito, el brillo de la Argentina es intocable y en Francia es visto como tal. Después, las ofensas y los cantos también se entienden porque son del ámbito del fútbol y si no se viralizaba en redes estaba todo bien. Lo que sucede en una cancha, es parte del show. Es la pasión. Yo no soy apasionado, pero

# Christophe Krywonis. "Vivimos una situación crítica, pero la gente sigue siendo generosa"

El cocinero cumple 35 años en nuestro país y asegura que ya no podría vivir en Francia; "allá son mucho más formales"

Texto Liliana Podestá para LA NACION | Foto Santiago Cichero/AFV



nuevo restaurante y rotisería de cocina francesa

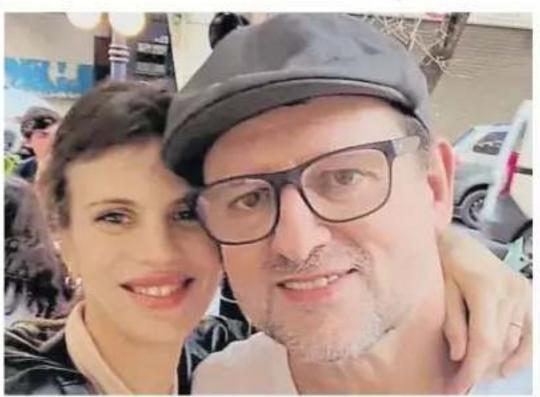

Con su pareja, la psicóloga Melody Hein

INSTAGRAM

me gusta ver los partidos. E hincho para la Argentina cuando no juega contra Francia. La Copa América la festejé como todos los argentinos.

#### -Toda tu familia está en Francia, ¿volves seguido?

-Sí, estuve ahora. Y fue un viaje muy lindo, pero estuve muy feliz de volver a casa, que es la Argentina. En Francia está mi madre, mi hermana, sobrinos, pero mis hijas son argentinas y mis nietos también.

#### -Hace unos años dijiste que bajabas la persiana del amor. Pero volviste a enamorarte de una psicóloga, Melody Hein. ¿Cómo se conocieron?

 Es verdad que dije eso alguna vez, pero apareció ella y estoy muy feliz. Es muy reservada y no le gusta la exposición así que es una decisión no hablar de mi vida privada. Fui a Francia con ella, conoció a mi familia y estamos muy bien. Y viví un lindo reencuentro con mis amigos del jardín de infantes.

-: Volvés a la tele?

-Sí, con Bake Off que ya había hecho.

Volvemos a grabar en pocas semanas y salimos al aire en septiembre. Sé que la conducción es de Wanda Nara, y los jurados Maru Botana, Damián Betularyyo. Y entiendo que hay participantes famosos, pero no sé quienes son porque no conozco a nadie; me da mucha curiosidad.

## -¿Por qué estuviste alejado unos

años de la tele? Alejarme fue una decisión importante, pero lo necesitaba. Me había operado poco tiempo antes de grabar Bake Off en 2019. Y cuando me ofrecieron hacer MasterChef en 2020 estaba en una encrucijada personal de cambio de vida y estaba adaptandome a mi nuevo cuerpo después de la operación bariátrica. También cambió mi forma de ver las cosas y la pandemia me hizo replantear muchas otras. Fue una retirada momentánea que mevino bien para refocalizar mi vida personal, porque gracias a eso conocí a mi mujer; hay que decirlo. Y también volví a mis raíces, a hacer mi trabajo de cocinero que es mi pasión, porque cocino

desde los 15 años en forma profesional.

#### -Y ahora cambiaste de opinipón. También debe haber una razón...

-Sí, es un buen momento. Pero de todas maneras seguí ligado con Telefe y el año pasado hice Parrilleros, y hubo otros proyectos que no sedieron. Tengo una gran alegría con este regreso. Espero pasarla bien con Damián y Maru, a quienes conozco y me llevo muy bien. Y a Wanda no la conozco personalmente, pero sé que es la hermana de Zaira, a quien conozco un poquito. Estamos felices de este reencuentro con Damián, ya hemos hablado por teléfono.

#### Sin amarguras

#### -¿Vas a ser el jurado villano?

-No soy villano, soy Christophe. Soy exigente, pero no soy un villano. Intentoser lo más justo posible. Sé que es una pretensión grande, pero intento ser objetivo y buen maestro.

#### -¿Ves otros programas de cocina?

 No miro televisión y no estoy muy altanto, salvo por lo que veo en redes sociales y me gusta que a todos les vaya bien. Decidí no tener televisión y algunos dicen que me escondo de la realidad, pero si la realidad es ver cómo afanan y si el dólar sube diez pesos o baja cinco, para qué me voy

#### -Vas a tener días movidos entre la tele y el restaurante.

-Sí, porque Mon Poulet está abierto de lunes a lunes y yo estoy todos los días. Y cuando esté grabando, después voy a venir acá. Van a ser semanas largas e intensas y si bien Mon Poulet es un éxito, hav que estar encima siempre. Igual tengo un muy buen socio que es del palo, dueño de

un local en Nuñez, y es muy profesional. Un socio ideal.

#### -¿Cocinás en tu local?

 Claro, siempre hay que ajustar las cosas.

#### Hace unos años te hiciste una operación bariátrica, ¿fue difícil tomar la decisión?

 –Si, muy dificil. Tanto que me tomé como seis años, entre idas y vueltas. Hasta que estuve a un paso del coma diabético, y siempre tuve conciencia de que si pasaba algo con la diabetes metenía que operar. Tuve un pico de glucemia de 450 y es grave y mortal, y dije "ya está".

#### -Tuviste que llegar a un límite...

-Sí. Y fue por miedo. Pero tuve la suerte de caer en un equipo médico muy bueno que además es muy intuitivo en la forma de tratar después de la operación. En primera instancia no me quisieron operar porque no estaba preparado psicológicamente.

#### -¿Hiciste terapia para prepararte?

-Sí. Y me operaron en febrero del 2019.

#### Otra vida

#### -¿En qué te cambió la rutina?

-Entodo. Elánimo, la energía, la forma de moverme, quiero hacer más cosas, volví a tener ganas de caminar yrecorrer ciudades. Y puedo atarme los cordones sin hacer acrobacias, o sentarme en el asiento de un avión y usar el cinturón de seguridad sin pedir la extensión. Quizá es ridículo para algunos, pero son cosas horribles que vive el gordo y muchos no saben.

#### -¿Cuántos kilos bajaste?

-Bajé 50 kilos. Estoy en 100 y me sien-

#### to bien. Si puedo bajar a 98, mejor. -¿Cómo es tu rutina hoy? -Hago caminatas, ejercicio y en

cuanto a la comida es simple, porque es como un vaso y si lo llenas de más, desborda. Y me ha pasado. No me excedo. Lo que más he comido hasta hace poco, porque es fácil de digerir, es azúcar. La carne, en cambio, cuesta más. Como de todo, más equilibrado en cantidad y calidad. No me prohíbo nada, ni el alcohol. Tomo mucho líquido, es importante yaveces me obligo. No quiero volver a engordar, estoy muy bien. En París caminaba 20 mil pasos por día y estaba muy a gusto. No es mi ciudad, pero sí la capital de mi país.

#### -Este año cumplis 35 en la Argentina, ¿cómo fue que recalaste

 Estaba trabajando en Martinica, me encontré con un amigo uruguayo, Martín Pittaluga, y me preguntó si estaba interesado en venir a trabajar a la Argentina y fui a Las Leñas, al restaurante de Francis Mallman. Fue una muy grata experiencia inmediata con el pueblo, la gente, los paisajes. Después fui a Uruguay, volvíaFranciayalostres meses regresé y me quedé para siempre.

#### -Muchos argentinos se van a vivir a Europa y vos viniste acá... Es raro, ¿no?

–Se van, pero muchos vuelven. Puedo asegurar que mi calidad de vida es mejor acá que en Francia. Soy un laburante y todo lo que tengo lo disfruto en la Argentina. A Franciavoya comer quesos que no encuentro acá, u otros productos tradicionales.

#### -¿Y nunca pensaste en volver?

-El otro día me lo preguntó mi mamá. Y no, no podría volver a vivir en Francia. El marido de mi sobrina, a quien no conocía porque pasé muchotiemposinir, medijoquedetoda la familia soy el único con una forma de ser diferente. Le dije que viniera a la Argentina e iba a entender por qué. Allá son mucho más formales, más cerrados. Vivimos una situación crítica en la Argentina y a nivel mundial, pero la gente sigue siendo generosa, noble y estoy convencido de que se puede pasarla bien. Hay miseria y mucha y eso es triste, pasa mucha gente a pedir comida. Yo me pegué unos palos tremendos, pero seguí adelante.

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2024



# Con expectativa, Disney anuncia lo que se viene y honra a sus leyendas

D23. La convención que atrae a miles de fans y figuras comienza hoy en California

#### Viene de tapa

Loquetodos los observadores esperan en cuanto a anuncios tiene necesariamente que ser grande, porque se espera la más concurrida D23 de toda la historia, iniciada en 2009. Si la anterior, realizada en 2022, convocóa 80.000 personas, según datos que maneja el propio holding, todos descuentan que la cifra será mucho más elevada. Al menos la programación que se anuncia duplicará la oferta de la edición previa.

Semejante expectativa llevó a los ejecutivos de Disney a organizar por primera vez una convención D23 en dos lugares. La mayoría de las actividades, entre hoy y pasado mañana (más un adelanto para quienes pagaron el paquete VIP con un recorrido exclusivo que se realizó ayer, pocas horas antes de la apertura) volverá a desarrollarse en el enorme Centro de Convenciones de Anaheim.

#### Imponente sede

Sin embargo, a partir de ahora las tres celebraciones más importantes tendrán otra sede, el Honda Center, un imponente estadio cubierto en el que suele jugar sus partidos de la temporada oficial de hockey sobre hielo el equipo de los Ducks (patos) de Anaheim. Este año, la presentación de hoy, con la citada programación de entretenimiento de las distintas marcas de Disney, el encuentro similar de mañana llamado Disney Experiences (dedicado más que nada a las novedades que tendrán los parques temáticos) y la ceremonia de consagración como Leyendas de Disney de grandes figuras se harán en el Honda Center, con capacidad para casi 18.500 personas. Hasta hace dos años, esas presentaciones se venían haciendo en el enorme auditorio central del centro de convenciones, ante unas 7500 personas.

El anuncio de las novedades, los cambiosy las innovaciones que tendrán los parques es muy esperado entre los fans de Disney. Se habla de una expansión del espacio te-

mático dedicado a Zootopia en Disney Shanghai y una posible nueva montaña rusa consagrada a los personajes de Monsters, Inc. en Disney Californian Adventure.

Por el lado de las leyendas, un acto que se realiza todos los años como tributo y reconocimiento a figuras casi siempre anónimas, incorporadas al día a día laboral y creativo, este año tendrá mayor magnitud e importancia por los nombres que participarán. A partir de este fin de semana serán Leyendas de Disney la gran vestuarista del cine Colleen Atwood, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, Harrison Ford, Angela Bassett, los directores James Cameron y James L. Brooks, el músico John Williams, Frank Oz (la mano derechade Jim Henson, el creador de los Muppets) y Steve Ditko, uno de los dos personajes (junto con Stan Lee) que crearon el Hombre Araña. Por supuesto, lo que se espera es que en medio de las presentaciones haya música, canto, baile, coreografías y muchos actores y personajes que saludarán al público.

Este año, en medio de un programa amplísimo, se anuncian entre otros un panel sobre los 20 años de la serie Grey's Anatomy con sus protagonistas, los 70 años de Miss Piggy (la más glamorosa estrella de los Muppets) y los 90 del pato Donald; una guía para nuevos directores a propósito de la presentación de un libro escrito por Pete Docter (director de la primera Intensa-mente y jefe creativo de Pixar), las novedades animadas de Marvel, un panel con la presencia del elenco de la serie Abbott Elementary y oportunidades para que los fans se saquen fotos con las figuras y los decorados icónicos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y Only Murders in the Building. Y promesas de mucho más para esta D23 agrandada y con el anticipo de una lluvia de estrellas en medio del interminable sol californiano para lo que queda de este verano boreal.

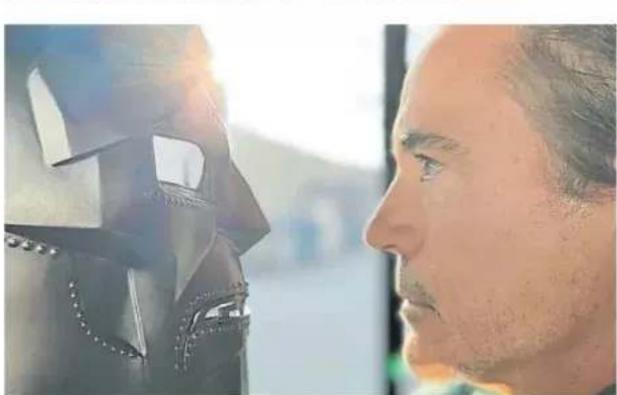

Robert Downey Jr. y su retorno a Marvel

MARVEL.

# CRÍTICA DE STREAMING

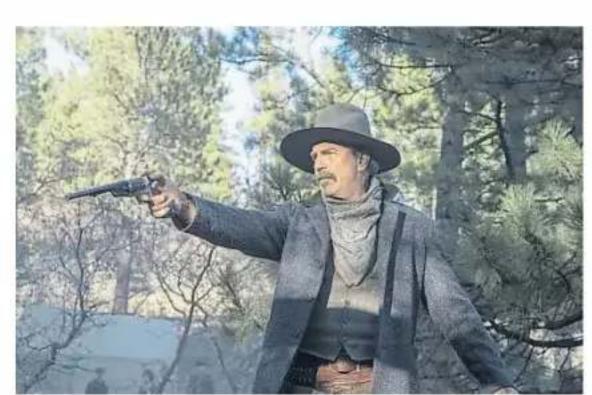

Kevin Costner, director y protagonista de un clásico

# Una obra definitiva y la película más importante del año

#### HORIZON, AN AMERICAN SAGA, CHAPTER ONE

\*\*\*\*\*(ESTADOSUNIDOS/2024).DIRECCIÓN Kevin Costner. **GUIÓN**: Kevin Costner y Jon Baird. FOTOGRAFÍA: J. MICHAEL MURO. MÚSICA: John Debney. EDICIÓN: Miklos Wright. ELENCO: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Danny Huston, Michael Rooker, Owen Crowe Shoe **DURACIÓN**: 181 minutos.

DISPONIBLE EN MAX

esde hace casi dos décadas Kevin Costner viene imaginando y construyendo en su cabeza la idea de un nuevo western. La magnitud, el vuelo, la emoción y el esplendor que apreciamos a simple vista en Horizon explican por qué le llevó tanto tiempo concretar ese sueño. Lo que Costner tuvo en su cabeza durante tanto tiempo es algo que resultará difícil de olvidar.

Talvez Horizon no figure en los libros que registran los éxitos más grandes de la producción cinematográfica de Hollywood desde los números, las semanas en cartel o los éxitos y los fracasos cuantificados. Pero quedará tallada a fuego en la memoria de quienes todavía creen en el cine clásico. En esas narraciones poderosas que engrandecen el espíritu de descubrimiento, de asombro y de curiosidad, que queremos vivir junto a personajes ejemplares desde la dimensión del mito (porque funcionan ante nuestros ojos como héroes) y de la vida cotidiana, porque también persiguen el anhelo de una vida tranquila, con la que nos podemos identificar. La épica de la vida cotidiana.

Si Horizon tiene destino de clá-

sico es porque Costner puso en ella toda su vida de gran actor, de notable cineasta y, por qué no, de estrella. El estreno en streaming de su primera parte (de tres horas que resultan escasas para todo lo que allí se cuenta) es uno de los grandesacontecimientos del año, tal vez el más importante de todo 2024 desde la perspectiva del cine entendido como el relato de la aventura humana más grandiosa en medio de una naturaleza majestuosa, fascinante y a la vez hostil, peligrosa, letal.

Horizon es la versión actualizada de La conquista del Oeste, aquella superproducción con tres directores y un elenco multiestelar a través de la cual Hollywood quiso compilar todos los tópicos del western desde la perspectiva de un gran espectáculo visual. Seis décadas después, aquel retrato de varias generaciones de pioneros se reelabora desde la memoria, la experiencia, la búsqueda y la convicción de un artista que lleva buena parte de su vida convencido de que no hay nada más importante para él que volver a narrar esta compleja epopeya.

Quienes le reprochan a Costner la falta de momentos de acción intensa, batallas de todo tipo, persecuciones al galope o duelos al sol quizás olvidan que el western al mismo tiempo privilegia otras cuestiones. Su esencia pasa por episodios que en apariencia pueden resultar triviales, pero en realidad expresan cuestiones más trascendentes, identitarias del género: la conquista de un territorio (con las carretas llenas de recién llegados emprendiendo un largo viaje en caravana hacia el Oeste), la construcción de una comunidad, la convivencia entre nativos y recién llegados, el aprendizaje y ejerciciodeciertosoficios, el lugar

que ocupan las mujeres en una tierra sin ley (que por extensión habilita y libera a los abusadores), la convivencia cotidiana con la muerte y el restablecimiento de los valores afectivos y familiares cada vez que se pierde a un padre, a un hijo o a un esposo.

Costner captura, registra y retrata esos momentos con una mirada que reconoce en plenitud la influencia del cine de John Ford, porque en el fondo Horizon no es otra cosa que el cruce entre una gran reminiscencia fordiana y la propia historia cinematográfica de Costner, en la que el western es clave. La aventura desplegada ante nuestros ojos en Silverado, las tensiones entre blancos y nativos en Danza con lobos, los avatares del héroe en Wyatt Earp (la incomprendida película de Walter Hill que tuvo a Costner como protagonista), la naturaleza y el progreso frente a frente en la magistral Pacto de justicia.

Y también está Yellowstone. Costner pasó mucho tiempo junto con Taylor Sheridan, el gran artífice de una renovada mirada, clásica y contemporánea al mismo tiempo, sobre el western, su realidad, su historia, su identidad y sus tipos humanos. De su vínculo con Sheridan, Costner llevó a Horizon la idea clave de que en cualquier momento puede aparecer frente a alguna situación límite o una decisión insoslayable el lado oscuro de las personas como algo imposible de evitar.

De paso, hay que ver la gran serie documental Yellowstone 150 años (disponible en Paramount+) para entender cómo Costner se conecta con el entorno natural del western. Horizon también es el resultado de esta visión: algunas de las vastas zonas rurales de Utah elegidas para el rodaje de este primer episodio tienen una belleza indescriptible y se integran de manera perfecta a la acción.

Un elenco ejemplar en el que todos brillan (en especial la luminosa Sienna Miller) expresa desde la dimensión humana toda la esencia y la evolución del género: el pionero, el cowboy, el que está fuera de la ley, el sheriff, el indio, el colono, las mujeres y los niños forzados a sobrevivir y crecer sin sus padres. La historia muestra de entrada su naturaleza episódica sin caer en la dispersión porque jamás perdemos el hilo central, la idea fuerza que mueve y anima a toda esta compleja historia que promete otros tres episodios.

Que este primer capitulo que llega al streaming en la Argentina se haya estrenado en el Festival de Cannes y el segundo haga lo propio a comienzos de septiembre en Venecia tiene sentido. Horizon inventa un nuevo formato narrativo: es una miniserie hecha con genuina y profunda identidad cinematográfica.

Marcelo Stiletano

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Algo nublado Vientos moderados del sector sudoeste.

#### Mañana mín. 3" | máx. 17"

Parcialmente nublado Vientos moderados

del sector noroeste.

## Sol Se pone 18.18

Sale 07.39

Luna Sale 10.13 Se pone 23.14 Nueva 4/8 Creciente 12/8

O Llena 19/8

Menguante 26/8

SANTORAL Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith) Stein, virgen y mártir. | UN DÍA COMO HOY en 1930 nace el personaje animado Betty Boop. | HOY ES EL DÍA del Maestro de Educación Especial en la Argentina.

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 6 | 1 | t | 9  | 2 | 6    | 5 | В  | ε |
|---|---|---|----|---|------|---|----|---|
| 9 | 9 | Z | 8  | E | t    | L | Þ  | 6 |
| 6 | 8 | 8 | 4  | 5 | b    | 2 | τ  | 9 |
| 8 | 2 | 5 | 6  | 9 | 3    | 1 | 1. | + |
| I | L | 6 | 2  | b | 8    | 3 | 9  | 5 |
| b | ε | 9 | 1  | 1 | S    | 6 | Z  | 8 |
| 7 | 6 | 8 | 5  | I | 9    | t | 3  | 1 |
| ε | 9 | 1 | Đ. | 6 | the. | 8 | 5  | 2 |
| 5 | b | 1 | E  | 8 | 7    | 9 | 6  | 1 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 1 | 9 | 6 |   | 8 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 7 |   |   |   |   | 3 |
|   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
|   | 2 | 9 |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   | 3 |   | 4 | 2 |   | 7 |   |
|   |   |   |   |   |   | 5 |   | 8 |
|   |   |   |   |   | 7 | 3 |   |   |
|   |   | 7 | 1 |   | 8 |   |   | 6 |
| 3 | 8 | 5 |   | 2 | s |   |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

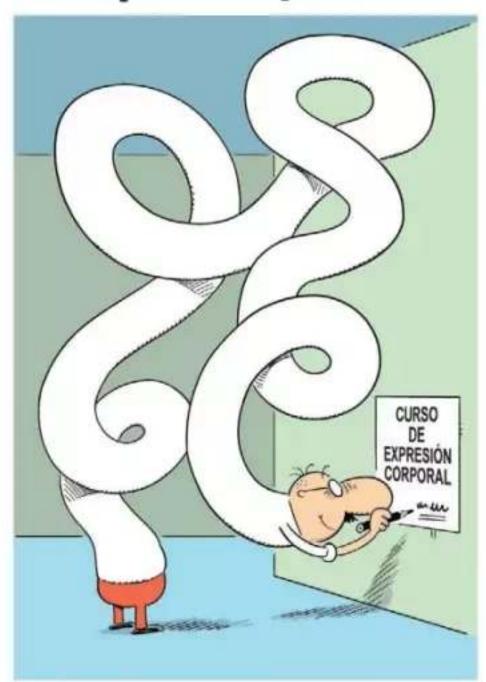

Hablo sola Por Alejandra Lunik

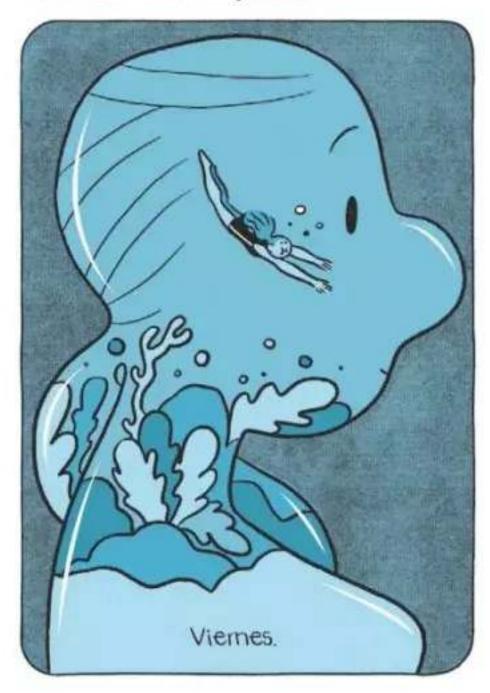

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

